Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.059

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Madrid 2,00 euros Jueves 11 de abril de 2024

Cine

Muere Jaime de Armiñán, el director que supo escuchar -P40

# Israel mata a seis familiares de líder de Hamás intentras negocia una tregua

Biden considera "un error" la gestión de la guerra por Netanyahu

LUIS DE VEGA Jerusalén, enviado especial Israel asesinó ayer en Gaza mediante un bombardeo a tres hijos y tres nietos de Ismail Haniya, el

# Sánchez y Feijóo rebajan el tono para debatir la política exterior

### XOSÉ HERMIDA Madrid

El Congreso vivió ayer un debate sobre la política exterior en el que la mayoría de los grupos se atuvieron al guion y evitó sacar el caso Koldo o la amnistía. Pedro Sánchez defendió el reconocimiento del Estado palestino, sobre lo que Alberto Núñez Feijóo se alejó del discurso de Aznar: lo acepta, pero no es el momento. —P14 Y 15 —EDITORIAL EN P10

# Automóvil

Chery abrirá en Barcelona la primera planta de un fabricante chino en España –P24

# Champions

El Barça se luce en París (2-3) y el Atlético vence (2-1) al Dortmund —P34 A 36 líder político de Hamás, que vive exiliado en Qatar, según confirmaron el propio Haniya y el ejército israelí. Es el mayor ataque al entorno de la cúpula de Hamás en seis meses de conflicto en la Franja, en los que Israel no ha logrado acabar con ninguno de sus altos mandos.

Israel justificó el ataque contra el vehículo en que viajaba la
familia en que los tres hijos formaban parte del aparato militar
de Hamás y se dirigían a cometer un ataque en la zona central
de Gaza. Haniya representa una
de las piezas clave para negociar
el alto el fuego, la liberación de
rehenes y el fin de la guerra. Al
conocer lo sucedido, el líder de
Hamás aseguró que no cambiará
su postura en las conversaciones
que se están desarrollando para
una posible tregua.

Antes de este ataque, el presidente de EE UU, Joe Biden, se había desmarcado del Gobierno de Benjamín Netanyahu al considerar "un error" su gestión de la guerra y reclamar un alto el fuego de "seis, ocho semanas". —P2



**Eugenio Merino entierra a Lorca.** El artista, que ya metió una figura de Franco en una nevera en Arco de 2012, expone ahora en Madrid una obra hiperrealista que representa la tumba del poeta. Sin nada más. "Una pieza sobre Lorca no puede tener más obras al lado", asegura. CLAUDIO ÁLVAREZ —P42

# El Parlamento Europeo avala el pacto migratorio que endurece la entrada en la UE

Los grandes grupos se dividen ante el texto, en un debate muy tenso

### SILVIA AYUSO Bruselas

El Parlamento Europeo aprobó ayer el pacto migratorio, un compendio de normas que endurece la entrada de extranjeros en la UE y fija cuotas de acogida por países. Criticado por la ultraderecha por insuficiente, y por parte de la izquierda por vulnerar derechos, el acuerdo venía avalado por socialistas, liberales y conservadores, pero algunos de sus parlamentarios se abstuvieron o votaron en contra. —P5

# TVE aprueba el fichaje de Broncano en medio de una crisis interna

### Q. PETIT / R. G. GÓMEZ Madrid

El consejo de administración de RTVE aprobó ayer el fichaje del cómico David Broncano y su programa La resistencia, con el que aspira a competir con El hormiguero. La decisión desató una de las mayores crisis del ente en los últimos años. Ante la división del consejo, el contrato se aprobó por el voto de calidad de la presidenta, Concepción Cascajosa. —P44 y 45



# Siete niños asesinados por violencia machista desde enero

Un hombre mata en Barcelona a su esposa y a sus dos hijos de ocho años antes de suicidarse

### I. VALDÉS / R. CARRANCO Madrid / Barcelona

Cuatro niñas y tres niños han sido asesinados por sus padres por la violencia machista en lo que va de año. Tres de los agresores se suicidaron después, uno mató también a la madre y otro lo intentó. Es el periodo más corto con más víctimas desde que hay registros, en 2013. En estos 11 años, son 57 las muertes de menores.

El último caso ocurrió ayer en El Prat de Llobregat (Barcelona). Los Mossos investigan como violencia machista el asesinato de una mujer y sus dos hijos, un niño y una niña mellizos de ocho años. El padre y supuesto asesino se suicidó después. —P30 y 31

# Israel mata en Gaza a tres hijos y tres nietos de Haniya, el líder de Hamás

El dirigente, exiliado en Qatar, afirma que la muerte de sus familiares no hará variar la posición del grupo fundamentalista palestino en las negociaciones para una tregua

LUIS DE VEGA

### Jerusalén, enviado especial

Un bombardeo de Israel sobre la franja de Gaza ha matado a tres hijos y tres nietos de Ismail Haniya, líder político de Hamás, según informó ayer la agencia Shehab, dependiente de ese movimiento fundamentalista palestino y, posteriormente confirmaron tanto el propio Haniya como el ejército israelí.

Se trata del mayor golpe de Israel al entorno de la cúpula de Hamás en la Franja en los seis meses de conflicto armado. En esas primeras declaraciones a la cadena catarí Al Jazeera, Haniya quiso mostrar entereza al asegurar que el ataque no cambiará la postura que mantiene el grupo de exigir a Israel un alto el fuego permanente en las negociaciones que se están desarrollando para una posible tregua en Gaza.

El ejército de Israel y el Shin Bet (servicio secreto interior) informaron con posterioridad del asesinato múltiple y lo justificaron indicando que los tres hijos formaban parte del aparato militar de Hamás y que se dirigían a cometer un ataque en la zona central de Gaza, informa el diario Times of Israel.

El ataque se produjo contra un vehículo que circulaba por el campo de refugiados de Al Shati, en Ciudad de Gaza, y en él iban los tres hijos que han muerto: Hazem junto a su hija Amal; Amir junto a su hijo Jaled y su hija Razan, y Mohamed, según informa el diario israelí Haaretz v el Canal 14 de la televisión israelí. Esta cadena añadió que el ejército lanzó sobre el coche un misil desde un avión. "Si piensan que atacar a mis hijos en el punto álgido de las conversaciones, antes de que se presente la respuesta del movimiento hará que Hamás cambie sus posiciones, están delirando", señaló a Al Jazeera.

Haniya representa una de las piezas clave para negociar el alto el fuego, la liberación de rehenes y el fin de la guerra en Gaza. En esas primeras palabras dijo que las vidas de sus hijos no valen más que la del resto de palestinos —más de 33.000— que han muerto por ataques de Israel a lo largo de la presente guerra. Mientras hacía esos comentarios, se mostraban imágenes del lugar del bombardeo con cuerpos cubiertos por mantas.

El líder de Hamás fue informado a través del teléfono directamente desde Gaza cuando se encontraba visitando a palestinos heridos en un hospital de Doha (Qatar), donde reside desde



Haniya, a la derecha, cuando era informado de la muerte de sus familiares, en una captura de vídeo.

hace años, según un vídeo grabado en ese momento en una de las estancias del centro médico. Haniya decidió seguir con la visita. "Alabado sea Dios que me honró con el martirio de tres de mis hijos, junto con varios de sus hijos, para unirlos al grupo de mártires de mi familia, cuyo número alcanza aproximadamente los 60. Sí, con la sangre de los mártires, las heridas de los heridos y el dolor, creamos esperanzas y creamos libertad e independencia para nuestro pueblo, nuestra causa y nuestra nación", dijo el líder de Hamás en Al Jazeera.

Israel no ha conseguido en la presente guerra acabar en la Franja con ninguno de los altos mandos de Hamás, aunque uno de los objetivos de la contienda es fulminar a nivel político y militar este movimiento. Sí logró, sin embargo, matar al número dos, Saleh al Aruri, exiliado en Líbano, en un ataque en Beirut el pasado 2 de enero.

El ataque de ayer muestra sin embargo un seguimiento muy cercano de sus servicios secretos a todo el entorno de los máximos responsables del grupo fundamentalista palestino dentro de Gaza. El principal objetivo que persigue Israel es Yahia Sinwar, jefe del grupo en el enclave palestino, considerado cerebro del ataque en el que Hamás mató a unas 1.200 personas el pasado 7 de octubre y que fue el detonante de la contienda.

Antes de que se llevara a cabo el ataque contra la familia Haniya, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había consideraBiden califica de "error" la gestión de Netanyahu en la guerra de Gaza

Irán amenaza a Israel por bombardear su Consulado en Damasco do "un error" la gestión de la guerra de Gaza del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una entrevista emitida el martes en la cadena en español Univisión, en la que también isntó a que las partes en conflicto acordasen un alto el fuego de entre mes y medio y dos meses. "Lo que reclamo es que los israelíes pidan un alto el fuego, permitir durante las próximas seis, ocho semanas, el acceso total a todos los alimentos y medicinas en el país", señaló, ahondando en el mismo argumento que utilizó la semana pasada para presionar a Netanyahu.

### Acopio de alimentos

El endurecimiento de las críticas de Biden se produce al mismo tiempo que las amenazas entre Irán e Israel suben de tono, aunque, de momento, sin saltar de las palabras a los hechos. El choque dialéctico ocurre en medio de un creciente temor a que la contienda se extienda hasta convertirse en un conflicto regional.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, aprovechó ayer
su discurso con motivo del fin del
mes sagrado del Ramadán para
reiterar que Israel será castigado por bombardear el consulado
iraní en Damasco, que tuvo lugar
también el 1 de abril. Israel, en su
casi inmediata respuesta, aseguró que si la potencia chií lleva a
cabo ataques desde su propio territorio, habrá respuesta armada
directa, según el ministro de Exteriores, Israel Katz.

"Cuando el régimen sionista ataca un consulado iraní en Siria, es como si hubiera atacado suelo iraní. Ese régimen malicioso ha dado un paso equivocado. Debe ser castigado, y será castigado", publicó el líder iraní en su perfil de la red social X, repitiendo las palabras de su discurso del fin del Ramadán, que pronunció ante una multitud mientras sostenía un rifle con su mano izquierda.

"Si Irán ataca desde su territorio, Israel responderá y atacará Irán", respondió por la misma vía el jefe de la diplomacia israelí, que etiquetó directamente al líder iraní en un texto repetido en hebreo y en persa.

Posteriormente, Jamenei publicó dos nuevos mensajes donde pide a los países musulmanes que corten relaciones económicas y políticas con Israel, al menos de forma temporal, mientras criticaba a "algunos gobiernos musulmanes" por colaborar con ese país. "Los sionistas chupan la sangre de un país para su propio beneficio", dejo escrito, "quienes ayudan al régimen sionista están contribuyendo a provocar su propia destrucción".

Las amenazas de venganza han llevado a miles de israelíes a hacer acopio de alimentos, agua y generadores de electricidad ante una posible represalia desde Irán. Irán respalda y apoya tanto a los fundamentalistas palestinos de Hamás como a la guerrilla chií Hezbolá en Líbano. En los últimos meses se han registrado asaltos a tres buques mercantes y uno de ellos sigue controlado por sus captores

# Los piratas somalíes resurgen en el Índico a la sombra de la crisis en el mar Rojo

MARC ESPAÑOL El Cairo

La mañana del pasado 15 de marzo, un destructor de la marina india desplegado en el mar Arábigo confirmó mediante un dron la presencia de hombres armados a bordo del granelero MV Ruen, secuestrado en diciembre cerca de la isla yemení de Socotra desde un barco iraní. Lo que siguió fue una misión de 40 horas en la que participaron un buque patrulla, otro dron, un avión de reconocimiento y comandos de la infantería del ejército indio. Al final, el grupo que había tomado el buque mercante, de bandera maltesa, se vio forzado a rendirse, se entregó y liberó tanto al barco como a su tripulación, que seguía en la nave.

Quienes secuestraron el MV Ruen, sin embargo, no fueron combatientes de ningún grupo yemení, sino piratas somalíes, que desde noviembre han resurgido en el mar Arábigo, coincidiendo con (o aprovechando) la alteración del tráfico marítimo en el mar Rojo y la acumulación de fuerzas militares en aquellas aguas por los ataques del movimiento hutí de Yemen. En los últimos meses, han asaltado tres buques mercantes. Uno de ellos sigue controlado por los piratas; 18 naves menores han sido secuestradas, de las que 7 continúan en manos de los captores, y varios

barcos más han registrado acercamientos sospechosos e intentos de abordaje, según datos de la misión militar contra la piratería liderada en la región por la Unión Europea bautizada como Atalanta.

Los ataques de los hutíes en el sur del mar Rojo, por donde navegaba en torno al 15% del comercio marítimo mundial antes de la crisis actual, han conducido a las principales navieras del mundo a desviar a sus buques y circunnavegar toda África. Hasta finales de marzo, la navegación a través del estrecho de Bab el Mandeb, entre los mares Rojo y Arábigo, cayó un 60% interanual, mientras que por el cabo de Buena Esperanza aumentó un 90%, según la plataforma de seguimiento del comercio marítimo PortWatch.

La mayoría de expertos consideran que los piratas somalíes están lejos de representar una amenaza similar a la de hace más de una década. Pero su reaparición en plena crisis en el mar Rojo ha generado preocupación. "Desde el momento en que los hutíes empezaron a atacar barcos en el mar Rojo, los casos de piratería han aumentado bastante", constata Shekhar Sinha, ex vicealmirante de la armada india a cargo de las fuerzas navales en el mar Arábigo entre el 2012 y el 2014. "Antes de que los hutíes empezaran, la piratería estaba totalmente con-



La Policía Marítima de Puntlandia patrullaba la costa de Bosaso, en el golfo de Adén, el 30 de enero. A.H. (REUTERS)

El tráfico marítimo por el sur de África aumenta y se reduce en el Arábigo

# El país que más se ha movilizado para frenar la inseguridad es la India

trolada", señala. Actualmente, expertos y grupos de monitoreo señalan que lo más probable es que existan entre dos y cuatro grupos organizados de piratas activos en la zona y con sus bases en el Estado federal somalí de Puntlandia, ubicado en la estratégica punta del Cuerno de África. Se trata de una región con una larga tradición pesquera, que desde hace años se ha visto perjudicada por la sobrepesca de empresas extranjeras y la larga guerra civil de Somalia. En el último año, Puntlandia también ha sufrido una creciente inestabilidad política, que se señala como posible causa de la reactivación inicial de las redes de piratas.

Hasta la fecha se han producido dos grandes tipos de ataque, señala Borer Louis, analista de la consultora de riesgos de seguridad para operadores marítimos Risk Intelligence. Por un lado, acciones vinculadas a las actividades de pesca ilegal, que han tenido lugar cerca de las costas somalíes y, por el otro, asaltos de mayor envergadura, como los secuestros de buques mercantes a mayores distancias mar adentro, que no se producían desde 2017.

Louis explica que el primer tipo de ataques los pueden efectuar pescadores, mientras que en los de mayor alcance suelen participar piratas más profesionales y estructurados, con experiencia o implicados en actividades de tráfico ilegal en mar o tierra, y relacionados con grupos armados locales. Su modus operandi suele ser más sofisticado, con asaltos desde buques nodriza a menudo secuestrados previamente y el uso de armas relativamente avanzadas y sistemas de navegación.

La misión Atalanta ha identificado asimismo en los últimos meses varios posibles campamentos piratas en las costas somalíes, donde se suelen llevar los buques capturados para retenerlos mientras negocian un rescate.

El país que más se ha movilizado para frenar el repunte de la piratería ha sido la India, que cuenta con el mayor despliegue naval en aguas del mar Arábigo. Raj Mohabeer, director de la secretaría general de la Comisión del Océano Índico (COI), una organización intergubernamental de los Estados insulares del suroeste del Índico, asegura que la intervención de este país es un buen paso.

LLUIS BASSETS

# La peor Nicaragua contra la mejor Alemania

i la causa es buena, no podía ser peor su abanderado. La dictadura nicaragüense, recién denunciada por Naciones Unidas por violaciones de derechos humanos equivalentes a crímenes contra la humanidad, ha señalado a Alemania por el suministro de armas a Israel y en especial por convertir su existencia y su seguridad en "razón de Estado", según definición de la canciller Angela Merkel en 2008 en un discurso histórico ante la Knesset (Parlamento israelí).

Nicaragua y Alemania son firmantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, comprometidos como tales a evitarlo, castigarlo y someterse al arbitraje del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas. Sobre la misma base que ha permitido a Sudáfrica litigar contra Israel e incluso obtener medidas cautelares, Nicaragua ha incoado un procedimiento para que Alemania suspenda el suministro de armas, evite que las ya suministradas sean utilizadas en Gaza y reanude su participación en la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), interrumpida tras la denuncia de la infiltración de Hamás entre sus trabajadores.

Nicaragua la ha emprendido contra Alemania porque no podía hacerlo contra Estados Unidos, el enemigo histórico con el que litigó ante este mismo tribunal hace 40 años por la ayuda a la guerrilla que combatía contra el régimen sandinista. Washington es el principal suministrador de armas a Israel y también firmante de la Convención, aunque tardó 40 años en ratificarla tras la introducción de numerosas reservas, hasta el punto de que no puede ser objeto de litigio sin autorización de la Casa Blanca. La actual administradora de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y ex embajadora en la ONU, Samantha Power, describió el estatus de su país "como el equivalente a un acusado de asesinato al que debe requerirse su autorización para llevarle ante los tribunales".

Este es el tercer caso que llega al TIJ en plena guerra de Gaza. El primero, incoado por Sudáfrica, ha dado pie a dos admoniciones para que Israel garantice los suministros y la seguridad de la población, mientras que el segundo, meramente consultivo sobre las consecuencias de la ocupación, ha escenificado el consenso internacional en favor del Estado palestino. El TIJ tardará en entrar en el fondo de la denuncia por genocidio, pero la petición de medidas cautelares se suma a otras resoluciones de distintos organismos de Naciones Unidas en la presión sobre Netanyahu para que declare una tregua definitiva.

Esta es la mejor Alemania de la historia, basada en la responsabilidad derivada de su pasado trágico y en la defensa del multilateralismo y la legalidad internacional. Son sólidos sus argumentos frente a Nicaragua e incomparable su legitimidad democrática. A diferencia de EE UU, acepta sin reservas la jurisdicción del tribunal y el carácter vinculante de sus resoluciones. Y solo le falta el reconocimiento del Estado palestino para blindar su "razón de Estado" y romper la creciente polarización entre el llamado sur global y el Occidente liberal.



El Batallón Siberiano de las Fuerzas Armadas ucranias, en el que hay voluntarios rusos, ayer en la región de Kiev. EFREM LUKATSKY (AP/LAPRESSE)

# Ucrania advierte de que sin la ayuda militar de EE UU caerá ante Rusia

Zelenski avisa de que habrá "un baño de sangre" si no recibe los fondos bloqueados por los republicanos en Washington

# CRISTIAN SEGURA Kiev, enviado especial

Lo que era inquietud a finales de 2023, ahora es desesperación. Las autoridades ucranias están cada día más angustiadas por el retraso del paquete de ayuda militar de más de 50.000 millones de euros que aprobó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El Partido Republicano bloquea esta partida en el Congreso desde hace medio año, bajo la influencia del expresidente Donald Trump. El jefe de Estado ucranio, Volodímir Zelenski, subravó este martes en el diario alemán Bild que sin el apoyo estadounidense Rusia terminará con su país: "Todo será destruido. Morirá mucha

gente, será un baño de sangre. Hablamos de cientos de miles de víctimas".

Zelenski se refería de esta forma dramática sobre todo a la progresiva carencia de munición para los sistemas de defensa antiaéreos que protegen las ciudades ucranias. La llamada de Zelenski y de su Gobierno es, en concreto, para que Washington aporte más baterías antiaéreas Patriot. "Dennos los malditos Patriot", exclamó el 25 de marzo en *Politico* el ministro de Exteriores ucranio, Dmitro Kuleba.

Hay una estadística que muestra el empeoramiento de la situación: las Fuerzas Aéreas Ucranias interceptaban de media en 2023 un 80% de los misiles de largo alcance disparados por Rusia; este año, el porcentaje ha caído al 60%. Esto está permitiendo que, desde marzo, el ejército invasor destruya sistemáticamente el sistema energético ucranio. El ministro de Energía del país, Herman Galushchenko, indicó el 8 de abril que las Fuerzas Aéreas rusas han dañado en las últimas semanas el 80% de sus centrales térmicas y más de la mitad de las hidroeléctricas. En la madrugada de ayer, drones y misiles rusos volvieron a atacar subestaciones eléctricas en las ciudades de Odesa y Mikolaiv.

Destacados medios ucranios abrieron aver sus ediciones con una noticia que añade más pesimismo, publicada por el diario The Guardian: el ministro de Exteriores británico, David Cameron, cenó el martes con el expresidente norteamericano y líder republicano Donald Trump y no le convenció para desbloquear la asistencia militar para Kiev. El periódico británico añadía que Cameron ni siquiera había conseguido que el Partido Republicano le concediera una reunión con el también republicano Mike Johnson, presidente del Congreso estadounidense. Johnson tiene potestad para llevar a votación el paquete de ayudas para Ucrania, que va acompañado de asistencia militar para Israel y Taiwán. Johnson aseguró a principios de este mes que esta semana podría desbloquearse la cuestión, pero congresistas republicanos fieles a Trump han amenazado con instigar su destitución si lleva la propuesta del presidente Biden a votación.

El trumpismo se opone a destinar más millones a Ucrania porque considera que es una guerra perdida y que el dinero debe ser invertido en fortificar las fronteras estadounidenses. El Gobierno ucranio ha filtrado a los medios que está dispuesto a que la ayuda sea mediante créditos, en-

# El dato

# 50.000

millones de euros en concepto de ayuda militar a Ucrania ha aprobado el presidente Joe Biden, pero la partida lleva medio año bloqueada en el Congreso de Estados Unidos por el Partido Republicano.

Trump se opone a destinar más dinero a una guerra que considera perdida

Si Putin gana, "otros países serán atacados", asegura Zelenski deudando las arcas públicas pese a que, sin la financiación de la Unión Europea, el Estado ucranio estaría hoy en bancarrota.

The Washington Post informó el domingo de que Trump tiene un plan para terminar la guerra que consiste en conceder al líder ruso, Vladímir Putin, la soberanía de la península de Crimea y la región de Donbás. Zelenski respondió desde Bild calificando las propuestas del expresidente estadounidense de fantasía: "Aquí estamos hablando de la vida de la gente, no podemos hacer bromas ni asumir riesgos". El equipo de Trump desmintió la veracidad de la noticia, aunque no sería un planteamiento inusual: cada vez hay más voces en el ámbito político y militar internacional que dan por hecho que la guerra terminará con concesiones ucranias. Zelenski no duda de que el mandatario ruso solo busca desintegrar el Estado ucranio y no se detendrá en conquistar un 20% del territorio del país invadido.

### Sin tapujos

Las Fuerzas Armadas Ucranias insisten en la debilidad de su arsenal. La artillería rusa cuenta con seis veces más munición que la ucrania, y el control del cielo por parte del invasor le está permitiendo que sus aviones bombardeen posiciones en el frente con más facilidad. Zelenski habló el 29 de marzo sin ningún tapujo sobre la situación en la primera línea de guerra, en The Washington Post: "Si no tenemos el apoyo de Estados Unidos, quiere decir que no tenemos defensas antiaéreas, no tenemos misiles Patriot, no tenemos inhibidores contra la guerra electrónica, no tenemos munición de artillería. Quiere decir que iremos hacia atrás, retrocediendo, paso a paso", lamentó.

El principal temor ucranio es una victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses que se celebrarán el próximo noviembre. La alternativa no es otra que Europa, como escribía el pasado día 5 en el medio LB el director del Instituto Diálogo para Estudios Sociales y Políticos, el analista Andrei Miseliuk: "Por primera vez desde la creación de la OTAN, Europa debe preparar su defensa sin el paraguas 100% seguro de Estados Unidos". "Es un problema muy grande que en Estados Unidos no superen sus diferencias nacionales. Debemos prepararnos para nuestra propia defensa", dijo el 21 de marzo Sandra Kalniete, exministra de Exteriores de Letonia y antigua comisaria de la Comisión Europea, en el Foro de Seguridad de Kiev.

El problema para Ucrania es que no puede esperar hasta que Europa supla el papel militar estadounidense. "Si el Congreso [de EE UU] no ayuda a Ucrania, perderemos la guerra", dijo Zelenski en un discurso el domingo, "y si Ucrania pierde la guerra, otros países serán atacados". EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024

INTERNACIONAL 5

# El Parlamento Europeo aprueba el pacto migratorio de la UE tras un tenso debate

Los textos endurecen las condiciones de entrada y exigen la solidaridad de los Estados miembros

### SILVIA AYUSO Bruselas

El Parlamento Europeo dio ayer, tras un tenso debate y años de negociaciones, su visto bueno final a las nuevas reglas que deberán regir en el futuro la política migratoria y de asilo de la UE. Es un conjunto de normas que no satisface plenamente a nadie, desde la extrema derecha que dice que no

es lo suficientemente duro, a la izquierda y hasta parte del centro político, que consideran que va demasiado lejos y restringirá más aún los derechos de los migrantes.

Pero Bruselas confía en que permitirá regular de forma más coherente uno de los desafíos externos de Europa, que seguirá aumentando con la multiplicación de conflictos políticos y crisis naturales que originan los grandes flujos migratorios.

El acuerdo, un compendio de normas que restringen las posibilidades de entrada en la UE, establece los derechos de los que puedan optar al asilo y fija por primera vez cuotas de acogida que debe aceptar cada Estado El pleno fue interrumpido por activistas contrarios al acuerdo

Los países que los rechacen pagarán 20.000 euros por solicitante de asilo miembro, entre otros aspectos. El texto fue aprobado en una tensa votación en el pleno interrumpida tras el primer voto por un grupo de activistas que, desde la grada, llamaron a "votar no" por un "pacto que mata". Tras ser evacuados de la sala, entre los aplausos de una parte del hemiciclo y el silencio de la mayor parte de los eurodiputados, concluyó una votación a ratos ajustada pero suficiente para dotar a la UE de nuevas normas migratorias.

"Hemos logrado un marco legislativo robusto igual para todos los Estados miembros y que antepone la humanidad, que asegura las fronteras exteriores europeas, da claridad en las reglas aplicables y logra el equilibrio adecuado entre solidaridad y responsabilidad con respeto a los derechos fundamentales", celebró la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

"Los que necesitan protección serán protegidos, pero los que no la necesitan tendrán que volver a sus países de origen", acotó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Durante las dos horas largas de debate que precedieron al voto del total de 10 reglamentos y medidas que componen el Pacto de Migración y Asilo, quedó claro que el texto está lejos de ser perfecto. Así lo reconocieron incluso los eurodiputados que defendieron su aprobación y los comisarios europeos presentes, el vicepresidente para la Protección del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, y la jefa de las negociaciones del pacto como responsable de Interior, Ylva Johansson. Pero la alternativa, alertaron, era un statu quo que ha quedado demostrado que no funciona y que ni beneficia a los europeos ni a los migrantes.

### Un continente derechizado

La posibilidad de mejorar un acuerdo que ha tardado casi una década en cerrarse es prácticamente imposible, alegaron los comisarios europeos; sobre todo en una Europa cada vez más derechizada. Para la Eurocámara, las proyecciones de voto en las elecciones de junio predicen un refuerzo significativo de la extrema derecha.

"Si lo rechazamos ahora, puede que el nuevo Parlamento quede más a la derecha. ¿Van a dejar a este nuevo Parlamento la política migratoria? Yo, desde luego, no", dijo la liberal holandesa Sophie in 't Veld, una de las negociadoras de los textos. "No hay una mejor alternativa a este pacto; si no se aprueba, quedaremos en una carrera a la baja donde desaparecerá el derecho al asilo en Europa", advirtió. "He escuchado críticas legítimas y las respeto. Pero la alternativa a no votar es peor", coincidió el socialista Juan Fernando López Aguilar.

La votación fue especialmente ajustada en el caso del reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, que establece el principio de solidaridad "obligatoria, pero flexible" de los Estados, bajo el principio de que todos deben contribuir.

Las pautas establecen un reparto de 30.000 solicitantes de asilo (en 2023 llegaron de forma irregular hasta la UE más de 286.000 personas, según la OIM) para reubicar entre todos los Estados miembros, repartidos por criterios de población y PIB.

Quienes lo rechacen, deberán pagar una cuota de 20.000 euros por persona. Esta normativa clave se aprobó con 322 votos a favor, 266 en contra y 31 abstenciones. Entre los votos negativos se cuentan los de la extrema derecha y la mayor parte de la izquierda y los verdes, así como algunos socialistas, entre ellos franceses, y conservadores, sobre todo polacos. De hecho, el primer ministro polaco, el conservador Donald Tusk, ya ha declarado que su país no aceptará el mecanismo de reubicación de migrantes pese al voto de ayer en Bruselas. El pacto migratorio todavía debe recibir el visto bueno final también de los Estados, algo que la presidencia de turno belga del Consejo de la UE prevé hacer a finales de mes.



Ylva Johansson era felicitada tras la votación, ayer en Bruselas. OLIVIER HOSLET (EFE)

# Críticas de Médicos sin Fronteras

En la votación de reglamentos importantes se repitió la misma regla: votos en contra de extrema derecha e izquierda y mayoritariamente a favor de los partidos tradicionalmente proeuropeos: Socialistas y Demócratas (S&D), Partido Popular Europeo (PPE) y los liberales de Renew. No obstante, sobre todo en el caso de socialistas y populares, aunque la mayor parte de

el llamamiento de sus formaciones a apoyar el pacto migratorio, hubo movimientos contrarios, marcados tanto por convicción de que no es un texto bueno como, también, por cálculos nacionales con la vista fijada en las europeas de junio. Es el caso de los populares polacos, pero también, entre otros, de algunos socialistas franceses o italianos, reticentes a apoyar

unas normas que han avalado los Gobiernos de Emmanuel Macron en Francia y de Giorgia Meloni en Italia.

"Los que están contra
el pacto están tanto a la
izquierda como en la extrema
derecha. Eso demuestra que
estamos en el medio, donde
debemos estar, porque la
única manera de tener un
compromiso sólido es contar
con los socialdemócratas,
los populares y liberales y
algunos otros, y tener también
la mayoría de los Estados
miembros apoyándolo", valoró

la comisaria Johansson tras el voto, que calificó de histórico. No lo ven así organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que denuncia que el pacto migratorio es "una abolición del derecho a solicitar asilo en la UE" que "tendrá consecuencias catastróficas para las vidas de las personas que buscan seguridad y protección en Europa" porque "avala los rechazos en frontera, obstaculiza el acceso al asilo y criminaliza injustamente a las personas migrantes y refugiadas".

INTERNACIONAL EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024



Weisselberg, detrás de Trump, en Nueva York en 2017. AP/LAPRESSE

# Condenado a cinco meses de prisión el ex director financiero de Donald Trump

### M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO Nueva York

El ex director financiero de la Organización Trump Allen Weisselberg, mano derecha del expresidente y candidato republicano a la reelección, fue condenado ayer a cinco meses de cárcel tras declararse culpable el 4 de marzo de cargos de perjurio por mentir a los investigadores y a un juez sobre las finanzas de Donald Trump. La jueza Laurie Peterson levó la sentencia en el tribunal penal de Manhattan. El fallo se corresponde con el castigo que dijo que le impondría en la audiencia en la que Weisselberg se declaró culpable. Tras la vista de ayer, el exejecutivo salió del tribunal esposado y acompañado por funcionarios judiciales.

Será la segunda vez que Weisselberg ingrese en prisión por contribuir u ocultar irregularidades en los negocios de Trump. De 76 años, pasó unos tres meses en la cárcel neoyorquina de Rikers Island en 2023 tras declararse culpable de participar en una trama de fraude fiscal desarrollada a lo largo de 15 años en la Organización Trump.

Los cargos de perjurio se derivan del testimonio de Weisselberg en el caso de fraude que la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, presentó contra Trump, el ahora condenado y otros ejecutivos de la inmobiliaria familiar de Trump por manipular los valores de las propiedades para obtener mejores condiciones en préstamos y contratos. La causa constituye uno de los dos juicios civiles que Trump ha afrontado en Nueva York desde 2023, y en el que en septiembre fue condenado a pagar 454 millones de dólares (422,86 millones euros). Trump ha apelado la multa. El otro juicio civil es por difamación a la columnista E. Jean Carroll, por el que ha pagado una fianza de 92 millones de dólares. La nueva condena de Weisselberg se produce pocos días antes de que Trump vaya a juicio, desde el lunes, por el pago de un soborno de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels.

Weisselberg testificó en el juicio el 10 de octubre que no tuvo nada que ver en la valoración incorrecta del lujoso penthouse de Trump en la torre que lleva su nombre, en Manhattan. Las declaraciones de Trump de 2015 y 2016 valoraron la vivienda en 327 millones de dólares, basándose en su tamaño declarado de más de 2.790 metros cuadrados, casi tres veces el tamaño real. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg. que presentó los cargos contra Weisselberg, demostró que éste había colaborado en el maquillaje de los datos del inmueble, según los correos del ejecutivo mostrados en el juicio.

El ex director financiero también admitió haber mentido sobre su papel en las cuentas de Trump en dos declaraciones anteriores ante la oficina de James, cuya investigación culminó con la imposición de la multa de 454 millones de dólares a Trump. Este también condenó a Weisselberg a pagar 1,1 millones de dólares, incluidos los intereses, por este mismo caso.

Weisselberg trabajó para la familia del magnate medio siglo. Su acuerdo de culpabilidad por escrito no daba pistas de si cooperaría con la oficina de Bragg en sacar a la luz otros fraudes de su jefe. En agosto de 2022 sí llegó a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de una reducción de condena. Un año antes, se había entregado voluntariamente ante la Fiscalía de Manhattan, en lo que muchos consideraron un cortafuegos para frenar las investigaciones sobre su patrón.

# Un juez congela los bienes del expresidente argentino Alberto Fernández, acusado de corrupción

El entorno del peronista afirma que la actuación judicial responde a una "formidable operación de un grupo de medios"

### MAR CENTENERA Buenos Aires

La justicia argentina avanza contra el expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga el conocido como escándalo de los seguros. El martes por la noche, el juez federal Julián Ercolini ordenó congelar los bienes del dirigente peronista y levantar el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en busca de pistas que confirmen o desmientan si violó sus deberes de funcionario público en la contratación de pólizas de seguros estatales realizadas bajo su gestión (2019-2023).

La causa investiga supuestas irregularidades cometidas a partir de un decreto presidencial de Fernández de finales de 2021 en el que se impuso a la Administración nacional la obligación de contratar pólizas a través de Nación Seguros, de capitales públicos. La justicia sospecha que ese decreto habilitó la contratación de intermediarios que percibieron comisiones millonarias por encima del valor de mercado.

Fernández es sospechoso por el vínculo de amistad que le une a uno de los intermediarios de seguros investigados, Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria, María Marta Cantero. El expresidente, por el contrario, insiste en su inocencia y fuentes de su entorno consideran que el juez se ha prestado a una "formidable operación de un grupo de medios". El supuesto fraude fue revelado por el diario *Clarín*.

La medida judicial impide que Fernández pueda vender o disponer de sus bienes. También le veta el acceso a sus cajas de seguridad. Ercolini tomó esta decisión a petición del fiscal Carlos Rívoli, quien busca evidencias de la posible entrega de contratos de seguros a la empresa de Martínez Sosa, una de las más beneficiadas. La resolución judicial ordena también inhibir los bienes de los demás investigados, entre quienes están los intermediarios Pablo Torres García y Oscar Castello; el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y ex altos cargos de esta aseguradora estatal que fueron apartados cuando saltó el supuesto fraude.

Ercolini mandó un oficio al Banco Central donde le pide que "se proceda al franjado de las cajas de seguridad" de las 33 personas y compañías cuyos bienes fueron



Fernández, en la Casa Rosada en noviembre de 2023. A. POUCHARD SERRA

inhibidos. El objetivo es poder ejecutarlos ante una hipotética pena o demanda civil o ante un "eventual decomiso respecto de las ganancias producto de los ilícitos, y de este modo evitar que se consolide el provecho derivado de los efectos del delito".

Según una auditoria de Nación Seguros, los intermediarios que más comisiones recibieron desde 2020 fueron Bachellier, Héctor Martínez Sosa y Compañía, Castello Mercuri, San Ignacio y TG Broker. "En conjunto, las cinco acumulan 2.782.170.946 (3,1 millones de dólares) percibidos en comisiones de Nación Seguros, SA desde 2020, sobre 3.453.302.777 (unos 3,9 millones de dólares)

El escándalo de los seguros es objeto de dos procesos distintos

Al exmandatario le une un vínculo amistoso con uno de los investigados del total, representando más del 80%", subrayó Ercolini. La semana pasada, el juez ordenó allanar las oficinas de estas empresas, así como los domicilios de sus dueños.

"Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, secretaria de Alberto Fernández, existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros, SA", señaló Ercolini en la resolución donde dicta las medidas cautelares. El juez también solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales de Fernández, Cantero y Pagliano desde 2009 hasta la fecha.

El escándalo de los seguros es investigado en dos causas judiciales, ambas en manos de Ercolini.
La primera se inició a partir de 
la denuncia de la abogada Silvina 
Martínez. El Gobierno se presentó como demandante en la segunda causa para denunciar supuestas irregularidades en los seguros 
que se contrataban para darle cobertura a los jubilados que sacaban créditos del sistema de seguridad social (Anses).

# Biden admite que EE UU se plantea retirar los cargos contra Assange

Australia apoyó en febrero el regreso a su país del fundador de WikiLeaks

### MACARENA VIDAL LIY Washington

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció ayer por primera vez en público que se plantea aceptar una petición de Australia para poner fin al proceso legal contra Julian Assange, cofundador de WikiLeaks, por poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos con la filtración en internet de miles de documentos clasificados hace 14 años.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, apoyó en febrero una moción en la Cámara baja australiana que reclamaba el regreso de Assange a su país de origen. "Lo estamos considerando", respondió Biden a la pregunta de los periodistas mientras se dirigía al Despacho Oval junto al primer ministro japonés, Fumio Kishida, para una reunión durante la visita oficial del líder nipón a Washington. Hasta ahora, Estados Unidos ha estado inmerso en una larga batalla legal para conseguir la extradición de Assange, actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Londres, y juzgarle por 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno de acceso ilegal a un ordenador. Washington ha alegado que la filtración de cerca de 250.000 cables diplomáticos y militares en 2010 puso en peligro a fuentes, ciudadanos y la seguridad nacional estadounidenses.

El proceso de extradición se encuentra en punto muerto desde el mes pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia en Londres determinó que Estados Unidos debía aportar garantías de que



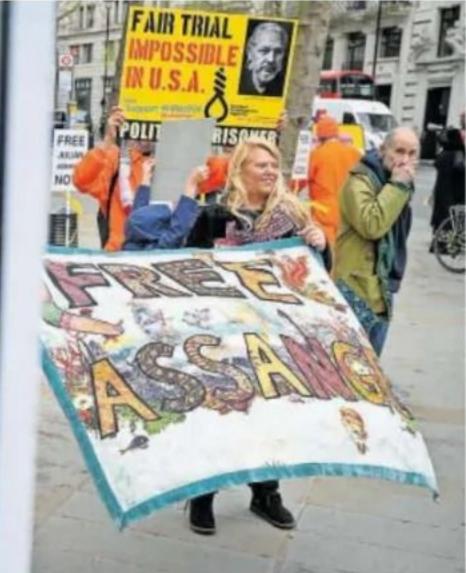

Seguidores de Assange reclamaban ayer en Londres su liberación. LEON NEAL (GETTY)

Assange, de 52 años, no afrontaría la pena de muerte en caso de ser declarado culpable de los cargos que se le imputan. El año pasado, el Gobierno británico ya dio el visto bueno para la entrega del cofundador de WikiLeaks.

En el dictamen emitido a finales de marzo, el tribunal británico dio tres semanas a Estados Unidos, hasta el 16 de abril, para ofrecer las garantías que consideraba necesarias para Assange. De no hacerlo, indicaban, el acusado podría seguir adelante en su pelea contra la extradición. La siguiente

cita quedó fijada provisionalmente para el 20 de mayo.

En un mensaje en X, la esposa de Assange, Stella, contestó al comentario del presidente estadounidense con el mensaje: "Haga lo correcto. Retire los cargos". Por su parte, uno de los abogados del sospechoso, Barry Pollack, consideró "alentadores" los comentarios de Biden, en un correo electrónico enviado a Reuters. "Es alentador que el presidente Biden haya confirmado que Estados Unidos se plantea retirar los cargos contra Julian Assange", apun-

tó el letrado. Hace tres semanas, Pollack indicó que los abogados del cofundador de WikiLeaks no veían indicios de que Estados Unidos se planteara renunciar al caso. Hasta el momento, el Departamento de Justicia estadounidense, encargado del caso, no ha hecho declaraciones en torno al comentario de Biden.

Assange y sus partidarios en todo el mundo alegan que el proceso en EE UU tiene motivaciones políticas, y describen al australiano como un defensor de los derechos humanos.

# Un circuito, muchos viajes



**HASTA** DE DESCUENTO

HASTA 500€ EN CUPÓN REGALO DE El Corte Ingles



# Marruecos Imperial y Kasbahs

Hoteles 3\* • AD + X 8 días | 7 noches Incluye visitas.

899€

# Turquía: Joyas de Anatolia

Hoteles 4\* • AD + X 11 días | 10 noches

999€

Incluye 6 cenas, crucero por el Bósforo y visitas.

# Entre los Balcanes y el Adriático

Hoteles 3\*/4\* • AD + X 10 días | 9 noches Incluye visitas.

1.099€

# India: Palacios del Rajastán y Ganges Sagrado

Hoteles 3\*/4\* • AD + 3 16 días | 14 noches Incluye visitas.

1.999€

### Esencia natural del este de Canadá

Hoteles 3\*/4\* • AD + X 9 días | 7 noches Incluye 3 comidas, 1 cena y visitas.

2.999€

exoticca



INTERNACIONAL EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024

# Los sondeos dan la victoria a la oposición liberal en las legislativas de Corea del Sur

El líder conservador Yoon Suk-yeol busca recuperar el control de la Asamblea Nacional

### INMA BONET Pekín

Corea del Sur tenía previsto elegir ayer a los 300 miembros que compondrán la nueva Asamblea Nacional (el Parlamento), en medio de una atmósfera política cargada de frustración y tensión. Aunque decenas de partidos compiten por el reparto de escaños, la pugna se centra entre la formación gobernante, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), y la oposición, el Partido Democrático (PD), de corte liberal. Los analistas consideran que estas eleccioeducación, el empleo y las pensiones, además de cumplir con varias de sus promesas electorales, como la eliminación del Ministerio de Igualdad o reducir el impuesto de sociedades. El PPP no controla el legislativo desde 2016, lo que ha dificultado la gobernabilidad de la Administración Yoon.

No obstante, los sondeos colocan como favorito al PD, lo que puede complicar el mandato del actual presidente, quien podría, incluso, enfrentarse a la amenaza de destitución. Si la oposición mantiene el control legislativo, Yoon se convertiría en el único mandatario surcoreano de la democracia en no contar con el control de la cámara durante su presidencia, de cinco años de duración y no abierta a la reelección. Además, si el PD obtiene una mayoría de dos tercios. podría eludir los vetos presiden-



Conteo de votos ayer en Seúl. CHUNG SUNG-JUN (GETTY)

nes parlamentarias son cruciales para que el presidente Yoon Suk-yeol, que tiene por delante tres años más de mandato, pueda impulsar su agenda política. La popularidad de Yoon se ha resentido en los últimos meses y muchos expertos han llegado a considerar los comicios como un referéndum sobre la gestión de su Gobierno. Los sondeos a pie de urna de las cadenas de televisión KBS, MBC y SBS pronostican que el PD y sus aliados mantendrían la mayoría, con entre 183 y 197 asientos.

Yoon, de 63 años, cuya victoria en las presidenciales de marzo de 2022 fue la más estrecha en la historia democrática del país, aspira a arrebatar al PD la mayoría parlamentaria obtenida en 2020. Si el PPP ganara las elecciones, al líder surcoreano se le allanaría el camino para promover sus programas de reforma en áreas clave como la salud, la

ciales –que Yoon ha ejercido en nueve ocasiones en menos de dos años de mandato–y le otorgaría la posibilidad de aprobar la destitución parlamentaria del presidente, que debería ser después refrendada por el Tribunal Constitucional.

Corea del Sur se enfrenta a una serie de problemas sin solución sencilla, como una economía que pierde fuelle, precios de la vivienda desbocados, un aumento de la inflación, la sociedad que envejece al ritmo más rápido de todo el mundo o una enorme brecha de género.

Además, su sistema de salud se ha visto afectado desde el 20 de febrero por una huelga de médicos internos y residentes que ha causado estragos. El personal sanitario protesta contra la reforma propuesta por Yoon de aumentar en dos tercios el límite anual de admisiones en las Facultades de Medicina.



Ma Ying-jeou (izquierda) y Xi Jinping, ayer en Pekín. JU PENG (AP/LAPRESSE)

# El expresidente de Taiwán realiza un simbólico acercamiento a Pekín

Xi Jinping recibe al taiwanés Ma Ying-jeou tras años de tensión entre China y Taipéi

### GUILLERMO ABRIL Pekín

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió ayer en Pekín con Ma Ying-jeou, expresidente de Taiwán (2008-2016). Se trata del segundo encuentro entre los mandatarios, después de su histórica cita de 2015 en Singapur, la primera entre dos Gobiernos rivales, cuando ambos estaban en el cargo. "La interferencia externa no puede detener la tendencia histórica de reunificación del país y la familia", dijo Xi durante la entrevista, según recoge la agencia oficial china Xinhua. "El pueblo chino de ambos lados del estrecho de Taiwán tendrá sin duda suficiente sabiduría para manejar pacíficamente las disputas a través del Estrecho y evitar entrar en conflicto", expresó Ma, según los medios taiwaneses.

El cara a cara se celebró en una sala del Gran Salón del Pueblo, el edificio de la plaza de Tiananmén reservado para los grandes eventos. Ma lleva varios días de viaje por el país junto a una delegación de jóvenes taiwaneses en lo que supone su segunda visita a la República Popular, después de la del año pasado, que fue la primera de un presidente o expresidente taiwanés a la China continental. Sus paradas han tenido amplia difusión en los medios estatales de la República Podicio.

pular y en redes sociales del gigante asiático.

El encuentro se mantuvo en un plano sobrio, alejado de cualquier pompa que pueda recordar a una visita oficial. Se refirieron el uno al otro como "señor", la misma fórmula que ya emplearon en 2015, para evitar pronunciar el cargo de los máximos líderes de Gobiernos que no se reconocen oficialmente entre sí. Aunque, según la prensa taiwanesa, Ma también dirigió a Xi como "secretario general". El taiwanés, en otro instante, se refirió a la nación china como "República de China", el nombre oficial de Taiwán, reconocida como Estado tan solo por otros 12 países. Se corrigió de inmediato.

"Las diferencias de sistemas no pueden cambiar el hecho objetivo de que ambos lados del estrecho de Taiwán pertenecen al mismo país y a la misma nación", expresó Xi. La entrevista llega en un momento de distanciamiento y meses de tensión acumulada entre el Gobierno chino y la isla autogobernada que Pekín considera parte de su territorio y a la que Estados Unidos apoya militarmente. El encuentro podría

"La interferencia externa no puede parar la reunificación", dice Xi

"El pueblo chino de ambos lados sabrá manejar las disputas", afirma Ma interpretarse como un intento de Pekín para fijar los términos de lo que considera un posible diálogo con Taipéi, de cara a la próxima investidura en mayo de Lai Ching-Te, del Partido Progresista Democrático (PPD), como presidente. Para China, Lai esconde una clara tendencia secesionista.

En la cita, Xi ha insistió en que el llamado "consenso de 1992 — un concepto que implica la existencia de una sola China, pero con diferentes interpretaciones— es clave para el desarrollo de las relaciones entre ambas orillas. Ma también ha incidido en la importancia de esta fórmula y en la oposición a los movimientos secesionistas como base política para las relaciones pacíficas.

Ma, de 73 años, se encuentra hoy retirado de la primera línea política y su partido, el nacionalista Kuomintang, más proclive al acercamiento con Pekín, cayó derrotado por tercera vez consecutiva en las urnas en las elecciones de enero. Bajo su mandato se fraguó el mayor acercamiento entre Taipéi y Pekín, que culminó con la cita de ambos en 2015.

Los últimos ocho años, con la presidenta saliente Tsai Ing-wen (también del PPD) al frente del Gobierno en la isla, han estado caracterizados por la ausencia total de diálogo con la República Popular, el acercamiento de Taipéi a Washington, y las crecientes tensiones en el estrecho. La política oficial de Pekín pasa por la reunificación pacífica de Taiwán, que considera una "misión histórica" del Partido Comunista, para la que podría llegar a emplear "todos los medios necesarios" y sin renunciar al uso de la fuerza.

EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024



INICIE SU PROPIA TRADICIÓN



# EL ENEMIGO ES LA VELOCIDAD

# **UNA HISTORIA SOBRE ESTÁNDARES**

«Cuando hacemos un reloj Patek Philippe, solo podemos ir a una velocidad, para asegurarnos de cumplir los estándares por los que somos respetados.

Entendemos que esto puede frustrar a algunos. Quieren que vayamos más rápido. Pero, en nuestra Manufactura familiar, el enemigo es la velocidad. Porque, para hacer un reloj más rápidamente, tendríamos que tomar atajos y bajar la calidad.

Y entonces podríamos obtener un buen reloj, pero no sería un Patek Philippe ni merecería el Sello Patek Philippe ».

THIERRY STERN
PRESIDENTE, PATEK PHILIPPE





# La política vuelve al Congreso

El consenso en política exterior es necesario para enfrentar los crecientes peligros geopolíticos

EL PRESIDENTE del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó ayer en el Congreso de los Diputados una buena aproximación al paisaje de inseguridad y de peligros geopolíticos que rodean a Europa y en concreto a España. En el aspecto más urgente, la necesidad de frenar la matanza en la Franja de Gaza, fue la ocasión de comprobar que los partidos centrales mantienen el necesario consenso sobre la posición española, aprobado hace una década. El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reafirmó la posición tradicional de su partido en favor de los dos Estados como fórmula de paz para israelíes y palestinos, desmintiendo así el súbito negacionismo adoptado por su predecesor José María Aznar. Difieren ambos en la utilidad de un rápido reconocimiento del Estado palestino, cuestión que Sánchez ha convertido en una apuesta de liderazgo europeo que a Feijóo no le conviene reconocer. A pesar de los matices, quedó claro que existe una amplísima mayoría parlamentaria que respalda los ejes fundamentales de la posición española sobre Palestina en un debate con profundidad y argumentos. Por unas horas, la política se convirtió en la noticia que salía de la Cámara. El embrujo duró poco. El barrizal volvió en las siguientes horas.

Reconocer a Palestina como Estado de pleno derecho en Naciones Unidas no es un brindis al sol. Es un instrumento de presión sobre el Gobierno extremista de Netanyahu para la resolución de la crisis de Gaza. Es un instrumento también de defensa en la escena judicial internacional para los palestinos, desasistidos en sus derechos individuales y colectivos. Sánchez no está solo en su apuesta, sino que cuenta con una creciente simpatía internacional, como ha quedado manifestado por la incorporación de Australia al grupo de países que la propugnan. El debate de ayer muestra que España cuenta con todas las piezas para la reconstrucción del consenso mínimo sobre política exterior que da resultados positivos cuando no se desvanece entre la polarización y el populismo que se han apoderado del sistema de partidos. El actual contexto geopolítico europeo exige intensificar el esfuerzo presupuestario y de coordinación en defensa y seguridad en el nivel nacional, como en la UE y en la OTAN. Hay que responder con urgencia a la demanda de armas y munición que necesita Ucrania para impedir que Putin tome la iniciativa en una ofensiva de primavera.

El acuerdo sobre algunos de estos puntos sería perfectamente posible entre PSOE y PP, tal como pudo comprobarse ayer, e incluso podría añadirse el PNV. La paradoja de este consenso posible pero inexistente es que

# El tacticismo de las campañas electorales ensombreció ayer un buen debate con muchos puntos de vista

tanto el PSOE como el PP cuentan con socios que no lo comparten. Una realidad que empuja el entero debate sobre política exterior y de seguridad al ámbito doméstico.

El consenso exterior es necesario para enfrentar los crecientes peligros geopolíticos correctamente descritos por el presidente del Gobierno, pero además es un bien en sí mismo en un mundo donde reinan la polarización y los extremismos, cuya faz radical y amenazadora pudieron observar ayer los ciudadanos en intervenciones parlamentarias como las de Santiago Abascal o de Míriam Nogueras. El tacticismo de las campañas electorales y las tendencias truculentas de la extrema derecha ensombrecieron un buen debate con muchos puntos de vista y que permitió recordar que la política, sbre todo en tiempos de inestabilidad e incluso de guerra, es un bien en sí mismo que urge preservar frente a la demagogia y el miedo.

# La justicia, contra la inacción climática

LA CIUDADANÍA tiene pocos mecanismos de defensa jurídica ante contingencias globales como la emergencia climática. Por eso hay que celebrar el precedente que ha sentado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, al dictaminar que la inacción de un gobierno contra el cambio climático puede ser considerada una vulneración de los derechos humanos. Aunque los efectos prácticos sean limitados, pues no supone sanción alguna, tiene un gran valor como jurisprudencia: abre la puerta a que puedan presentarse nuevas demandas contra Estados incumplidores y ayuda a crear doctrina sobre la responsabilidad de los gobiernos en la prevención.

La demanda fue presentada contra Suiza por un grupo de activistas jubiladas. Tras agotar todas las vías de la
justicia suiza, decidieron apelar a la corte de Estrasburgo.
El TEDH estima que Suiza ha incumplido la Convención
de Derechos Humanos al no actuar de manera adecuada
contra el cambio climático. En concreto, por "no actuar
de manera oportuna y adecuada para concebir, redactar
y aplicar la legislación y las medidas pertinentes", además
de incumplir sus propios objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por 16 votos contra uno, lo que da idea del consenso jurídico, el tribunal considera que se ha vulnerado el artículo 8 de la convención, que protege el derecho a la vida privada y familiar. Además, condena a Suiza, por unanimidad, por incumplir el artículo 6, que establece el derecho a un proceso judicial equitativo, es decir, a ser escuchado. Estima que los tribunales suizos no "han argumentado de manera convincente por qué no procedía examinar el fondo de las alegaciones" de las demandantes. Y tampoco han tenido en cuenta "los datos científicos indiscutibles relativos al cambio climático".

Estas consideraciones abren la puerta a que puedan presentarse demandas similares en los países que no actúen o incumplan los objetivos suscritos del Acuerdo de París o sus propias normativas contra el cambio climático. Las demandantes alegaban que la inacción gubernamental suponía una amenaza para sus vidas, como es el riesgo de morir a causa de una ola de calor u otro tipo de catástrofes relacionadas con el cambio climático.

Una demanda similar presentada por seis jóvenes portugueses fue desestimada, pero por una cuestión formal al entender el tribunal que no se habían agotado las vías jurisdiccionales nacionales. Este caso habría tenido consecuencias mayores, pues acusaba a 32 países europeos. Los jóvenes portugueses presentaron la demanda tras los grandes incendios que asolaron Portugal en 2017, uno de los cuales mató a 64 personas. Las consecuencias del cambio climático son evidentes. Van a ir a más. Este precedente otorga a los ciudadanos una importante herramienta contra el negacionismo.

CARTAS A LA DIRECTORA



### Champions electoral

Pasadas las elecciones gallegas, nos llega un trimestre realmente interesante en cuanto a movilización electoral. En unos días, las vascas; en mayo, las catalanas, y en junio, las europeas. De nuevo entra en juego la estrategia de los partidos, más preocupados por obtener escaños que por gobernar, con la falta que hace. No tenemos una bola de cristal para adelantar lo que va a pasar, pero según los politólogos, tanto en el País Vasco como en Cataluña no va a ser fácil gobernar. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio, pero cada vez es más difícil acertar, porque quienes realmente mandan no son los aparatos de los partidos, sino los líderes ególatras que los encabezan. Las europeas son, tal vez, las que menos importan ahora mismo pese a lo relevantes que son. Todo va a estar supeditado por los pactos en el País Vasco y Cataluña, pues pende de un hilo hasta el futuro más inmediato del Gobierno central. Pronto saldremos de dudas. ¡Va a ser nuestra Champions electoral!

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

Defender la esperanza. En el día de mi 34º cumpleaños miro atrás y observo cómo la vida termina convirtiéndose en una colección de decepciones. Ante esto, el primer pensamiento es volverte frío e intentar ser como quien te decepciona. Es un error, porque nadie puede ser lo que no es. Por eso reivindico la esperanza en que las decepciones duelan menos con los años y en que lo malo no nos impida ver lo bueno. Siempre hay motivos para la esperanza. Eso también es salud mental.

Sergio Jaime Benito. Toledo

Buenas formas. Si existe un signo inequívoco de progreso en una sociedad es la buena educación. La buena educación se manifiesta por medio de distintos gestos: echar una mano a quien se tropieza en la calle en lugar de pasar de largo, ayudar a subir un carricoche a un autobús en lugar de mostrar impaciencia, o simplemente preguntar a esa compañera de trabajo, ensombrecida por la tristeza, si le apetece tomar un café. Son esas pequeñas acciones cotidianas las que contribuyen a que el mundo sea más humano.

Carolina Álvarez Marcos. Ávila

Consigue tu primer millón. Un tal Llados. Vendedor de promesas fundamentadas en la constancia del ejercicio, la privación del sueño, el trading, unos burpees y, como colofón -para atraer a multitudes-, el objetivo de conseguir tu primer Lamborghini, tu primer millón. Parece, y posiblemente lo sea, otra estafa piramidal, donde el objetivo es tener un estatus social alto. El problema empieza a rozar más la urgencia que la preocupación. Niños, jóvenes y adultos están comenzando a seguir los mantras de este mesías, que afirma que estudiando solo obtendrás un trabajo donde permanecer estancado toda tu vida. Es urgente que la sociedad conozca el valor de un trabajo bien hecho gracias a los progresos obtenidos en el sistema educativo, con objetivos realistas. Todo está muy bien orquestado y la permeabilidad emocional atrae mentes débiles con necesidad de escapar bajo atractivas promesas utópicas.

Alberto Lafuente Ruiz. Madrid

EL PAIS

EDITADO POR DIARIO EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA Presidente y consejero delegado Carlos Núñez Pepa Bueno

Dirección adjunta Claudi Pérez y Borja Echevarría Dirección América

Jan Martínez Ahrens

Dirección Cataluña Miquel Noguer Subdirección
Javier Rodríguez
Marcos (Opinión),
Luis Barbero,
Cristina Delgado,
Maribel Marín Yarza,
Amanda Mars,
Ricardo de Querol
y José Manuel Romero

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

Ilustración de Miquel Barceló.

OPINIÓN 11

# Soy autista, y claro que no lo parezco

LAURA FERNÁNDEZ

o desconocido está ahí para que lo conquistemos, no para que lo temamos, dice Dakota Fanning en un momento dado de Larga vida y prosperidad (Ben Lewin, 2017). No lo dice en realidad ella, sino que es una línea del guion que su personaje ha escrito para participar en un concurso de Paramount Pictures relacionado con Star Trek. En Larga vida y prosperidad, Dakota Fanning es Wendy, una chica con autismo que vive en un centro para jóvenes como ella lejos de su hermana, que se ve incapaz de cuidarla—y que, convencida de que puede ganar el concurso, ha escrito un guion hermosísimo, profundo, solipsista, monumental —tiene 450 páginas— en el que Spock y el capitán Kirk están solos en un planeta moribundo, y el primero se atreve, por fin, a sostenerle la mirada al segundo.

Y lo hace porque, en ese mundo, en el mundo que dibuja el guion de Wendy, Spock, y ella -porque ella es Spock ahí dentro-, han aprendido a liberar sus sentimientos. A ser como el resto, siendo ellos mismos. Hay en la película de Lewin un elemento valioso, y no es únicamente esa línea de guion —ese lo desconocido está ahí para que lo conquistemos, no para que lo temamos-, sino la forma en que evidencia de qué manera el esfuerzo --por entender el mundo en el que vive- proviene siempre de un único lugar: Wendy. Y todo lo horrible que le ocurre en ese viaje en autobús sola a Los Ángeles —el robo, la crueldad en los mostradores, en el propio autobús,

la desconsideración en el hospital— le ocurre porque nadie está siquiera planteándose que Wendy podría no ser como ellos.

"Soy autista, y claro que no lo parezco", leo en un muro, siempre cambiante, en la sala de espera de la consulta a la que llevo a mis dos hijos, de 15 y 10 años, diagnosticados ambos hace cinco con trastorno del espectro autista (TEA). Él tiene un asperger de altas capacidades con TDH. Ella, que aprendió a hablar a los seis, y aún hoy puede tardar una importante colección de minutos en completar una frase, tiene una discapacidad del 33%. Ninguno de los dos entiende bien cómo funciona el mundo. Pero, ¿saben qué? Yo tampoco lo he entendido nunca. Porque, ¿saben una cosa de la que nunca se habla cuando se habla de autismo? El autismo es hereditario y, sí, las madres y los padres de la sala de espera lo saben, pero no siempre lo admiten. A veces ni siquiera lo aceptan. Y he aquí, para mí, una de las razones por las que el estigma -oh, qué palabra tan horriblese perpetúa.

Vuelvo a Wendy, y a la manera en que no recibe un solo gesto de empatía por parte de aquellos que supuestamente *nacen* con ella, esto es, los neurotípicos, y me digo que si pudiese verse de alguna forma lo que Wendy está sintiendo —lo que siente mi hija cuando saluda a sus compañeras y nadie le devuelve el saludo, o cuando una supuesta amiga le pide que cierre los ojos en el tobogán y lo baje de pie—, nadie se atrevería a tratarla así. ¿Y saben cómo podría verse? Si, por una vez, el otro lado, el lado supuestamente *empático*, hiciese un



# Hay que normalizar que no todos somos iguales, y ampliar la idea de realidad para acabar con el estigma

esfuerzo por entender que tal vez esa persona que te ha preguntado tres veces por su asiento puede estar necesitándote. Que tal vez hay otro tipo de ser humano, profundamente humano, que jamás va a hacerte daño porque no sabe cómo hacerlo. Pero tú sí puedes hacérselo a él. Y no es divertido.

Leo en un titular, en este mismo periódico, que el Ministerio de Derechos Sociales ha presentado un plan que contará con 40 millones de euros "para desterrar la discriminación hacia el colectivo". Y también que el desempleo y el acoso escolar son "las luchas pendientes de las personas con autismo". El acoso escolar fue la razón por la que descubrimos el autismo de nuestro hijo, que solo supo que estaba siendo acosado después de que los Mossos d'Esquadra se pasasen por el colegio para explicar en qué consistía y ¿saben? el resto de sus compañeros sí sabían que estaba siendo acosado; lo sabían todos menos él. ¿Y saben quién podría solucionar una cosa y la otra? ¿Saben quién las provoca? Como diría Raymond Carver, "todos nosotros".

Empecemos a nombrar y a aceptar. Empecemos a normalizar que no todos somos iguales. Ampliemos la idea de realidad para incluir a aquellos que no saben cómo funciona esa realidad que, en el fondo, hemos inventado. Porque la realidad es ampliable, y no debería ser única. Aprovechemos también esa diversidad. La neurodiversidad. Porque es nuestra. Como todas las demás. No hay que encerrarla en un colectivo. Lo primero que hizo mi hijo cuando cambió de colegio fue informar a sus compañeros de que era un niño con asperger. Les dejó claro que no le gustaba el ruido, que no entendía las bromas y que siempre que decía algo, lo decía en serio. Que no sabía mentir. Que no le gustaban las mentiras. Que a veces no sabía lo que pasaba, y que podía hablar sin parar sobre algo que podía interesarle únicamente a él.

¿Y saben qué? Le fue bien. Cuando alguien hacía una broma, y él no la entendía, alguien se la explicaba. Había quien le recordaba todo lo que podía haberse olvidado de apuntar en la agenda. Y empezó a levantar la mano en clase para hablar de eso que le obsesiona: los planetas, el espacio, los agujeros negros, como decía de niño, "todo lo que ya estaba aquí cuando llegó el ser humano". Fue ganando tal confianza en sí mismo que, durante una excursión, se atrevió a plantarle cara a la chica más popular de la clase y a decirle todo lo que no le gustaba de la manera en que se comportaba con él. "Fue un momento mágico", nos dijo su tutor. "Ella le pidió perdón, y le dijo que no se había dado cuenta de hasta qué punto le estaba haciendo daño". nos dijo. "Yo me lo tomo todo en serio", nos dijo que le había dicho él, y también que ella lo sabía, "y tú lo sa-

bías, o deberías saberlo".

Lo desconocido está ahí para que lo conquistemos, no para que lo temamos, me digo, y también que la conquista pasa, en este caso, por crear un mundo en el que nadie quede fuera, en el que toda diferencia -también la neurológica, la base de todo lo que somos-se contemple como una posibilidad, una distinta, una nueva, que ha estado aquí desde el principio y que merece ser incluida en esa realidad que puede v debe ser múltiple, que lo ha sido siempre. La conquista pasa, me añado, por el conocimiento, por el destierro definitivo del estigma. El estigma, déjenme decirles, se ha construido a conciencia, y de una forma descuidadamente cruel. El autista es el raro. Y qué fácil es llamar raro a alguien y apartarse de su camino. Lo difícil, lo humano, es quedarse porque sabes que no es raro sino diferente, y que no ha elegido serlo, como no se elige el color de la piel.

"Un mismo espectro, infinitos matices" era este año el lema de la campaña por el Día Mundial del Autismo. Y es un lema excelente. Habría que llevarlo a cada rincón del país. Al bar de la esquina. A todas las clases de los institutos del mundo. A aquel vagón de tren donde me encontré con una chica que, me dije, podría ser mi hija durante su primer viaje lejos, sola. Nada exteriormente te decía que estaba perdida y asustada. Pero lo estaba. Miraba todo el tiempo una libreta con instrucciones y su billete. Sabía que no iba a pedir ayuda, así que le pregunté el número de su asiento y la llevé hasta él. Le mostré el baño de camino y le dije cuánto duraba el trayecto y por qué lado debía bajar. La vi sentarse aliviada. Y volví a mi sitio pensando en que ojalá mi hija, en el futuro, se encontrase con alguien que la viese así.

Laura Fernández es periodista y escritora. Es autora de La señora Potter no es exactamente Santa Claus (Random House).

### EL ROTO



12 OPINIÓN

# Brotes verdes plurilingües

JOAN RIDAO

on tantos frentes electorales abiertos, la incesante fronda de la derecha contra la ley de amnistía y la corrupción que siempre regurgita, no se ha ponderado suficientemente la transcendencia de los acuerdos en materia de plurilingüismo que han permitido utilizar todas las lenguas oficiales en el Congreso y trasladar la petición para hacer lo mismo en el seno de la UE. No menos importante es que en breve se impulse una ley estatal que garantice el uso de todas las lenguas oficiales ante las instituciones estatales y el derecho de los hablantes en los procesos judiciales, como recomienda el último informe del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de la Carta de Lenguas Regionales o Minoritarias.

Tras varias reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE sin abordar la cuestión, y meses de evaluación legal, financiera y de orden práctico, el Gobierno ha reavivado, aunque sin éxito, la cuestión de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión. Para que no pasase como con aquellas "promesas que volaron y no pueden volver" de la canción de Karina, el Ejecutivo trató de persuadir nuevamente a sus socios de no dejar la cuestión en el baúl de los recuerdos. Con todo, además del veto sueco, finlandés, eslovaco o estonio, donde se mezclan temores sobre el coste económico, sus efectos multiplicadores internos y presiones encubiertas del PP sobre sus homólogos europeos, se está a la espera de que la delegación española solicite un informe de legalidad al Consejo. Este requisito lo ponen algunos Estados para abordar una cuestión que debería ser viable atendiendo a la excepcionalidad de la medida (de "caso único") y a su encaje en el Reglamento núm. 1 de 1958, que disciplina los usos lingüísticos en la UE. También por el reconocimiento constitucional interno de esas lenguas, su efectiva presencia en las Cortes Generales y su significativo número de hablantes. En el caso del catalán, supera a lenguas hoy oficiales como el danés, el gaélico (irlandés), el croata, el esloveno, el maltés, el lituano, el letón o el estonio. Pese a todo, pues, se avistan brotes verdes plurilingües.

Es de destacar porque, igual que el mo-

delo lingüístico constitucional ha supuesto el reconocimiento de las lenguas distintas del castellano al más alto nivel normativo v un notable incremento de su uso institucional, así como la extensión de su conocimiento y uso social tras décadas de prohibiciones, el esquema lingüístico diseñado en 1978 dista mucho de ser equitativo: el castellano es la lengua oficial del Estado, y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Por tanto, hay un derecho prioritario de los castellanohablantes a consecuencia de la incidencia de su derecho en las áreas de habla castellana (oficialmente unilingües), de la personalidad de su derecho en las que no son castellanohablantes (que se convierten en bilingües), y por supuesto a su hegemonía en las

# A pesar de los avances, el reconocimiento real de los idiomas cooficiales está aún lejos de su normalización

instituciones centrales del Estado. Además, la Constitución se remite a los estatutos de autonomía para que declaren la oficialidad del resto de lenguas, sin ni siquiera mencionarlas, y prevé respetar y proteger —nadie sabe muy bien cómo— la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas.

Esto se explica porque el criterio que orientó al constituyente fue la convicción del conocimiento generalizado del castellano, fruto de siglos de historia compartida, además del propósito nada disimulado de preservar la lengua como eje de unión política. De ahí que haya habido una línea de pensamiento y de acción política que ha preconizado la noción de "lengua común", en el sentido de considerar el castellano como lengua principal de comunicación, pese a que el 40% de los españoles viven en comunidades autónomas plurilingües, y en seis de ellas existe una lengua oficial distinta del castellano, además de una panoplia de modalidades lingüísticas que van desde el asturiano hasta el amazigh de Ceuta.

De esa misma concepción deriva la utilización espuria de las lenguas minoritarias con fines políticos. El Gobierno de Aragón, del PP, ha anunciado su intención de retirar al catalán y al aragonés la condición de lenguas propias de la región y pasar a defender "modalidades lingüísticas" como el cheso o el fragatino, contra el criterio de las asociaciones de defensa y promoción de dichas lenguas y de 250 académicos de la Universidad de Zaragoza, que reclaman que se tenga en cuenta su criterio científico y el de la Academia Aragonesa de la Lengua. En 2013, un Gobierno del mismo signo modificó la ley de lenguas para crear el lapao, risible glotónimo con el que se pretendía designar la lengua aragonesa del área oriental en sustitución del catalán hablado en la Franja bajo variantes dialectales.

También hace poco, el presidente valenciano, del PP, ha asegurado que no va a tolerar que "se diga que aquí [en la Comunidad Valenciana] se habla catalán; se habla valenciano", y el portavoz de Vox en las Corts, José María Llanos, ha recomendado al aspirante a presidir la Generalitat de Cataluña por el PP, Alejandro Fernández, "aprender historia" por haber defendido la unidad lingüística como hace desde 2005 la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que postula que catalán y valenciano son el mismo idioma. Parafraseando nuevamente a Karina (y a Jorge Manrique), a veces parece que "cualquier tiempo pasado fue mejor".

quier tiempo pasado fue mejor".

Joan Ridao es profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de Barcelona y
letrado del Parlamento de Cataluña.

### FLAVITA BANANA



**DELIA RODRÍGUEZ** 

# La montaña de la vergüenza

on Facebook relegado a ciertos usos y grupos demográficos, un Instagram en horas bajas donde ni los grandes influyentes consiguen llegar a las audiencias previas y un Twitter irreconocible que expulsó a sus usuarios hacia Threads, Mastodon o Bluesky y solo recupera su brillo en terremotos, eclipses y desapariciones de princesas, me pregunto si aún existe la posibilidad de ser escuchado —como individuo o como empresa— en el internet de 2024.

Entonces recuerdo aquello de "fíjate en lo que te fijas", y pienso en Derek Guy, el tipo de la ropa de hombre que escribe en X sobre vestimenta masculina. Y aquí es donde ocurre la magia: a pesar de que la sastrería masculina no me puede importar menos, soy fiel a sus explicaciones sobre el cashmere, las implicaciones culturales de la ropa casual, por qué Felipe VI es la persona mejor vestida del mundo o cómo debe caer una americana, porque si lo cuenta él, me interesa, y no soy la única. Derek se ha hecho tan famoso que no se puede subir una foto trajeado sin temor a ser juzgado por él con gracia y conocimiento de causa.

"Contenido educacional, las audiencias quieren aprender cosas. La personalidad lo es todo. La narrativa lo es todo, no hay mensaje sin punto de vista. Encuentra tu nicho y constrúyelo. Necesitas un punto de vista único", escribe otra gran conocedora de la moda y las redes, Brenda Hashtag, en el borrador de un documento de ideas que colgó despreocupadamente hace unos días y que

resume bien el estado de la cuestión. Las cosas son así ahora: pueden encontrarse más pistas en las notas de un móvil que en un informe de tendencias. Brenda misma se ha hecho popular poniendo en práctica una visión radical que enloqueció a TikTok: todo en su gigantesca habitación-armario es blanco o negro, con un estilo único basado en el conocimiento del vintage.

TikTok también ama a Courtney Johnson, otra creadora que se centra en el ámbito laboral y recomienda utilizar LinkedIn, una red olvidada y poco sexy, que incluso puede dar vergüenza utilizar. Su lógica tiene sentido: mucha gente entra en ella cada día, pero de forma pasiva. Como la mayor parte de las cuentas no generan contenido, aún existe una ventana de oportunidad para quien sí lo haga. Pero para ello es necesario "escalar la montaña de la vergüenza", una metáfora acuñada por Erica Mallet en TikTok para explicar que para construir nuestra marca personal hay que superar antes una etapa de pudor. Debemos despegarnos de nuestro yo, dar la cara y ver nuestro cuerpo como una forma de transmitir un contenido. Si lo conseguimos, al otro lado nos espera la recompensa: la tierra de lo cool y la atención ajena. Solo aquellos que no han conseguido escalar la montaña se atreverán a criticarnos.

Derek, Brenda o Johnson son individuos brillantes que han superado la prueba, editando su personalidad y mostrando y potenciando solo una parte de sí mismos, exponiendo su mensaje con coherencia, profesionalidad, desvergüenza, desapego y constancia. "Las personas son marcas y las marcas, personas", decía también Brenda, y eso es lo que promueve el algoritmo en 2024: humanos-mensaje con personalidad de quienes aprender una visión del mundo. Ya no es suficiente con desear los objetos o el estilo de vida de los influyentes. Ansiamos también su conocimiento, que es el lujo inalcanzable definitivo, porque hace falta toda una vida para ofrecer una visión propia del mundo a la que poder sacar partido. Ante eso, nada más y nada menos que la montaña.

OPINIÓN 13

### EXPOSICIÓN / LOUISA BEN

'YELLI' (4/6)

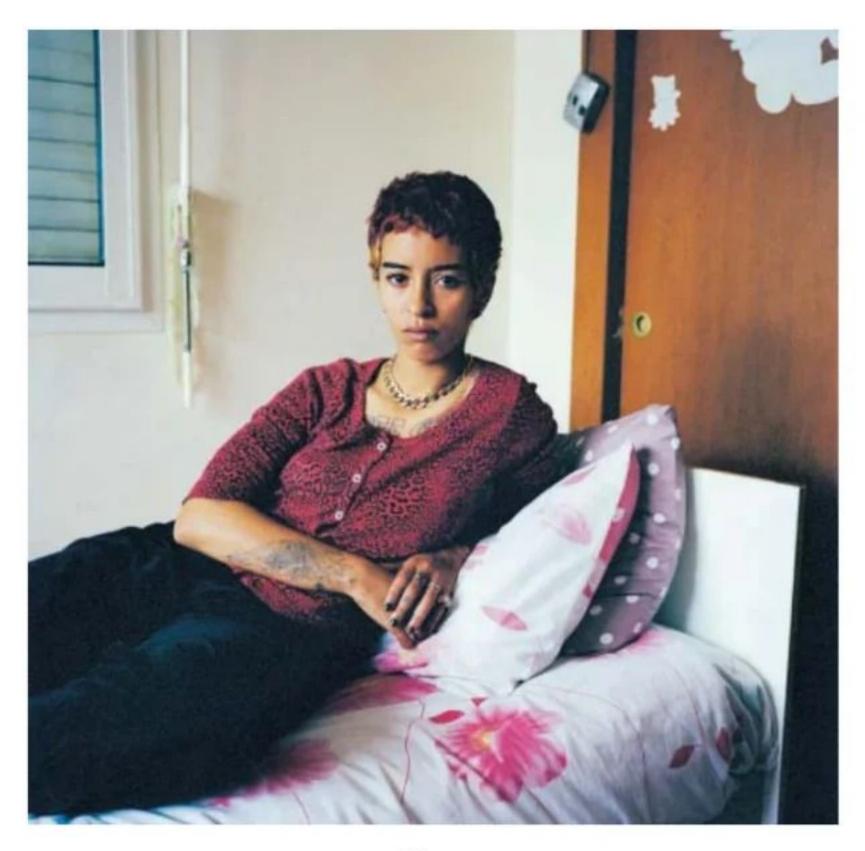

Ilham.

RED DE REDES / JAIME RUBIO HANCOCK

# No quiero leer tu novela, ChatGPT

n tuit de la escritora Joanna Maciejewska define a la perfección lo que está pasando con la inteligencia artificial (IA) y la dirección absurda que está tomando: "Quiero que la IA haga la colada y lave los platos para que yo pueda dedicarme al arte y a escribir, no que la IA escriba y dibuje por mí para que yo pueda hacer la colada y lavar los platos".

Es algo parecido a lo que me contaba la filósofa Eurídice Cabañes, fundadora de la asociación cultural de videojuegos Ars-Games, para un reportaje sobre los luditas: claro que hay muchos trabajos que se pueden automatizar, pero se nos presenta un futuro en el que nosotros hacemos lo más duro y aburrido mientras "la IA pinta cuadros".

Ahí vamos: ChatGPT escribe textos (aún mediocres), Dall-E se encarga de las ilustraciones (todavía feísimas) y ahora nos prometen que podremos darle un par de frases a Sora o a Vids y nos devolverán un vídeo (probablemente espantoso). Y eso a pesar de que poca gente querrá ver una película hecha con IA, del mismo modo que las partidas de ajedrez más interesantes son casi todas entre humanos y no entre máquinas, aunque estas jueguen mejor y, como explicaba Leontxo García en este diario, hasta Magnus Carlsen aprende de ellas.

Nuestro presente se aleja mucho del futuro que imaginaba Bertrand Russell en 1932: en su Elogio de la ociosidad, el filósofo escribe que la tecnología nos permitirá
trabajar cuatro horas diarias y dedicar el
tiempo libre a lo que queramos, ya sea escribir una novela, descansar o (hay gente
para todo) seguir trabajando. Pero vamos
camino de trabajar 12 horas al dictado de
un algoritmo que nos dice qué tareas repetitivas hay que dejar listas. Las empresas que programan estos algoritmos aseguran que quieren un mundo mejor, pero
su modelo de negocio consiste en vender
una versión precarizada y sin derechos de
trabajos que ya existían: de taxista a conductor de VTC, de repartidor a rider.

No solo trabajamos al dictado de un algoritmo, sino que a menudo hay que hacerlo para disimular las chapuzas y limitaciones de la tecnología. Hace unos años, Amazon estaba orgullosísima de sus supermercados sin cajeros: uno entraba, cogía pan y yogures y salía sin más, para que luego la empresa le hiciera el cargo en la cuenta como por arte de magia. Pero Amazon acaba de cerrar estas tiendas y además ha confesado, para disfrute tuitero, que la tecnología a veces funcionaba regular: unos mil empleados en la India tenían que revisar algunos vídeos en caso de error o para seguir entrenando al sistema. No era magia; eran trabajos aburridos y mal pagados. Lo mismo ocurre con gran parte de la nueva tecnología, de robots aspiradora que no saben dónde están al etiquetado de vídeos de redes sociales. Y ahí podemos acabar todos, poniendo bien las comas en las novelas que escriba ChatGPT y que no leerá nadie.

Por supuesto, la inteligencia artificial puede ser utilísima. Aparte de sus posibilidades como asistente, el ejemplo clásico es el de AlphaFold, de Google, que hace un par de años dedujo la estructura de todas las proteínas conocidas, algo imposible para un humano. Pero es más fácil vender a

# La IA se dedica a pintar cuadros y a escribir, y nos deja los trabajos más repetitivos y peor pagados

los inversores un bot que recita la Wikipedia y se inventa la mitad de lo que dice, como ChatGPT, porque lo va a usar más gente y va a dar más dinero y titulares que todas las proteínas del planeta.

No tengo nada en contra de ganar dinero. Admito que me encantaría tener más dinero. Pero merece la pena desconfiar de 
los jefazos de la IA cuando dicen que su 
tecnología nos dará un mundo mejor, porque tiene pinta de que va a ser su mundo 
y no el nuestro. Como decía Maciejewska 
en su tuit, yo más bien me veo fregando 
platos mientras un robot se echa la siesta, 
que hasta eso nos van a robar.

DANIEL GASCÓN

# Los excesos de lo 'trans'

n informe señala que el NHS, el sistema público de salud del Reino Unido, no prestó a miles de niños la atención que merecían. Les administró tratamientos hormonales y bloqueadores de la pubertad sin que se conocieran bien sus efectos. El informe, dirigido por la pediatra Hilary Cass, dice que faltan datos sobre los resultados de esos tratamientos (y más cuando se aplican a pacientes de sexo femenino al nacer): las pruebas de que mejoren el bienestar de los jóvenes son "extraordinariamente débiles". Cass señala que la toxicidad del debate ha dificultado que los profesionales médicos expresaran abiertamente su opinión. La investigación que se ha realizado estos últimos años en el Reino Unido ha llevado a que se cierren centros y se prohíba la administración de bloqueadores de la pubertad a menores. Se recomienda un tratamiento más general, con asistencia psicológica, en vez de intervenciones médicas. Es decir, durante años se ha sometido a niños a tratamientos que tienen consecuencias para toda la vida, y eso se ha hecho sin tener información suficiente para evaluar las consecuencias o el estado mental de los pacientes.

Para proteger a una minoría vulnerable —el colectivo trans— que debe dis-

# Para proteger a una minoría vulnerable se ha puesto en peligro a otra, los menores

frutar de los mismos derechos que los demás, se ha puesto en peligro a otra minoría vulnerable -los menores -. Se ha menospreciado el efecto contagio, que se da sobre todo en chicas. En la discusión, se han deslegitimado las críticas, y se ha negado que fueran a suceder cosas que han pasado: el conflicto en el ámbito deportivo, los agresores en cárceles de mujeres, las historias de personas que se arrepentían de tratamientos o que intentaran beneficiarse de las protecciones legales (algunos han dicho en el caso español que es un fraude de ley, sin caer en que, como ha escrito Najat El Hachmi, la ley es el fraude). Todo eso no ocurriría o sería cosa de una minoría - ¡una anécdota!-, decían quienes descalificaban a quien señalara que la demanda trans era minoritaria. En aras de la fluidez se imponen ideas rígidas de lo masculino y lo femenino, en nombre de la protección de los menores se defienden medidas irreversibles para gente que no puede comprender su alcance ni puede tomar decisiones mucho menos determinantes, en la sociedad que defiende la atención a la salud mental la evaluación psicológica se convierte en "patologización", se apela a la emancipación para limitar la libertad de expresión, y en nombre de un supuesto feminismo activistas vehementes hostigan v tratan de silenciar a las mujeres que tienen la osadía de estar en desacuerdo.

**ESPAÑA** EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024



Sánchez y las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, ayer antes de que Feijóo tomara la palabra en el Congreso. S. SÁNCHEZ

# Sánchez exhibe su perfil internacional y sitúa al PP en "la nada y el lodo"

Feijóo da en el Senado un paso adelante y otro atrás sobre Palestina: acepta reconocerla, pero no ahora. Insinúa que Marruecos chantajea al presidente

### XOSÉ HERMIDA Madrid

Pedro Sánchez llegó temprano ayer al Congreso resuelto a elevarse sobre el albañal en que se había sumido en las últimas semanas el debate parlamentario. El presidente afrontaba una de sus periódicas y obligadas comparecencias para informar de los acuerdos del último Consejo Europeo, una cita que suele dar pie a hablar de todo menos del motivo de la convocatoria. Pero esta vez Sánchez estaba empeñado en exhibir protagonismo internacional y no caer de nuevo en el frenético tiovivo de acusaciones cruzadas con el Partido Popular. Y aunque le costó trabajo, porque Alberto Núñez Feijóo intentó lle-

var el debate a un terreno más favorable, lo acabó consiguiendo. De tal modo que no se oyó ni una vez la palabra Koldo y la amnistía sonó solo como un eco lejano de una discusión en la que se habló mucho de Ucrania, de Gaza y hasta del Sahel. Un verdadero exotismo para los usos de este Congreso.

Sánchez abrió la jornada con un discurso menos largo de lo habitual en estos casos, unos 36 minutos, y dos ejes principales. Uno, su disposición a reconocer cuanto antes el Estado palestino como respuesta a "uno de los desastres humanitarios más deplorables de este siglo", causado por la respuesta "absolutamente desproporcionada" de Israel a la matanza terrorista de Hamás. Y

dos, la necesidad de aumentar el gasto en defensa ante la "beligerancia in crescendo" de la Rusia de Vladímir Putin, no tanto para emprender "una nueva carrera armamentística", se apresuró a matizar el presidente, sino para que Europa sea "respetada".

Una mayoría de portavoces se atuvo al guion y expuso sus posiciones sobre los asuntos planteados por el presidente, en el caso de la izquierda —y empezando por sus socios gubernamentales de Sumar- para desmarcase del llamamiento a incrementar el arsenal militar. Aitor Esteban, del PNV, y Cristina Valido, de Coalición Canaria, incluso le reprocharon que pasase por alto la explosiva situación en el Sahel. Las excepciones fueron Miriam Errejón sostuvo que "el camino no es la escalada belicista que recorre Europa"

# ERC, EH Bildu y Podemos pidieron la ruptura de relaciones con Israel

Nogueras, de Junts, que insistió con el discurso del "expolio fiscal" a Cataluña y volvió a llamar prevaricadores a los jueces; Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro, que sacó a relucir a ETA, y Santiago Abascal, de Vox, quien dedicó buena parte de su inter-

rigente popular obvió la política nacional en su contrarréplica y buscó territorios extranjeros más cómodos para él: Venezuela y Marruecos. Sobre el reconocimiento de Palestina había di-

# El letrado de la comisión del 'caso Koldo' rechaza indagar a la familia del presidente

### VIRGINIA MARTÍNEZ Madrid

El letrado de la comisión de investigación sobre el caso Koldo promovida por el PP en el Senado rechazó ayer parte del plan de trabajo presentado por los populares relativa al "entorno político

y familiar más cercano del presidente del Gobierno". El letrado indicó que la petición de información relacionada con una "presunta organización criminal directamente vinculada con el Gobierno que dirige don Pedro Sánchez Pérez-Castejón" excede el ámbito de la comisión tal co-

mo llegó redactada para su aprobación en pleno. Y, en esa línea, el letrado "propone suprimir" tres párrafos añadidos a posteriori al objeto de la comisión y la "solicitud de documentación relacionada con la ampliación de la investigación" que el PP registró el

Los populares solicitaron cantidad de información sobre la presunta intermediación de la esposa del presidente, Begoña Gómez, con otra empresas y el Gobierno. El PP no ha citado aún ni a Gómez ni a Sánchez. Pero ha estrechado el cerco sobre Begoña Gómez, tanto por la petición de esos documentos, como por haber pedido la comparecencia de Javier Hidalgo, exconsejero de Globalia. Un extremo que rechaza el letrado, según la redacción inicial de la comisión, y que por eso pide eliminar de su objeto

"la presunta red de tráfico de influencias que, según han publicado los medios de comunicación, estaría vinculada con el entorno político y familiar más cercano al Presidente del Gobierno". Pese a las quejas señaladas por el letrado en su informe, los populares siguen adelante con la misma estrategia y plan de trabajo.

La comisión de investigación se reunió ayer por la tarde para avanzar en el calendario. El Partido Popular, con mayoría en la Cámara alta, pidió una lista de 58 comparecientes, entre los que

vención a atacar a Sánchez por su visita a Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos, donde, según él, reposan los restos de las "víctimas del PSOE". "Solo los salvajes y los bárbaros se fotografían con sus víctimas", remachó. Los socialistas ya ni se inmutan al escuchar las enormidades de la extrema derecha. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, en cambio, se indignó con Abascal: "Hace falta ser fascista y mala persona, si es que hay alguna diferencia".

Alberto Núñez Feijóo se movió entre dos aguas. Empezó ironizando con que Sánchez había hablado tanto de la paz que parecía la "reencarnación de Gandhi" y volvió a insinuar de forma resbaladiza que Marruecos chantajea al presidente tras espiar su móvil.

### Entorno personal

Pero, a los tres minutos de iniciado su discurso, ya estaba hablando de los pactos con EH Bildu, de Puigdemont y de la "corrupción en su entorno personal". Sánchez, "al verse acorralado, lo que pretende es distraer" con la cuestiones internacionales, argumentó Núñez Feijóo.

En la réplica, el presidente Sánchez explicitó con nitidez sus intenciones. Comentó en tono grave que todas las zonas fronterizas con Europa están en guerra o bajo la amenaza yihadista y que al líder del PP "nunca se le escucha hablar de esto". "No habla del desastre humano que se está produciendo en Gaza", insistió, "solo pone cara de circunstancias y silencio incómodo". Si José María Aznar dice que no se puede reconocer el Estado palestino, a pesar de que el PP lo llevaba en su programa, Feijóo "baja la cabeza y asiente", perseveró Sánchez. En tono paternalista, llegó a recomendar al líder de la oposición que "estudie" para adquirir mayores conocimientos de política internacional. Y pronunció la letanía que iría repitiendo sin cesar durante toda la mañana: frente al protagonismo internacional de España y sus buenos datos económicos, Feijóo solo opone "el lodo y la nada".

Azuzado por Sánchez, el di-

cho en su primera intervención que se atenía al consenso alcanzado al respecto por el Congreso en 2014, pero que debería esperarse a que den primero el paso "países de más peso". Luego alegó que "el reconocimiento de un Estado sin condiciones de viabilidad podría ser perjudicial para los palestinos" y añadió nuevos requisitos previos: un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Lo que no salió de labios de Feijóo fue ni un atisbo de condena a la matanza de palestinos, pese a la insistencia con que se lo reclamaron tanto Sánchez como otros portavoces de la izquierda, de Errejón a Gabriel Rufián, de ERC, Oskar Matute, de EH Bildu, o Ione Belarra, de Podemos.

Todos los aliados del Gobierno apoyaron el reconocimiento
del Estado palestino. Solo Aitor
Esteban, del PNV, introdujo la
salvedad de que sus efectos prácticos no irán más allá de un "toque de atención a Israel". ERC,
EH Bildu y Podemos, así como
Néstor Rego, del BNG, pidieron
la ruptura de relaciones diplomáticas con el país hebreo y criticaron la pasividad internacional,
ante la que Sánchez confesó una
"frustración enorme".

### Gasto en defensa

La izquierda también habló con una sola voz en contra del aumento del gasto en defensa. "El camino no es la escalada belicista que recorre Europa", sentenció Errejón. Varios pidieron un esfuerzo diplomático en Ucrania, porque, según Rufián, "con Putin solo se puede empatar".

El debate dejó además muy patente el malestar del socio minoritario del Gobierno por su papel cada vez más desdibujado. Errejón denunció sin rodeos que el PSOE ha decidido "agudizar la competencia" con Sumar, una "estrategia legítima pero profundamente equivocada". Se remontó hasta las pasadas elecciones para recordar que el Ejecutivo "se salvó por los pelos" y culminó con una advertencia: "Aquí por separado no se salva nadie". Sánchez se limitó a proclamar que es bueno que la izquierda "muestre insatisfacción" si a la vez "se valora lo que se hace". Y evitó sumergirse en mayores honduras. Todo su esfuerzo estaba centrado en recitar, incansable: "La nada y el lodo, señor Feijóo. La nada y el lodo".

se incluye tanto a Koldo García, investigado en la supuesta red corrupta, como al empresario señalado en la misma, Víctor Aldama. También pidieron la comparecencia de varios dirigentes socialistas como Salvador Illa, Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Santos Cerdán. También al exministro José Luis Ábalos, hoy diputado del Grupo Mixto. Koldo García comparecerá el próximo día 22 y Salvador Illa, el 24, dos días antes de empezar la campaña catalana.

### PERIDIS



# La Moncloa fía la legislatura a la economía y la geopolítica

# **Análisis**

CARLOS E. CUÉ

Cuando todo parecía encarrilado con la ley de amnistía para arrancar definitivamente la legislatura, llegó el adelanto de las elecciones catalanas. La oposición, en especial el PP, que lidera las encuestas, está convencida de que ha encontrado un punto débil de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo lo dejó muy claro en la tribuna: "Usted ha perdido el control y no va a salir victorioso", le dijo al presidente. Algunos dirigentes del PP rematan con más claridad en los pasillos del Congreso: "Esto es imparable, nada de lo que va a pasar en los próximos meses va a estabilizar la mayoría. Las vascas, por la guerra PNV-Bildu; las catalanas por la batalla Junts-ERC; y las europeas porque serán a cara de perro entre Sumar y Podemos, y además las ganará el PP con comodidad", señalan. La oposición ha olido debilidad, y cree que su llegada al poder ya es solo cuestión de tiempo.

Pero en La Moncloa tienen una visión completamente diferente. Esta vez, Sánchez no solo juega a la resistencia, como se vio en su discurso en el Congreso, tal vez el de mayor calado que ha pronunciado sobre la geoestrategia en la que lleva años trabajando y la política económica que defiende. El presidente, señalan en su entorno, está convencido de que, aunque las encuestas ahora muestren al PP subiendo y el PSOE bajando, Feijóo tiene una enorme debilidad de proyecto y no tiene posición en casi ninguno de los temas fundamentales que dominan la agenda internacional, en especial las guerras en Ucrania y en Gaza. Y eso, según la visión que trasladó



El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ayer. EDUARDO PARRA (EP)

el presidente en el debate, quedó muy en evidencia ayer, cuando Sánchez intentó en varias ocasiones forzar a Feijóo a un debate sobre política internacional del que el líder del PP trataba de escapar. Por eso La Moncloa ha acuñado ahora el nuevo lema "entre el lodo y la nada", para intentar ir al cuerpo a cuerpo con Feijóo en un punto que es una fortaleza de Sánchez y una debilidad del líder del PP: la agenda internacional.

"Deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos", se quejaba Feijóo, que una y otra vez le dejaba muy claro, como también hizo Santiago Abascal, de Vox, que la

oposición no le va a dejar al presidente que lleve la agenda política a los debates internacionales como el reconocimiento de Palestina o a los económicos, donde los datos ayudan al Gobierno. Feijóo incluso llegó a reivindicar que la oposición nunca pregunte al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en las sesiones de control, algo inédito, con el argumento de que nadie le conoce, como si los asuntos que gestiona no fueran relevantes. El líder del PP insistió varias veces en que la prioridad de la oposición no va a cambiar: "amnistía y corrupción, no vamos a obviar nada". Incluso hasta cuando hablaba de las víctimas de la guerra en Ucrania o en Gaza llevaba la cuestión inmediatamente a las víctimas de ETA para volver a hablar de los pactos con Bildu.

En La Moncloa creen que el PP puede estar ahora eufórico por su mejoría constante en las encuestas, pero están convencidos de que a largo plazo el hecho de que no tenga posición definida en cuestiones tan decisivas como Gaza, Ucrania, el aumento del gasto en defensa o los debates económicos, le acabará pesando. Sánchez, creen en su equipo, necesita tiempo para que se vaya consolidando la legislatura y sobre todo para normalizarla, para que se vuelva a hablar de la gestión, de los grandes debates europeos, de economía, de empleo, de las cosas fundamentales que normalmente hacen caer o crecer a los gobiernos. Por eso es tan importante para la oposición mantener la idea de que el Ejecutivo no va a durar, y tan relevante para Sánchez tratar de convencer a todos de que él va a agotar la legislatura.

Sánchez fue muy claro: tiene una agenda internacional potente, que esta semana remata con una gira europea; cree haber logrado colocar a España con un gran protagonismo internacional con una posición a favor del reconocimiento de Palestina que tiene mucho apoyo social, y tiene una visión de los asuntos que dominan en este momento las agendas de las cancillerías, como el aumento del gasto en defensa. Ahí se vio con claridad que también tiene un problema interno con este tema, porque Sumar lo rechaza de plano. Pero lo más importante para el líder del PSOE en este momento, con la intención de remontar en las encuestas v sobre todo afrontar con más garantías las europeas, las elecciones más difíciles para el Ejecutivo, es consolidar la idea de que él es un presidente con un proyecto político claro y unos datos económicos positivos frente a una oposición que solo tiene el caso Koldo y la amnistía para remover.

Por eso, el Gobierno cree que sale del debate con una inyección de moral y una estrategia muy clara: intentar salir del agujero en el que se ha metido la política española en los últimos meses y volver a hablar de economía, de política internacional, de decisiones relevantes. "En 2023 nuestro país creció cinco veces más que el conjunto de la UE y será el que más crezca en 2024 y en 2025 entre las cinco mayores economías. Y además estamos creando más empleo que nunca, más de medio millón solo el último año. Algunos quieren ocultar esta realidad bajo el fango. Quieren ocultar los buenos resultados del Gobierno y su ausencia de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación", resumió Sánchez. En La Moncloa están convencidos de que el tiempo acabará jugando a su favor. Pero también lo piensan en el PP. En las próximas semanas se verá quién gana la partida.

El PNV considera "prácticamente imposible" un acuerdo de gobierno con el partido radical 'abertzale' • El CIS da por primera vez como ganador de los comicios a Otxandiano

# El futuro de los pactos asoma en el último adiós a Ardanza

# La crónica

MIKEL ORMAZABAL

La muerte, el pasado lunes a los 82 años, de José Antonio Ardanza, ha hecho revivir una etapa del pasado reciente del País Vasco que el lehendakari fallecido dirigió, entre 1985 y 1999, sobre dos bases sólidas: la unidad de los demócratas frente al terrorismo de ETA y el acuerdo entre diferentes en la construcción de una sociedad en paz. Su figura emerge en plena campaña electoral. Cientos de personas, autoridades, representantes políticos e institucionales de todos los colores, le despidieron ayer en la capilla ardiente instalada con todos los honores en la Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria. En el adiós a Ardanza hay una coincidencia general al destacar que fue un hombre de bien, un político integro y, sobre todo, un defensor de la concordia y el pacto entre diferentes.

Los acuerdos "entre distintos" que defendió e impulsó Ardanza van a ser imprescindibles, sí o sí, tras el 21-A. Ningún partido va a lograr ese día la mayoría absoluta (38 escaños en un Parlamento de 75 representantes), dicen las en-

cuestas. Lo incierto del resultado electoral hace que el PNV sea el más interesado en esconder sus cartas, pero la presión de sus adversarios le está obligando a enseñarlas. En el primer debate televisivo entre candidatos, en RTVE el martes por la noche, el socialista Eneko Andueza puso en un aprieto a Joseba Díez Antxustegi (sustituto de Imanol Pradales en ese programa): "Aproveche para cerrar la puerta al ofrecimiento de EH Bildu de gobernar juntos". El acuerdo con Bildu "es muy dificil, prácticamente imposible", le soltó, de sopetón, el representante del PNV. No estaba en su guion dejarlo tan claro.

¿Y si EH Bildu gana estas elecciones? El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da ahora la victoria a la izquierda independentista, que obtendría entre el 34,2% y el 35,1% de los votos, un paso de gigante con respecto a los resultados de hace cuatro años, cuando logró el 28% (21 escaños). En su último sondeo, conocido ayer, el PNV, que siempre ha ganado en los comicios vascos (salvo en 1986, cuando ganó el PSE), podría perder la hegemonía política. La plancha encabezada por Imanol Pradales recibiría entre el 32,6% y el 33,5% de los apoyos, muy lejos del 39% que acumuló en 2020.



# Estimación del porcentaje de voto

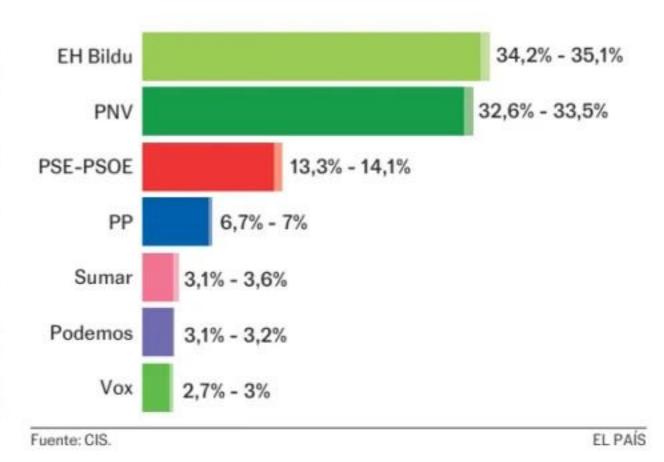

Con esta previsión, la formación del futuro Gobierno vasco quedaría en manos de los socialistas vascos, tercera fuerza con un 13,1%-14,1% de los sufragios, y de nuevo con la capacidad de decidir quién será el próximo lehendakari. Las fuerzas de la izquierda confederal, Elkarrekin Podemos y Sumar, rozan el límite del 3% de los votos que dan un asiento en el Parlamento, al igual que Vox, cuyo escaño sigue en el alero.

El panorama que dibuja la demoscopia refuerza la teoría de que se necesitará el entendimiento entre diferentes a partir del día 22. El PSE-EE, socios del PNV en el Ejecutivo autónomo y en las principales instituciones vascas desde 2015, ya ha marcado sus límites: no apoyará a un lehendakari de Bil-

# EH Bildu evoluciona hacia la normalidad política

# **Análisis**

LUIS R. AIZPEOLEA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, sabe que estas elecciones vascas no van a deparar a su partido, ni de lejos, el éxito de las gallegas. Por ello, su participación en la campaña es menor y se presenta como única alternativa contra todos. Aunque ha moderado su discurso, en su estrenó anticipó que el único proyecto de PNV y EH-Bildu es un *procés* a la catalana. Antes había anunciado que EH-Bildu, PNV y PSE sólo se diferencian en su velocidad al secesionismo.

Este discurso de Feijoo, que juega con apariencias, choca con la realidad. Ciertamente, EH-Bildu subirá sustancialmente en estas elecciones vascas, tras absorber buena parte del voto de Podemos, y disputará la hegemonía al PNV. Pero eso no significa que Euskadi esté más cerca de la independencia que en anteriores elecciones. Al contrario. El apoyo a la secesión está bajo mínimos. La última encuesta de 40dB. para EL PAÍS señalaba que sólo el 13% de los vascos quería la separación. Menos que nunca.

En el posterrorismo, la socie-

dad vasca, con la irrupción de una nueva generación, ha moderado sus pulsiones soberanistas, y los partidos nacionalistas han suavizado sus reivindicaciones identitarias. En las autonómicas de 2020, EH-Bildu colocó el derecho a la autodeterminación como eje de aquella campaña: el nuevo Estatuto. Sin embargo, en esta, ha postergado el independentismo frente a los avances socioeconómicos. El 31 de marzo, en el Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), Arnaldo Otegi reivindicó como prioridad para Euskal Herria "colocarse a la vanguardia de Europa en derechos sociales". Y aclaró: "Primero, hay que llegar a los

gobiernos y en diversas fases ya se llegará a la independencia". Una postergación *sine die* equiparable al pragmatismo peneuvista.

EH-Bildu, a medida que participa en las instituciones y contempla la posibilidad de gobernar modula su programa máximo. Desde su legalización, en víspera de las municipales de 2011, ha avanzado hacia la normalización. El primer paso trascendental, que propició su legalización por el Constitucional, fue la presentación de estatutos nuevos que rechazaban la violencia política, expresamente la de ETA. En aquellas primeras elecciones ya logró un resultado espectacular: el 25% de los votos

Durante un tiempo, EH-Bildu se enfocó en el derecho de autodeterminación. En 2016 Otegi viajó a Cataluña para importar a Euskadi el *procés*. El PNV no le secundó. Tampoco la sociedad vasca. Los intentos de Gure Esku Dago, plataforma soberanista vasca, de propiciar un clima independentista se saldaron con un fracaso. Otegi aprendió y admitió la inviabilidad de la vía unilateral hacia la autodeterminación.

El giro de EH-Bildu coincidió con la irrupción de Podemos, que ganó en Euskadi las elecciones generales de 2015. EH-Bildu comprendió que en la Euskadi del posterrorismo la estrategia de Podemos de anteponer los problemas socioeconómicos sobre los identitarios era acertada. Su alejamiento de la violencia –contribuyó al desarme y disolución de ETA– lo



Traslado del féretro de Ardanza desde Ajuria Enea, ayer. A. RUIZ DE HIERRO (EFE)

du. Lo ha dicho Andueza por activa y por pasiva, aunque el PNV desconfía, porque "la decisión la va a tomar el señor [Pedro] Sánchez".

La encuesta de 40dB. para EL PAÍS recogía a finales de marzo pasado cuáles eran las preferencias de los vascos sobre el futuro Gobierno. La opción mejor valorada es la repetición de la alianza PNV-PSE, que recibe el respaldo del 28,4% de los consultados, frente a un 23,4% que se inclinan por un pacto entre nacionalistas (PNV y EH Bildu). Casi la mitad de los votantes del PNV (el 48,5%) se inclinan por seguir gobernando con

compaginó con otro paso trascendente: su participación institucional y el abandono de sus actitudes antisistema. Utilizó su presencia institucional para condicionar los gobiernos en favor de las izquierdas. Con sus votos contribuyó a que Pedro Sánchez ganara la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. EH-Bildu apoyó al Gobierno durante la pandemia y los Presupuestos de 2020, 2021 y 2022. Su referente fue el Sinn Fein que, 20 años después de los acuerdos de paz del Viernes Santo de 1998, estaba a punto de gobernar.

En el décimo aniversario del final del terrorismo dio otro paso importante. Otegi anunció la prohibición de los homenajes públicos a los etarras excarcelados para no ofender a las víctimas de ETA. Lo compaginó con una declaración solidaria con las víctilos socialistas vascos. En cambio, una mayoría de los simpatizantes de la izquierda independentista (un 46,8%) se decanta mayoritariamente por una alianza con sus grandes rivales, el PNV, tras estos comicios. Una entente entre partidos de izquierdas (Bildu y PSE), que dejaría al PNV en la oposición si diesen los números, es la opción preferida de los votantes de Podemos (un 56,5%) y defendida por el 39,7% del electorado fiel al partido de Arnaldo Otegi.

Si gana Bildu, el PP está dispuesto a cerrarle el paso al Gobierno vasco, aunque esta vez, asegura su candidato Javier de Andrés, no lo haría gratis et amore, como ocurrió tras los comicios municipales y forales de 2023, cuando fue clave para impedir que EH Bildu se hiciese con el poder en la Diputación de Gipuzkoa, Vitoria y Durango (Bizkaia). Tanto Podemos como Sumar, cuya capacidad decisoria parece escasa, ya han adelantado su deseo de conformar una gran familia de izquierdas y progresista que incluiría a Bildu y al PSE.

La coalición abertzale que encabeza Pello Otxandiano, presente en las exeguias de Ardanza, aspira a extrapolar a Euskadi las "experiencias interesantes" de Navarra o de Pamplona. Otegi suele preguntarse por qué el entendimiento que tiene su partido con el PSOE en Madrid y en Navarra no se puede trasladar a la política vasca. Hay un mínimo ético que lo impide, insisten los socialistas vascos, que exigen a Bildu una condena firme de la actuación de ETA. Andueza fue el único candidato que interpeló sobre este asunto a la candidata de Bildu Nerea Kortajarena en TVE: "Tiene una oportunidad aquí mismo para condenar la violencia de ETA y abrir un nuevo tiempo en Euskadi". La respuesta fue un silencio incómodo.

"No toca hablar de pactos, eso a partir del 22", aseguran en el PNV el mismo día que se despide solemnemente a Ardanza entre alabanzas por contribución a favor del pactismo, ese legado político que sigue vivo en Euskadi.

mas: "Nunca debió producirse ese dolor". Para entonces, EH-Bildu acudía a los homenajes de víctimas de ETA cuya presencia era tolerada, y normalizaba sus relaciones con la patronal vasca, un sector especialmente atacado por ETA.

El proceso de normalización de EH-Bildu le permite su plena participación parlamentaria, tras cumplir el compromiso de desaparición del terrorismo, reclamado por los partidos democráticos vascos y plasmado en el pacto de Ajuria Enea 1988. Pero un escalón superior es gobernar. PNV y PSE-EE, en coherencia con el suelo ético acordado en el posterrorismo, exigen a EH-Bildu -específicamente a Sortu- que complete su evolución con un rechazo a la trayectoria terrorista de ETA antes de gobernar.

Alba García Candidata de Sumar a lehendakari

# "Mucha gente de izquierda no votaría nunca a EH Bildu"

### PAULA CHOUZA Vitoria

Alba García Martín (Bilbao, 35 años), candidata de Sumar el 21-A, sostiene que existe una izquierda no independentista que nunca va a votar a EH Bildu y se reivindica como "clave" para que haya políticas progresistas en el Parlamento vasco. La candidata, psicóloga, es la menos conocida de todos los aspirantes, un reto que no le asusta.

Pregunta. Sumar es una fuerza nueva ¿Qué aporta respecto a lo que había?

Respuesta. No concibo Sumar como una fuerza nueva, quizás sí en siglas, pero somos gente que venimos trabajando en la izquierda confederal mucho tiempo. Tenemos muy claro cuál es nuestro modelo, antagónico al que el PNV y el PSOE vienen aplicando, y que pasa por que Euskadi sea referente en derechos laborales, en blindaje de lo público. Estamos en un país con la tasa más alta de la educación concertada. También con la tasa de temporalidad más alta del Estado en la Administración Pública. En Osakidetza [Servicio Vasco de Salud] un tercio de la plantilla es temporal.

P. ¿Se está comiendo EH Bildu su espacio electoral?

R. Esa izquierda que se llama ahora confederal, pero que históricamente ha sido la izquierda no independentista, ha tenido su hueco en el Parlamento vasco. La trayectoria de EH Bildu no es compartida por mucha gente de izquierda, que no les votaría nunca.

P. ¿Qué proponen para mejorar la sanidad pública?

R. Que haya un blindaje de lo público en los Presupuestos, un refuerzo de la contratación que empiece por la atención primaria y con contratos de calidad.

P. ¿Y en vivienda, otro de los primeros problemas?

R. Tenemos una ley vasca desde 2015 metida en un cajón y ahora dicen que la ley estatal invade competencias. Es urgente que regulemos el alquiler y esto pasa por declarar zonas tensionadas. PNV y el PSE no lo hacen porque entienden que la vivienda es un bien de mercado, no un derecho.

P. ¿En qué medida el 21-A puede afectar al proyecto de Sumar en el resto de España?

R. El proyecto de Sumar está fuerte, estamos en un proceso de construcción colectiva de este espacio. Aquí en Euskadi hemos logrado sumar todas las izquierdas para ir en una papeleta.

P. Hay una candidatura sepa-



Alba García, el sábado. JAVIER HERNÁNDEZ

rada, la de Elkarrekin Podemos.

R. Tenemos una coalición sólida de cuatro partidos y no somos nosotras las que nos hemos quedado fuera.

P. Ya que una parte de su espacio viene de esa marca, ¿por qué deberían votar el 21-A por ustedes? ¿Qué les diferencia?

R. Somos un proyecto a futuro, somos el conjunto de la izquierda confederal en todo el Estado. Estamos referenciadas con cinco ministerios, un montón de diputados, la mejor ministra de Trabajo que ha tenido este país, y hacemos política útil. Animo a la gente a que no dude.

P. ¿Con quién querría cogobernar Sumar en Euskadi?

R. Tengo muy claro con quién no me veo, porque con un PNV con el que tenemos un proyecto de país antagónico, no vamos a irnos. Estaremos apoyando cualquier Gobierno que haga políticas progresistas, pero somos la clave para que esa política de progreso se dé el Parlamento vasco.

"Tenemos un proyecto de país antagónico con el del PNV"

"La gente valora que en política haya quien pisa la tierra y no tanto la moqueta" P. ¿Apoyarían un Gobierno presidido por EH Bildu?

R. No me aventuro a decir a quién apoyaría sin ver primero qué va a pasar.

P. EH Bildu ha virado su discurso, ahora más centrado en las políticas sociales, y no tanto en la cuestión identitaria. ¿Los adelantan ustedes por la izquierda en alguna medida?

R. EH Bildu empezó la precampaña mirando al PNV y proponiéndole gobernar. Nadie de la izquierda progresista entendimos aquello. Además, nosotros defendemos la educación pública sin condiciones. Ellos defienden la concertada privada en tanto que apoyan las ikastolas. También nos diferenciamos en cuestiones que tienen que ver con el ecologismo y la transición energética.

P. ¿Le preocupa ser la candidata menos conocida?

R. No, pero hay un constante señalamiento de mi juventud y mi inexperiencia que me molesta soberanamente. Eso sí, tengo conocimiento de lo que la gente joven ha podido sufrir porque lo he vivido: el haberme ido de casa de mis padres más tarde de lo que me hubiera gustado, vérmelas y deseármela para pagar el alquiler a día de hoy, andar siempre más justa que la leche para llegar a fin de mes... El que no se me conozca lo vivo como un reto, pero también creo que la gente valora que en política haya quien pisa un poco la tierra y no tanta moqueta.



Juan Manuel Moreno Bonilla, flanqueado por los periodistas Diego Suárez, de la SER, y Eva Saiz, de EL PAÍS. PACO PUENTES

# Moreno: "Sánchez tiene la enorme habilidad de dividir a la sociedad"

El presidente andaluz participa en un encuentro con EL PAÍS y la Cadena SER

### LOURDES LUCIO Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), no considera responsable a su partido del nivel de ruido extremo que rodea a la política española, y comparte la frase del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que la actual clase política "es la peor de los últimos 45 años". Pero él tiene claro dónde está el origen de ese griterío: "Sería partidario de bajar el ruido. El señor Sánchez tiene la enorme habilidad de dividir a la sociedad y a cualquier

acto que va hay dos Españas. Esa división la ha cultivado Sánchez y su Gobierno. Yo intento siempre bajar el diapasón", dijo ayer Moreno en los Encuentros Cadena SER/EL PAÍS, en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla.

Moreno aludía así al acto del inicio del primer tramo de la Línea 3 del metro de Sevilla, el lunes, en el que vecinos apostados a un lado y a otro de la calle donde se instaló una carpa abuchearon con distinta intensidad tanto al presidente del Gobierno, al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), y a él mismo.

Durante la entrevista, en la que formularon preguntas periodistas de EL PAÍS y la SER, el presidente andaluz se refirió al anuncio de Carles Puigdemont de que abandonará la política activa si no logra ser investido presidente de la Generalitat tras las elecciones catalanas del "La sequía sigue siendo alarmante, es un problema estructural"

# "El 12-M es una gran oportunidad para jubilar a Carles Puigdemont"

oportunidad para jubilar a Puigdemont de una vez por todas. A ver si lo sacamos ya de la política", comentó, para a continuación pedir el voto a su partido. "Un apoyo al PP en Cataluña tiene cien veces más posibilidad de jubilar a Puigdemont que uno al PSC, porque el PSC puede ganar las elecciones, pero puede estar Puigdemont otra vez".

También se refirió a las elecciones al Parlamento Europeo, al posicionarse a favor de un acuerdo entre el centroizquierda, el centroderecha y los liberales europeos, porque da "mayor estabilidad", al tiempo que se mostró partidario de no permitir la entrada de la ultraderecha en las instituciones europeas. "Eso es lo que me gustaría y es mi primera opción", subrayó, antes de destacar el cambio hacia posiciones más pragmáticas de la primera ministra italiana, la ultra Giorgia Meloni.

Moreno no expresó preocupación alguna por las denuncias recientes del PSOE de Andalucía sobre su gestión. En concreto, los socialistas han denunciado a la Oficina Antifraude varios casos de altos cargos de la Junta que han participado en la concesión de ayudas a sus antiguas o futuras empresas, como es el caso del exviceconsejero de Salud, que ha fichado por la aseguradora privada Asisa tras concederle conciertos por valor de 44 millones de euros. Este fichaje no podrá ser efectivo hasta finales de julio, según la Consejería de Función Pública y Justicia. En paralelo, los socialistas preparan la presentación de una denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos por los contratos de emergencia firmados por la Administración andaluza y han pedido una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.

"Cuando hay algún tipo de irregularidades la justicia actúa. Hubo una investigación que nosotros denunciamos y fue archivada. ¡Qué más quieren! Si lo que quieren es un show político y mediático, no nos vamos a prestar. Le recomiendo a Juan Espadas [secretario general del PSOE andaluz] que no ande por ahí. Hay más de 100 causas contra la Administración socialista, precisamente por irregularidades y porque aquí se han hecho muchas cosas que no se han hecho nada bien. La corrupción en Andalucía lleva inequívocamente al Partido Socialista Obrero Español", afirmó Moreno. Aunque quitó hierro a las denuncias del PSOE, Moreno reconoció que ha dado "instrucciones" al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, para "estar muy pendientes" sobre si "alguien vulnera las normas" establecidas.

El presidente andaluz también mostró su "máxima tranquilidad" con la investigación judicial abierta sobre el caso Rubiales y en concreto con los contratos firmados por el estadio de La Cartuja, participada mayoritariamente por la Junta, con la Real Federación Española de Fútbol. "Tenemos máxima tranquilidad y colaboramos con la investigación de la Guardia Civil y si tenemos que personarnos, nos vamos a personar".

Moreno volvió a insistir en que no tiene aspiraciones políticas en Madrid y que se presentará a la reelección: "Ahora mismo me veo con fuerza como para encarar una candidatura en 2026 mientras siga teniendo el apoyo de mi partido y, sobre todo, de mi familia".

Pese "a las lluvias milagrosas" del pasado marzo, el presidente andaluz llamó a la prudencia y a no ser optimista. "La situación sigue siendo alarmante, porque es un problema estructural", advirtió. No obstante, la mejora de los embalses permitirá el llenado de las piscinas comunitarias en la Costa del Sol, aunque ve "dificil" el llenado de las piscinas privadas.

# La reina Sofía, ingresada por una infección urinaria

BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN AGENCIAS Madrid

La reina Sofía fue ingresada el martes por la noche en un centro hospitalario a causa de una infección en el tracto urinario, según informaron ayer fuentes de la Casa del Rey. La reina emérita, de 85 años, se encuentra desde entonces en la clínica Ruber Internacional de Madrid y su evolución está siendo "muy rápida y favorable".

Doña Sofía, que el próximo viernes tenía planeado visitar el banco de alimentos de Huesca, aún permanecía ayer en observación en el mismo hospital, ubicado en el norte de la capital, según las mismas fuentes, que no facilitaron más información al respecto. Tampoco revelaron cuándo se espera que reciba el alta médica.

A diferencia de don Juan Carlos, quien ha sido sometido en los últimos años a varias intervenciones, la última vez que doña Sofía ingresó en un centro sanitario fue el 30 de enero de 1968 para dar a luz a su hijo pequeño, el rey Felipe VI.

La última aparición en públi-



La reina Sofía.

co de la madre del Monarca fue el pasado lunes, cuando asistió a la misa funeral de su sobrino Fernando Gómez-Acebo - quien falleció a los 49 años el 1 de marzo- en la iglesia del Sacramento de Madrid. Un acto en el que coincidió con los Reyes, así como también con Juan Carlos I y sus dos hijas, las infantas Elena (que acudió con sus hijos, Felipe y Victoria de Marichalar) y Cristina. El sábado, la reina Sofía asistió también a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo.

# El fiscal general consulta a toda la carrera sobre la instrucción penal

La institución considera necesario reformar su Estatuto orgánico para ganar autonomía

### REYES RINCÓN Madrid

En medio de la guerra declarada por el sector conservador de la Fiscalía al fiscal general del Estado a cuenta de la ley de amnistía a los encausados del procés, Alvaro García Ortiz pretende aunar a toda la carrera para impulsar una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dote de mayor "autonomía" a esta institución. Se trata de una reforma necesaria, según coinciden todos los sectores de la Fiscalía, para poder asumir las competencias que les otorgará la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), un proyecto estancado desde hace años pero que el Gobierno quiere desatascar en los próximos meses y que implicará dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. García Ortiz se reunió ayer con las tres asociaciones de fiscales y les encargó que sean ellas las que asuman la elaboración del nuevo Estatuto y que se pida la opinión de toda la carrera, según señalan fuentes de las Fiscalía y de las asociaciones.

La reunión del miércoles fue propuesta por García Ortiz después de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, confirmara que el Gobierno pretende aprobar en los próximos meses la nue-

va LECrim, una de las reformas legales de mayor envergadura diseñadas en los últimos años y que implicará un vuelco en el proceso penal. El proyecto para que los fiscales asumieran la instrucción penal se puso en marcha hace casi 15 años, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el PP también se ha mostrado favorable, pero el proyecto se ha ido retrasando. Ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto en noviembre de 2020, y, en febrero de 2021, encargó al Consejo Fiscal y al Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) los informes preceptivos para poder seguir tramitando la norma.

El principal órgano asesor del fiscal general aprobó por unanimidad cinco meses después un documento de más de 700 páginas en el que apoyaba la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de dejar la instrucción penal en manos de los fiscales, una reivindicación histórica de la carrera, pero cuestionó aspectos clave de la norma que, en opinión de este órgano, pueden hacer fracasar el nuevo modelo de proceso penal.

# Más descentralización

Uno de los reparos que pusieron los fiscales es que las nuevas funciones que la LECrim atribuirá al ministerio público exigen una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para lograr "un avance en los espacios de autonomía, especialización, transversalidad y descentralización" y promover "la confianza de la ciudadanía en la institución".



El fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras tomar ayer posesión de su cargo. JAVIER LIZON (POOL)

# Bolaños acuerda una subida salarial para los funcionarios de Justicia

Los funcionarios de Justicia dependientes del Gobierno central y el ministerio que dirige Félix Bolaños han cerrado un acuerdo de subida salarial que pone fin al conflicto laboral que se mantenía abierto desde hace un año. El pacto, según han confirmado fuentes de ambas partes de la

La reforma del Estatuto que regula el funcionamiento de la carrera está previsto en la nueva LECrim, pero el Gobierno no concreta en qué se traducirán esos cambios. Esta es la tarea que ha encargado García Ortiz a las tres asociaciones, la Asociación de Fiscales (la mayoritaria, negociación, contempla incrementos retributivos de entre 165 y 250 euros mensuales, que se aplicarán a través del complemento específico, y afectará a unos 12.000 trabajadores de las comunidades que no tienen transferidas las competencias en Justicia (Castilla-La Mancha, Castilla

de tendencia conservadora), la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Independiente de Fiscales.

La intención de la Fiscalía, señalan fuentes de la institución, es que en el proceso de redacción del nuevo Estatuto participen "todos los fiscales". "Solo desde y León, Extremadura, Murcia y Baleares, y las ciudades de Ceuta y Melilla) y de los órganos centrales (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC). El acuerdo se firmará hoy en la sede del Ministerio de Justicia.

el profundo conocimiento de la carrera fiscal y de sus estructuras se pueden hacer al legislador propuestas con garantías para un nuevo Estatuto Orgánico que responda a la futura LECrim", señalan estas fuentes. Ambas partes volverán a reunirse el próximo 7 de mayo.

Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS 2024-2026

Cuando dices:

"iNo sabes de lo que me he enterado!"

es que tienes una gran exclusiva

Saca el periodista que llevas dentro y conviértelo en un profesional con el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Un posgrado con título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por periodistas en activo directamente en las instalaciones de EL PAÍS y la Cadena SER.



LA ESCUELA DE PERIODISMO UAM - EL PAÍS



# Un amigo de la infancia de Zaplana admite ante el tribunal haber sido su testaferro

El exministro pidió a Barceló que fuese titular de una empresa en Luxemburgo para no aparecer él

### MARÍA FABRA Valencia

"Me pidió favores, me pareció normal y se los hice. Si eso es ser testaferro, sí, he sido testaferro de Eduardo Zaplana". Con estas palabras, Joaquín Barceló, amigo de la infancia del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, señaló ayer al dirigente del PP como verdadero propietario de, al menos, siete millones de euros de los que él figuró como titular. Algo más de dos millones se dispusieron a nombre de la empresa Imison International, radicada en Luxemburgo. Otros cinco, fueron ingresados en una cuenta en Andorra. "Nunca jamás he tenido dinero en el extranjero". había afirmado apenas 24 horas antes Zaplana.

El testimonio en la tercera sesión del juicio en la Audiencia de Valencia del testaferro declarado desarmó el relato mantenido por el propio exministro. Este adujo que los documentos que se le incautaron, con información sobre las sociedades que, supuestamente, formaban parte de la trama para el cobro de mordidas, estaban en sus manos porque Barceló le pidió consejo. Incluso, sostuvo que se los había dejado en el coche y por eso se encontraban en su despacho. Sin embargo, Barceló insistió ayer que Eduardo Zaplana le pidió hacerse cargo tanto de dinero como de sociedades en el extranjero, directamente y a través del asesor de este, Francisco Grau: "He hecho



Joaquín Barceló, ayer durante el juicio del caso Erial, en la Audiencia de Valencia. JORDI FERRER (EFE)

Joaquín Barceló: "Me dijo que era dinero procedente de negocios familiares"

El expresidente cree que la declaración responde a un pacto con la Fiscalía lo que me ha mandado Grau siempre sin rechistar", aseguró.

Barceló comenzó su declaración con nerviosismo. "Me ha utilizado para todo esto, yo lo hice porque era mi amigo, le quería, y pensaba que las cosas eran lícitas. Era muy atrevido pero sí, lo hice, y mal hecho por mi parte. "Yo no he ganado nada", mantuvo.

Según explicó, Zaplana le pidió que se hiciera cargo de 2,1 millones que, según le dijo, eran de procedencia "transparente y lícita". Le solicitó ser titular de la empresa Imison, de Luxemburgo, en la que él no podía aparecer "porque estaba en política". Para la compra de esa mercantil, el testaferro declarado del exministro se trasladó a Luxemburgo en un avión privado con los hermanos José y Vicente Cotino, del grupo Sedesa, adjudicatarios de parte de los parques de energía eólica y las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) tramitados por el Gobierno valenciano de Zaplana y por los que el exdirigente del PP obtuvo, según Anticorrupción, más de 20 millones. "Yo no he tenido jamás dinero en Luxemburgo, no era mío", insistió. Según la acusación, Imison International fue una de las mercantiles a través de las que se hicieron efectivas las mordidas por esas concesiones. Barceló explicó que en Luxemburgo se vio con Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa, y fundadora inicial de la empresa Imison junto a los Cotino. "Cuando entró la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] en mi casa me enteré de que no eran dos millones los millones que había en la empresa, sino seis", señaló.

En el caso del dinero depositado en Andorra, el testaferro indicó que la cuenta era suva y que fue el asesor de Zaplana, Francisco Grau, quien le dijo que iba a ingresar en ella dinero del exministro. "Me dijo que era dinero no tributado pero procedente de los negocios de familiares de Zaplana", dijo. "No sé cómo entró el dinero en Andorra, les dije que abrieron una cuenta distinta pero, sin mi permiso, pasaron a mi cuenta esos millones que luego transfirieron", relató. Además, indicó que algunos de los documentos que figuran en el sumario tiene firmas suyas falsificadas.

El fiscal preguntó a Barceló también por el piso en la calle de Núñez de Balboa en el que el exministro vivió en Madrid. Este fue adquirido, según su relato, con el beneficio de una venta en La Finca, una urbanización de lujo en la que, según la acusación, Zaplana invirtió a través de su testaferro. Aseguró que el piso no era suyo y que nunca ha vivido en él. Al finalizar la sesión, Zaplana manifestó que la declaración de su "amigo" Joaquín Barceló no le había sorprendido: "Era lo que esperábamos, a nadie le ha sorprendido", dijo en referencia a que sobre el caso ha planeado la posibilidad de que el Fiscalía hubiera pactado con algunos acusados. Zaplana se enfrenta a una petición de 19 años de cárcel. Para Barceló, Anticorrupción reclamaba ocho. Sin embargo, los hechos desvelados ayer pueden conllevar una rebaja.

# Detenido un fugitivo belga con un fusil y tres chalecos antibalas

### ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA Madrid

La Policía Nacional detuvo ayer en la principal estación de autobuses de Madrid a un ciudadano belga de origen marroquí que portaba en su equipaje una pistola, un fusil de asalto modelo G-3, tres chalecos antibalas y abundante munición. El arrestado, que fue interceptado en un control policial rutinario, tenía una orden de búsqueda y captura de las autoridades de su país. En el momento de la detención, el fugitivo belga, de 25 años, descendía del autobús en la Estación Sur de Méndez Álvaro procedente de Málaga e iba a tomar otro con rumbo a Nantes (Francia).

La fuentes consultadas apuntan la presunta vinculación del detenido con la llamada Mocro Mafia, una estructura criminal cuyos integrantes son principalmente de origen magrebí que se asienta en Países Bajos, donde ha llegado a desafiar a las autoridades de este país con amenazas a la princesa Amalia de Orange y al primer ministro Mark Rutte. La Mocro Mafia es señalada como la responsable de introducir en Europa ingentes cantidades de cocaína a través de los puertos holandeses de Amberes y Rotterdam, pero también se la vincula con asesinatos, extorsiones y secuestros.

No es la primera vez que miembros de esta trama mafiosa son detenidos en España. A finales del año pasado era arrestado en Marbella Karim Bouvakhrichan, alias Taxi, considerado uno de los jefes y uno de los fugitivos más buscados de Países Bajos. Junto a él, fueron detenidos otras seis personas, entre ellos varios testaferros españoles con los que presuntamente había blanqueado al menos seis millones en la Costa del Sol. Entonces, la Policía Nacional bloqueó 172 propiedades, principalmente mansiones de Marbella, valoradas en más de 50 millones y se embargaron 178 cuentas con tres millones de saldo. Un hermano de Bouyakhrichan fue asesinado a la salida de un pub de Benahavís (Málaga) en agosto de 2014.

En octubre de 2022, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra desarticularon en Cataluña a un grupo de siete personas vinculadas a la Mocro Mafia. Era la primera vez que se logra deshacer una estructura financiera de este organización en España.

# PAGO DE DIVIDENDO COMPLEMENTARIO

La Junta General de Accionistas de Banco de Sabadell, S.A. celebrada el 10 de abril de 2024 aprobó la distribución de un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2023, conforme al siguiente detalle:

Dividendo bruto por acción: 0,0300 euros
Retención fiscal (19%): 0,0057 euros\*
Dividendo neto por acción: 0,0243 euros

El citado dividendo se abonará con fecha 18 de abril de 2024 a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes, siendo Banco de Sabadell, S.A. la entidad pagadora. La fecha de cotización ex dividendo será el 16 de abril de 2024.

\*Sin perjuicio de los tipos reducidos de retención o exenciones que sean aplicables.

Banco de Sabadell, S.A. Alicante, 11 de abril de 2024



# El Gobierno dilata el traslado del sudanés que pidió asilo en la Embajada en Rabat

La Audiencia Nacional ordenó hace 42 días a la Administración que el joven fuera llevado de forma inmediata a España

#### MARÍA MARTÍN Madrid

Hace 42 días la Audiencia Nacional dictó un auto en el que ordenaba a la Administración que llevara a cabo las "actuaciones oportunas" para que un joven sudanés que pidió protección en la Embajada de España en Rabat hace ya más de un año sea trasladado a España. Se trata de una medida cautelar de ejecución inmediata, pero el Ministerio de Exteriores y el del Interior siguen sin ejecutarla. Preguntado por qué no se da cumplimiento al auto, el departamento de Fernando Grande-Marlaska alega que su competencia comienza cuando el solicitante esté en España; el de José Manuel Albares no responde por "confidencialidad".

La historia de este sudanés. que podría ser uno más entre tantos refugiados que intentan dar el salto a España desde Marruecos, se coló en los despachos de las autoridades españolas el 13 de diciembre de 2022. Asistido por DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, Basir (nombre ficticio) se planta en la Embajada española en Rabat y pide que se le aplique el artículo 38 de la ley de asilo. Este permite a una persona pedir en una legación diplomática el traslado a territorio español para formalizar la solicitud de protección internacional siempre que haya riesgo para su integridad fisica en su país de origen.

Basir, de 25 años, lleva huyendo desde que es un adolescente, cuando perdió a su padre y uno de sus hermanos en una matanza en su aldea. El joven es cristiano y alega persecución religiosa en un país en guerra que ya tiene el mayor número de desplazados internos del mundo, más de



Basir y Arsenio G. Cores, en la Embajada de España en Rabat en diciembre de 2022.

siete millones de personas. Basir, además, fue uno de los supervivientes de la tragedia de Melilla, en junio de 2022, y aunque logró entrar en territorio español, fue expulsado en caliente. Si hubiese podido pedir asilo se lo habrían concedido con seguridad: España resuelve favorablemente el 100% de los expedientes de sudaneses, según datos de Interior.

Su abogado, Arsenio G. Cores, lamenta que el Gobierno "ignore" la resolución de la Audiencia Nacional. "Es una demostración más de que no existen vías efectivas de acceso al derecho de asilo para las personas africanas negras, al contrario de lo que ha afirmado el ministro Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo".

La angustiosa espera de Basir, que malvive en las calles de una capital marroquí con miedo a ser detenido, maltratado y expulsado por las fuerzas de seguridad, también llegó al Congreso el 9 de febrero de 2023. En el mismo texto con el que una mayoría de diputados reprobó al ministro del Interior por su actuación ante la tragedia de Melilla, se incluyó la petición del traslado inmediato a España de Basir. La impulsó el PP y hasta Vox votó a favor.

Las instrucciones dadas ante un caso como el de Basir dictan que el embajador tiene la facultad para que, si considera que "la integridad física de esa persona corre peligro", facilite el traslado del solicitante a territorio nacional. El embajador en Marruecos no decidió ni a favor ni en contra y, ante la inactividad administrativa, los abogados de Basir interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional el 1 de septiembre de 2023. Y tres meses después solicitaron la medida cautelar para que Basir pudiese viajar a España. La Audiencia se la denegó el 15 de enero porque no consideró que existiese ningún riesgo para la vida e integridad del solicitante, pero ante un nuevo recurso (y una nueva sentencia) cambió de parecer.

El nuevo auto toma en consideración una sentencia del TribuBasir, de 25 años, fue expulsado en caliente tras la tragedia de Melilla de 2022

"Solo espero que respeten la ley y mis derechos", reclama el afectado

nal Supremo de febrero de 2024 que marca jurisprudencia en escenarios como este. En este caso, liderado por la Fundación Profesor Uría, el tribunal concede una medida cautelar a unos ciudadanos de Afganistán y pide al embajador su "traslado urgente".

La clave que aporta esta sentencia para el caso de Basir (y los que puedan venir después) es que se discute si el "peligro para la integridad física" que se requiere para el traslado a España debe ocurrir en el país de origen o en el que se realiza la solicitud. Y el Supremo deja claro que debe analizarse "no la situación de riesgo en el país de la solicitud donde está ubicada la Embajada [en el caso de Basir, Marruecos], sino la existente en el país de origen [Sudán]". La Audiencia Nacional reconoce en su auto que el criterio que siguió en un principio para rechazar el peligro al que está expuesto Basir en Marruecos ha quedado "desautorizado" y le concede la medida cautelar por los riesgos claros y demostrados a los que se enfrentaría en Sudán.

La situación del joven es límite. Basir cuenta a EL PAÍS que no aguanta más. En este tiempo, los campamentos de migrantes en la ciudad donde vive han sido desmantelados y varios de sus amigos, expulsados a zonas remotas y agredidos por las fuerzas de seguridad. Ha enfermado varias veces, tiene fuertes jaquecas, pero no acude al médico por miedo a ser capturado. En circunstancias normales, Basir llevaría más de un año intentando saltar la valla una y otra vez o arriesgando su vida para llegar a las Canarias o a Italia a través de Túnez. No lo ha hecho confiando en que tendría una respuesta de España, pero no quiere esperar más. "No sé por qué lo demoran todo este tiempo, solo espero que respeten la ley y mis derechos", explica.

La iniciativa del sudanés acabó poniendo frente al espejo al Gobierno, que ha accedido a las peticiones de cientos de afganos en Pakistán, pero las ignora sistemáticamente en otros casos, especialmente el de subsaharianos.

Basir puso a prueba el cumplimiento de la legislación y cuánto hay de verdad en la afirmación de que quien salta la valla o se sube a una patera es porque quiere, porque es posible pedir protección en delegaciones diplomáticas. Es lo que defendió España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se juzgaba la legalidad de las devoluciones en caliente. En su defensa, la Abogacía del Estado argumentó contra los demandantes que estos "habrían podido entrar en España legalmente si hubieran presentado las solicitudes de asilo en Marruecos, en la Embajada, en los consulados de España en Marruecos o en el resto de Estados por los que pasaron". Este argumento, que fue clave para la sentencia absolutoria, también lo ha defendido el ministro Grande-Marlaska en varias ocasiones.

# E Newsletter CORREO DEL ARTE

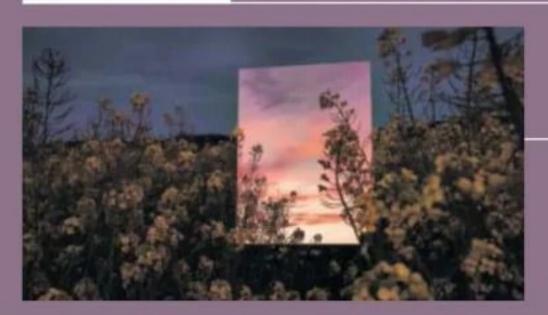

# GUÍA E HISTORIAS PARA REDESCUBRIR EL ARTE

La actualidad de todas las disciplinas artísticas y la agenda con lo que no te puedes perder.





**EL PAÍS** 

22 MADRID
EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024

# El Gobierno central se implica en la búsqueda de la fosa de Montecarmelo...

El secretario de Estado de Memoria Democrática visita la parcela, donde el Ayuntamiento ha proyectado construir un cantón de limpieza

#### ANA PUENTES Madrid

La disputa por la construcción de un cantón de limpieza en el barrio madrileño de Montecarmelo es, ahora, un asunto de interés nacional. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, visitó ayer la parcela donde está proyectada la obra y donde se sospecha, por indicios documentales y testimoniales, que se ubica una fosa común de la Guerra Civil con los restos de 451 brigadistas internacionales. Martínez pisa por primera vez la parcela después de que el Ayuntamiento de Madrid contratase por su cuenta un estudio para verificar si bajo el terreno están o no los restos de los brigadistas. Esto pese a que la propia Secretaría de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial había contratado a una empresa especializada para hacer la búsqueda a través de excavaciones arqueológicas. El secretario de Memoria Democrática aseguró que para el Gobierno de España "es imprescindible" hacer la cata arqueológica. "Las Brigadas son un elemento clave porque suponen el gesto de solidaridad internacional más singular con la Segunda República y frente al golpe de Estado de 1936", afirmó.

Martínez recordó que, si bien el Ayuntamiento "puede hacer los sondeos arqueológicos que considere oportunos", Memoria Democrática ya había adelantado desde enero el proceso para contratar al grupo de arqueólogos y forenses Arqueoantro —una empresa con cerca de 12 años de experiencia— para hacer las catas, el método más preciso en este caso.

Arqueoantro está a la espera de que el Ayuntamiento dé la autorización para ocupar el terreno y, luego, pedir los permisos ante de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Hace una semana, la empresa envió los nuevos documentos que había exigido el Consistorio. "Espero que el Ayuntamiento de Madrid nos dé cuanto antes la autorización", comentó Martínez e incidió en que, en caso de que se encuentre algo, es Memoria Democrática la que tiene la competencia de hacer las exhumaciones.

El Ayuntamiento de Madrid ha contratado a la empresa Gama Geofísica SL que, según su página web, se dedica a "proyectos y consultoría geofísica aplicados a los campos de la obra civil, geotecnia, hidrogeología, minería, arqueología y medio ambiente". La empresa utilizará un georradar, un instrumento que se ve como



Fernando Martínez y Reyes Maroto, ayer en Montecarmelo. PABLO MONGE

una podadora, que envía señales electromagnéticas al interior de la tierra y muestra las alteraciones que haya. También se empleara un tomógrafo, que envía impulsos a mayor profundidad.

Sin embargo, la preocupación de expertos en localización de fosas es que este método no es tan preciso para este terreno, que tiene varias elevaciones por el arrojo de escombros. "Aquí lo importante es tocar tierra, entrar, bajar y decir 'aquí puede haber restos'. Estos no van a estar a flor de tierra, estos pueden estar a 5 o 6 metros de profundidad y lo importante es que hagamos lo que marquen los protocolos". Si se encontraran restos, habría que actuar según el protocolo nacional

"Es imprescindible" hacer la cata arqueológica, señala Martínez

La alcaldía ha contratado una empresa por su cuenta de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, publicado en 2011, y el Protocolo de Minesota, que da directrices sobre cómo excavar las fosas.

La sospecha de la existencia de una fosa común se ha interpuesto en el proyecto al que se oponen los vecinos, que se organizaron en 2023 en la Plataforma No Al Cantón de Montecarmelo. Los residentes se han opuesto a la nueva instalación por su proximidad al Colegio Alemán, la escuela infantil Sol Solito y numerosas viviendas y han organizado dos manifestaciones masivas y preparan una tercera este domingo a las 11.30.

A esta disputa se ha unido la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), que llegó en noviembre con una serie de documentos que, según ellos, apuntaban a que en la zona podrían estar enterrados los brigadistas caídos en combate entre 1936 y 1937 y que fueron exhumados por órdenes del franquismo. Aunque Almeida afirmó que no había "ningún indicio" de la presencia de las fosas, ahora ha autorizado los estudios para comprobarlo.

Mientras, en Vicálvaro, los ve-

cinos celebran un acuerdo con el Consistorio. El delegado de Urbanismo se ha comprometido, por escrito, a que el cantón de la calle Juan Abad Catalán solo almacene carritos de barrenderos, vestuarios y despachos, una zona de maniobra y a que tenga un aparcamiento con solo tres plazas. Además, garantizan que este "no va a ser un centro de tratamiento ni de almacenamiento de residuos". Antes de esta carta, los vecinos habían accedido al proyecto y habían comprobado que este incluía tres compactadoras de residuos de cartón y papel, un muelle de descarga, un punto limpio y, aparte, plazas de aparcamiento de 9 y 11 metros de largo y un silo de 5.000 kilos de sal. Como los residentes de Montecarmelo, a los de Vicálvaro también les preocupaba la proximidad del cantón con zonas residenciales y con un parque forestal.

"La Plataforma de Vicálvaro se alegra de esta victoria vecinal y va a convocar una jornada de celebración", afirma la organización vecinal a través de un comunicado. Sin embargo, en solidaridad con Montecarmelo, asistirán a la manifestación de este domingo.

# 15 días sin sueldo para Monasterio por el 'voto fantasma'

### J. J. MATEO Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha sido sancionada con 15 días de sueldo por haber votado dos veces en una misma iniciativa en el pleno del 1 de febrero. Aunque la líder del partido ultra se enfrentaba a ser suspendida como diputada por un periodo de un mes, además de a perder el sueldo durante ese tiempo (cobra 4.244,85 euros mensuales), la instructora del expediente abierto contra ella, Mercedes Zarzalejo, abogó por aplicar el principio de proporcionalidad, ya que su voto no afectó al resultado de la iniciativa sometida a votación (la enmienda a la totalidad presentada por Más Madrid contra la ley de economía circular del Gobierno).

Ayer, la Mesa de la Asamblea asumió ese planteamiento con el voto a favor de PP y PSOE y en contra de Vox (opuesto a la sanción) y de Más Madrid (pedía una sanción más dura e incluir que la portavoz no pudiera ejercer como diputada durante al menos dos semanas). Monasterio anunció que recurrirá porque se considera víctima de un trato "discriminatorio y arbitrario".

### La defensa de Vox

Vox argumenta que el sistema de la Asamblea contabilizó en el pleno del 14 de septiembre hasta cuatro votos del consejero Emilio Viciana, que no tiene derecho a sufragio por no haber ido en las listas electorales. Y así fue, pese a que el titular de Educación no se encontraba en el Parlamento. La explicación, según un portavoz del Parlamento, es que el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, habría votado desde el escaño de su compañero de Gobierno tras un error de asignación por parte de los servicios de la Cámara de la Comunidad.

La diferencia con Monasterio, señaló este interlocutor, es que nadie votó dos veces, ni ningún grupo tuvo más votos de los que debía, ni la maniobra se intentó ocultar, pues el presidente del Parlamento, Enrique Ossorio, avisó a todos los diputados de lo que ocurría. Esta tesis fue avalada por un informe de la Dirección de Informática de la Asamblea, que adelantó la agencia Europa Press. MADRID 23



Solar en Usera destinado a las monjas de la Comunidad del Cordero. SANTI BURGOS

El Ayuntamiento ha donado cinco fincas al arzobispado desde 2022 y retrasa la licitación de obras para colegios o ambulatorios

# Un solar de regalo para la Iglesia cada cinco meses

JACOBO GARCÍA Madrid

Los vecinos de Usera, de Vallecas o de Hortaleza no tiran la toalla. Dejan folletos en los locales del barrio, recogen firmas entre los vecinos o protestan disfrazados de monja ante los responsables populares del distrito. Quieren impedir un regalo más del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida al arzobispado de Madrid y exigen que los miles de metros cuadrados donados para la oración y el recogimiento tengan un destino social en barrios a los que aún no llegan una residencia de ancianos o un instituto de secundaria. Se trata de una incipiente contestación vecinal en rechazo a los regalos a la Iglesia que proliferan en Madrid.

En los dos últimos años, el Ayuntamiento ha adjudicado, con carácter gratuito, o se encuentra en trámites para ello, un total de cinco parcelas a distintas organizaciones dependientes del arzobispado de Madrid para la construcción de centros de culto. Cinco solares en Usera, Vallecas, Aravaca, Hortaleza y Valdebebas con un valor que va desde los 101.000 euros en Usera a los 4.7 millones de euros en Hortaleza, según la valoración del inventario del Patrimonio Municipal del suelo. El tamaño también varía desde los 2.000 metros cuadrados en Vallecas a los 6.000

metros cuadrados en Hortaleza.

La sucesión de regalos comenzó con tres fincas en 2022 en Aravaca, en Vallecas y en Usera otorgadas como concesión demanial de forma gratuita por un plazo de 75 años. Le siguió otra más en noviembre de 2023 en Valdebebas, un solar de 4.6 millones de euros y 6.000 metros cuadrados de superficie en el que cabría la catedral de la Almudena. La donación más reciente, a finales de 2023, fue un terreno de 4.000 metros cuadrados en El Cañaveral. En resumen, en los últimos dos años, Almeida ha donado a la Iglesia un terreno cada cinco meses con un valor conjunto de 8,5 millones de euros, entregado a coste cero hasta el año 2099.

A las quejas de los vecinos contra los regalos de Almeida en barrios donde habrá iglesias nuevas antes que colegios o ambulatorios, se suman las protestas de la oposición que rechaza el trato de favor recibido por la Iglesia católica frente a otras confesiones.

La ley permite este tipo de donaciones a cualquier Iglesia que lo solicite en el marco de las atribuciones con las que cuenta el Ayuntamiento para dotar de "servicios espirituales" una zona de nueva creación. Sin embargo, hasta ahora el único beneficiario ha sido el arzobispado de Madrid, a pesar de que en lugares como Usera se unen dos iglesias en una misma manzana o, en el caso del Ensanche de Vallecas, los vecinos cuentan con tres iglesias y solo un centro de salud. En el caso de Valdebebas, conocido irónicamente por la oposición como un "minivaticano" dadas las dimensiones del terreno, el arzobispado no solo planea levantar un templo, sino una construcción de cinco pisos con "aulas, despachos, jardines, aparcamientos, sala de usos múltiples y teatro", en lo que consideran que se trata de "un colegio concertado encubierto", denuncian desde

# **Espacios cedidos**

3.500 metros cuadrados (más 4.900 de edificabilidad). Av. de Córdoba, 17-19, en Usera, por

de Córdoba, 17-19, en Usera, por valor económico en el Inventario de Patrimonio Municipal de Suelo de 419.862,95 euros.

2.000 metros. En la calle de Honrubia en Villa de Vallecas, por 236.121,60 euros.

**4.073 metros.** Calle de la Tolerancia, en El Cañaveral, por 3.141.830,14 de euros.

**6.083,12 metros.** Av. de Secundino Zuazo, 142, en Hortaleza, por 4.691.428,67 de euros.

3.321,32 metros. Camino de la Zarzuela 24, en Moncloa-Aravaca, por 419.862,95 euros. Más Madrid. "¿No les da vergüenza dilapidar suelo público en lugares con tantas necesidades?", preguntó la concejal de este partido, Mar Barberán, a los responsables populares en un pleno a finales de enero.

La estrategia seguida por Almeida en los últimos años para adjudicar los solares a la Iglesia ha seguido siempre la misma dinámica: se publicita un procedimiento en régimen de concurrencia para realizar con carácter gratuito una concesión demanial de una parcela destinada a "servicios sociales, culturales y educativos vinculados con la actividad pastoral", al que solo pueden concurrir las iglesias, confesiones y/o comunidades religiosas sin ánimo de lucro inscritas en el registro civil. Sobre el papel, puede concurrir cualquier confesión registrada, pero en la práctica, el arzobispado es la única institución que se presenta al concurso porque es la única con capacidad para cumplir los requisitos, entre los que está construir antes de dos años o hacer un importante desembolso a modo de depósito.

El caso de Valdebebas es una de esas fincas paradigmáticas sobre las prioridades del Ayuntamiento. Actualmente, esta zona no tiene centro de salud debido a que aún no se ha licitado la obra. En el caso del polideportivo, el proyecto quedó desierto desde la legislatura anterior, y en el centro cultural en construcción no hay proyectada biblioteca alguna. "El primer colegio (Alfredo Di Stéfano) está masificado y el segundo (Núria Espert) lleva cinco años en obras y los chavales van a clase en barracones. ¿Y después de tener el barrio abandonado, con más de 30.000 personas viviendo, su única propuesta es un circuito urbano de Fórmula 1 y una iglesia?", criticó Más Madrid.

En el caso de Usera, la polé-

mica que ha soliviantado a los vecinos comenzó en 2022, cuando el Ayuntamiento de Madrid cedió un descampado de 3.500 metros cuadrados junto al metro Almendrales, valorado en el mercado en ocho millones de euros. El Ayuntamiento regaló el terreno a la única agrupación religiosa que se presentó al concurso público: siete religiosas pertenecientes a la Comunidad del Cordero, vinculada a los dominicos. En plena crisis inmobiliaria en la capital, con uno de los metros cuadrados más caros de Europa, cuando se termine de construir el monasterio, cada monja tocará a más de 500 metros cuadrados por cabeza junto al río Manzanares.

Por su parte, en El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, los vecinos exigen destinar la parcela de más de 4.000 metros cuadrados a una escuela infantil, un centro de mayores o una comisaría de policía, debido a que los robos son cada vez más frecuentes. Según Sergio de Isidro, que ha recogido casi 3.500 firmas en Usera, la zona "enfrenta notables deficiencias en infraestructura y ha experimentado un importante aumento de su población en los últimos años. El barrio carece de instituto público, no tiene instalaciones deportivas, ni piscina, ni centro juvenil y necesita también una residencia de mayores", protesta.

Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento es que seguirán las

El barrio de Valdebebas no tiene centro de salud ni polideportivo

"¿No les avergüenza dilapidar suelo donde se necesita?", protesta Más Madrid

millonarias donaciones a la Iglesia. El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, rechazó dar marcha atrás a las concesiones demaniales por tratarse de una queja "sectaria" de la izquierda que ataca la "libertad de culto" de los madrileños y revela un "enorme desconocimiento de la ley urbanística", respondió a finales de enero durante un pleno. En ese pleno, Carabante anunció que seguirá adelante con estas concesiones para los madrileños "porque lo permite el plan urbanístico", explicó. Por su parte, Barberán, de Más Madrid, reivindicó que si el derecho a la libertad religiosa fuera tal, se habría avanzado en la adjudicación de terrenos para el cementerio islámico de Madrid.

# COMPRAMOS HOTELES Madrid ciudad

A partir de 40 habitaciones Preferentemente libre de explotador

t. 673 20 05 58 - 91 827 62 81



Coches de Chery, a la espera de ser embarcados, en el puerto de Wuhu en agosto de 2023. WANG YUSHI (GETTY)

# Chery será la primera automovilística china en fabricar coches en España

La empresa llega a un acuerdo con EV Motors y ensamblará vehículos al completo, entre ellos su Omoda 5 eléctrico, en las antiguas instalaciones de Nissan en Barcelona

### MANU GRANDA Madrid

Chery se convertirá en la primera automovilística china en fabricar coches en España. La compañía EV Motors, que busca reindustrializar la antigua Nissan Barcelona, y la empresa asiática acaban de cerrar un acuerdo para que Chery haga vehículos al completo en la Zona Franca de la Ciudad Condal y ocupe así el sitio dejado por la nipona en 2021, según adelantaron fuentes conocedoras de la operación a Cinco Días. Se cierran así unas negociaciones que se han alargado durante meses. Se espera que la firma del acuerdo se celebre el 19 de abril en la Zona Franca, en una ceremonia a la que acudirán autoridades tanto del Govern como del Gobierno central.

Los planes de Chery son fabricar vehículos al completo, entre ellos su Omoda 5 eléctrico. Esto es importante, ya que durante gran parte de las negociaciones lo que se habló fue que la automovilística solo haría coches que ya viniesen semiensamblados desde China. Ahora la compañía ha acordado hacer vehículos al completo, lo que conllevaría un volumen mayor de contrataciones. Por su parte, EV Motors asegura que "las conversaciones para alcanzar un acuerdo continúan" y muestra "un prudente optimismo sobre su desenlace".

Cinco Días informó en febrero de que Chery, a través de EV Motors (dueña de BTech, compañía que ahora lidera en solitario el D-Hub tras el paso atrás de su antiguo socio QEV), había encargado la creación de una línea de producción pequeña para el montaje de unidades semiensambladas DKD al grupo Loafa, compañía que también tiene como clientes a Volkswagen y Seat. El contrato era de 1,5 millones de euros por una línea que podía montar hasta ocho vehículos a la vez del Omoda 5 eléctrico, aunque también estaba preparada para hacer los Tiggo 8 y Tiggo 9.

Dicha línea ya está terminada, pero ahora el acuerdo con Chery es hacer vehículos al completo y para ello necesitará rehabilitar una de las líneas de montaje de la antigua Nissan, la más moderna de las tres con las que cuenta la fábrica, algo de lo que también se encargará Loafa. El acuerdo alcanzado entre EV Motors y la empresa china es por "la implantación total de Chery en la antigua Nissan". En una reunión con

un reducido grupo de periodistas celebrada en febrero en Madrid, Chery había señalado que emplearía a más de 1.000 personas en Barcelona, pero cuando el plan pasaba por producir unidades semiensambladas.

Las instalaciones de la antigua fábrica de Nissan en Barcelona han superado dos auditorías encargadas por Chery, que en la última visita de sus técnicos obligó a poner en marcha todas las instalaciones en vacío para asegurar que están al día, informa Dani Cordero. En esa prueba se incluyó el taller de pintura, que Nissan se comprometió a renovar con una inversión de 70 millones para adecuarla a la nueva normativa ambiental, y cuya renovación sigue pendiente. La voluntad de fabricar vehículos enteros obliga a Chery a un esfuerzo más. Buscar proveedores locales de piezas, porque de otra forma

# Ford negocia dos meses más de ERTE en Almussafes

Ford les ha pedido tiempo a los representantes de los trabajadores de la planta de Almussafes (Valencia) para determinar cómo será el futuro vehículo multienergía que la compañía asignó la semana pasada a la factoría. Según explicó ayer UGT tras una reunión celebrada con la dirección europea de la empresa estadounidense en Colonia (Alemania), esta le ha informado de que necesitará un par de meses más (según cálculos del propio sindicato) "para poder concretar los

volúmenes de fabricación, la fecha de lanzamiento, así como la plantilla que requerirá" el nuevo vehículo llamado a salvar el empleo en la planta. Por ello, UGT ve necesario negociar un nuevo ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) de dos meses "que proteja a la plantilla". Actualmente, la fábrica tiene activo un ERTE hasta el próximo 19 de abril que afecta a un máximo de 700 personas de una plantilla de 4.700 trabajadores.

el coste de los vehículos fabricados en España sería excesivo. Algunas fuentes explican que más de la mitad de las piezas tendrían que ser españolas.

### **Buena** noticia

Este acuerdo supone una gran noticia para los 1.400 trabajadores de la antigua Nissan que estaban a la espera de una solución, más de dos años después de que la nipona bajase la persiana. La primera candidata fue otra automovilística china, Great Wall Motors (GWM), para tener allí su primer centro productivo en Europa. Sin embargo, esa opción, que hubiese supuesto una solución casi inmediata, ya que las conversaciones con el fabricante tuvieron lugar incluso antes de que Nissan cesara su producción, se frustró porque las instalaciones no podían albergar una producción de 300.000 unidades anuales, según GWM.

El no de ese fabricante chino obligó a iniciar un proceso de reindustrialización que se cerró en febrero de 2023, con el D-Hub, en ese entonces liderado por QEV, que junto al socio logístico Goodman se alzaron como ganadores del proceso de licitación llevado a cabo por el Consorcio de Zona Franca de Barcelona. Desde entonces, el D-Hub no consiguió generar suficiente carga de trabajo para llenar la planta y tiene a unas 730 personas en plantilla, 606 de ellas con contratos de formación. QEV, que presentó su marca de furgonetas eléctricas Zeroid en marzo de 2022, apenas ha conseguido pedidos de su vehículo comercial, siendo el contrato con Bimbo (unas 1.500 unidades) el más importante hasta ahora.

QEV comenzó a ensamblar una parte de esas furgonetas de Bimbo en China, pero ya ha enviado un lote de 44 unidades DKD a Barcelona, las cuales ya se encuentran en la planta. Según fuentes sindicales, actualmente se está estudiando cómo será el proceso de fabricación, algo habitual en el comienzo de toda actividad productiva, y se espera la llegada de un segundo lote de 200 unidades para llegar a 1.000 a fin de año. QEV ha pasado a ser un cliente del D-Hub, cuya actividad depende totalmente de EV Motors.

La salida de QEV del D-Hub ha sido uno de los elementos que permitió desencallar las negociaciones con Chery, que solo quería negociar con EV Motors. Ambas partes parecían tener cerradas las negociaciones el jueves de la semana pasada, pero estas volvieron a quedar en el aire a falta de "cerrar unos flecos", según señalan fuentes conocedoras, los cuales terminaron cerrándose en el viaje que esta semana hicieron directivos de EV Motors a China. Como refuerzo, el consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, se desplazó ayer hasta Wuhu para cerrar las conversaciones, si bien no coincidirá con los directivos de Btech que han visitado estos días Chery para perfilar los últimos flecos.



Díaz, con los trabajadores de Iveco. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoyó ayer la huelga de trabajadores de Iveco y afirmó que, con una inflación sin precedentes en España, la subida salarial del 1% que propone la compañía es "una indecencia". EP

# La Fiscalía investiga a Glovo por operar con falsos autónomos

La pesquisas empezaron a partir de un informe de Inspección que detalla cientos de casos

### EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO Madrid

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto una investigación a Glovo por operar con falsos autónomos, lo que la legislación laboral prohíbe y el Código Penal castiga desde la reforma de 2022 con penas de cárcel de seis meses a seis años. Esta investigación deriva del informe elaborado por Inspección de Trabajo y que entregó a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2023 y que, como adelantó este periódico ayer, detalla cientos de casos concretos de empleados que deberían ser asalariados, pero reparten como trabajadores por cuenta propia.

Este proceso penal se suma a las millonarias sanciones impuestas por Inspección, de en torno a 253 millones de euros sumando la liquidación de cuotas a la Seguridad Social. De momento, las diligencias de la investigación tienen carácter reservado. Una vez concluyan, la Fiscalía decidirá si archiva o si interpone denuncia o querella, informan fuentes de la Fiscalía de Barcelona.

Esta investigación viene motivada por el informe que Trabajo trasladó a la Fiscalía General del Estado, en el que explicaba los delitos que detecta en el proceder de Glovo. "Según las actuaciones inspectoras, esta empresa podría vulnerar el Código Penal por no atender los requerimientos que se le han realizado para que reconozca como trabajadores por cuenta ajena a sus repartidores", explican fuentes del ministerio.

La Fiscalía General del Estado recibió el informe de Trabajo en octubre de 2023 y lo trasladó a la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo "por si los hechos denunciados pudieran ser delito contra los derechos de los trabajadores". A la vista del informe, la denuncia fue remitida a la Fiscalía Provincial de Barcelona a principios de enero. La Fiscalía de Barcelona explica que empezó su investigación en febrero.

El Gobierno aprobó la *ley ri*der en 2021 para que los repartidores que operan como falsos autónomos estén protegidos por un contrato de trabajo en lugar del mercantil. Pero Glovo, la principal empresa del sector, ignora la nueva legislación, a pesar de las millonarias multas impuestas por Inspección de Trabajo y la sentencia del Supremo de 2020 que reconocía la laboralidad de la relación

La empresa acumula unos 253 millones en sanciones y liquidación de cuotas

La denuncia fue remitida en enero y se empezó a estudiar en febrero de la empresa y sus repartidores. Ante ese empeño en esquivar la legislación, el Ejecutivo puso en marcha el pasado verano "la vía penal", según adelantó a EL PAÍS el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

Fuentes del ministerio detallaban que ese aviso "era la antesala de la aplicación del artículo 311.2 del Código Penal, recientemente modificado. "Si estos requerimientos no fructifican, trasladaremos a la Fiscalía la documentación pertinente para que ejerza las acciones oportunas", explican. Dado que la empresa sigue funcionando con autónomos, Trabajo cumplió su amenaza.

"Glovo no es conocedor de esta cuestión", dijeron fuentes de la compañía este martes a EL PAÍS sobre el traslado del informe a la Fiscalía. "No hemos recibido ninguna información ni notificación al respecto. En caso de producirse, estudiaremos su contenido. Como siempre hemos hecho, reiteramos nuestra entera disposición para mantener un diálogo abierto y constructivo con las administraciones y agentes de nuestro país para así, entre todos, seguir construyendo el presente y el futuro de la economía digital", añaden las mismas fuentes.

Según ha sabido este periódico, Glovo acumula unos 253 millones de euros en sanciones impuestas por Inspección por el uso de falsos autónomos. La última trascendió en enero, por emplear de manera fraudulenta a 49 repartidores en Asturias. Es el primer castigo por hechos posteriores a la aprobación de la *ley rider*.

# La riqueza de las familias cerró 2023 en 2,1 billones, nuevo máximo histórico

La deuda de empresas y hogares se redujo casi 12 puntos respecto al año anterior

### DENISSE LÓPEZ Madrid

Las familias españolas nunca habían acumulado tanto dinero como en 2023. En este año, la riqueza financiera neta de los hogares, que se mide por la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, aumentó un 9,25% respecto al ejercicio previo, hasta alcanzar prácticamente los 2,1 billones de euros.
Así se desprende de las Cuentas Financieras de la economía nacional publicadas ayer por el Banco de España.

A este resultado ha contribuido la moderación de la inflación, que fue mayor de lo que inicialmente se esperaba, y el

vo, acciones, depósitos y valores en renta- aumentaron casi un 6%, hasta los 2,83 billones de euros a cierre del año pasado. Este crecimiento se debe a una revalorización de los mismos. en particular de las participaciones en el capital y en fondos de inversión, y a un aumento en la adquisición neta de activos. María Jesús Fernández, analista senior de Funcas, explica que la reiterada subida de tipos de interés que se registró en los últimos dos años impulsó a los hogares y a las empresas a poner su dinero en áreas que generan más ganancia, como los títulos de deuda.

El año pasado también sirvió para que las familias y las empresas nacionales redujeran su deuda. En concreto, cayó casi un 2% respecto a 2022, hasta los 1,6 billones de euros. En términos de PIB, la ratio se moderó en 12 meses desde el 123,4% hasta el 111,6% del PIB. Aunque ambas partes contribuyeron a

# Riqueza de los hogares



Fuente: Banco de España.

EL PAÍS

tirón del empleo con la recuperación salarial, así como la revalorización de las pensiones. Todo ello ha permitido a las personas guardar más dinero que otros años para destinarlo a invertir.

De hecho, los datos muestran que en 2023 no solo hubo un mayor enriquecimiento, sino que la deuda tanto de las empresas como de los hogares cayó casi 12 puntos porcentuales respecto a 2022 -terminó el año en el 111,6% del producto interior bruto (PIB) -. Para hacerse una idea del saneamiento que han experimentado las cuentas solo hay que recordar que dicha tasa alcanzó el 200% en los momentos más duros de la crisis financiera en la primera década del siglo.

Los activos financieros de las familias —dinero en efecti-

este descenso, el gran protagonista fue el sector empresarial, que decidió aprovechar sus excedentes financieros para reducir sus pasivos en vez de invertir. La analista de Funcas detalla que en este periodo, las compañías no solo han usado para esto sus ingresos, en algunos casos extraordinarios, sino también han echado mano de la venta de algunos activos financieros. El dinero que han sacado de ellos lo han usado, en muchos casos, para seguir desapalancándose.

La deuda puede parecer alta, pero está por debajo de la media de la eurozona, a falta de los datos del cuarto trimestre y, según añade Fernández, el esfuerzo llevado a cabo a nivel nacional a fin de reducir este indicador le hace prever que se mantenga esta tendencia.

# Abogados y procuradores batallan por una pensión digna

Casi 80.000 profesionales ahorran a través de mutualidades en lugar de con la Seguridad Social

### MIGUEL MORENO MENDIETA Madrid

Los abogados y los procuradores de España están en pie de guerra. El colectivo lleva una racha complicada: por la huelga de los funcionarios de Justicia, que mermó sus ingresos en 2023; porque el turno de oficio lo cobran tarde y mal; y ahora también porque el dinero que van a percibir al jubilarse no les permite a muchos de ellos vivir dignamente.

El colectivo ha convocado el sábado su tercera gran manifestación para reclamar al Gobierno que ponga ya en marcha un mecanismo para garantizarles unas pensiones decentes. "Hay compañeros que tras 40 años aportando se ven con 300 euros al mes al jubilarse, lo que es intolerable", explica Antonio Villaluenga, abogado penalista y uno de los portavoces de la plataforma J2 (Jodidos [sic]), que está canalizando las protestas. En febrero movilizaron a casi 10.000 personas en Madrid.

El origen del conflicto viene de lejos y está ligado al hecho de que la mayoría de los abogados y procuradores sean trabajadores autónomos. En los años cuarenta del siglo pasado, cuando aún no existía la Seguridad Social, se crearon mutuas gremiales para organizar fondos que permitieran dar una asistencia social a los trabajadores. Había mutuas de panaderos, de curas, de notarios, de ingenieros, y también de profesionales del Derecho. Incluso se creó una mutua para las empleadas domésticas.

Cuando se formó la Seguridad Social en 1963, muchas de aquellas mutuas profesionales se integraron en el sistema público, pero la de procuradores y la de abogados decidieron seguir como mutualidades independientes. De hecho, hasta 1995 estos profesionales no tenían otra opción más que darse de alta en las mutuas, ya que no cabía la posibilidad de cotizar en la Seguridad Social como trabajadores autónomos.

Aunque ahora ya se puede elegir, todavía sigue habiendo 60.000 abogados que no cotizan a la Seguridad Social (en su caso al régimen alternativo para trabajadores autónomos, RETA), sino que hacen aportaciones mensuales a la Mutualidad de la Abogacía, que ha adoptado el nombre comercial de La Mutualidad. Por su parte, la Mutualidad de los Procuradores cuenta con otras 5.000 personas en una situación similar.

A partir de 1996, el modelo cambió y se permitió que estos trabajadores por cuenta propia pudieran elegir si ahorrar a través de su mutualidad profesional o cotizar para la Seguridad Social. El punto de inflexión llegó en 2005, cuando la Mutualidad de la Abogacía aprobó el paso de un sistema colectivo y solidario, a un sistema de capitalización individual. "Antes sí que se llegaba a hablar de que el abogado podría jubilarse con 600 euros al mes,



Protesta para reclamar mejoras laborales en la abogacía, el año pasado en Madrid. J. C. LUJÁN (EP)

"Tras 40 años cotizando quedarían 300 euros al mes", dice un portavoz

# Los afectados consideran muy corta la propuesta de la ministra Elma Saiz

pero con el aumento de la esperanza de vida, los bajos tipos de interés y las escasas aportaciones vimos que era cada vez más difícil que la Mutualidad pudiera garantizar esas cifras a todos, por lo que optamos por evolucionar hacia un sistema individual", ha comentado en varias ocasiones Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de La Mutualidad, una organización que ya gestiona más de 10.200 millones de euros de ahorros de sus mutualistas y clientes. La transformación se aprobó en los órganos de gobierno y se informó a todo el colectivo.

En el caso de la Mutualidad de los Procuradores, el cambio fue incluso anterior. "A partir del 2000 teníamos un sistema de capitalización individual", recuerda Luis Sánchez, presidente de esta organización. "El problema es que se venía de épocas de tipos de interés muy altos, pero desde hace más de una década era más que evidente que si se hacían aportaciones muy bajas, se tendría una renta muy pequeña".

El problema con este sistema mixto es que seguía habiendo mucha inercia. Los abogados y procuradores veteranos siempre habían aportado por la mutualidad, y las nuevas generaciones siguieron haciéndolo, aunque el contexto económico y el modelo empresarial había cambiado. Isabel Jiménez Amor, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, asegura: "Cuando me di de alta en la Mutualidad, en 2009, me prometían una pensión de entre 1.200 y 1.500 euros si pagabas las cuotas que te decían, y que eran inferiores a las de la Seguridad Social, pero ahora lo que nos va a corresponder es mucho menos".

En la manifestación del 13 de abril, la principal demanda de abogados y procuradores es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ponga en marcha una pasarela que permita a quienes lo deseen convertir sus aportaciones a la mutualidad en años de cotización pública. La ministra, Elma Saiz, anunció hace un mes que quieren crear esta herramienta, aunque solo para aquellos mutualistas que empezaran a aportar a sus mutualidades antes de 1996. Además, han puesto la condición de que solo podrán utilizarla los profesionales "en situación de vulnerabilidad".

Los afectados han criticado con dureza esta propuesta, por quedarse muy corta. "Deberían permitir que cualquier mutualista pudiera utilizar la pasarela. Si ponen tantas restricciones, no van a permitir utilizarla a casi nadie", dice Nuria Cachafeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA). Los afectados recuerdan también que con los notarios y los curas se crearon pasarelas muy favorables.

Un estudio del economista Ignacio Ezquiaga, publicado por Funcas, bucea en los orígenes de la burbuja inmobiliaria y apunta a la manera en que las entidades concedían créditos a los promotores

# "La vivienda es el tema pendiente de la crisis de 2008"

JOSÉ LUIS ARANDA Madrid

El economista Ignacio Ezquiaga (Madrid, 63 años) ha sido cocinero antes que fraile. Del mundo académico saltó a la banca, donde trabajó en puestos de relevancia de varias entidades durante la burbuja inmobiliaria de principios de siglo y en la larga crisis que siguió. Ahora vuelve a la investigación con un trabajo que Funcas (el servicio de estudios de las antiguas cajas de ahorros) presenta hoy y en el que trata de ex-

plicar las causas de la crisis de accesibilidad a la vivienda que padece España. "Es la asignatura pendiente", afirma. Y sabe de lo que habla porque, en su búsqueda de motivos, se ha ido a un mundo que conoce bien: el de las finanzas y la manera en que las entidades concedían créditos a los promotores dos décadas atrás.

El estudio, titulado El sistema ya no financia burbujas: escasez de vivienda y caída del crédito, se detiene durante gran parte de su recorrido en la primera década de siglo. "Estamos hartos de es-

cuchar mucha moralina de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades y en el fondo cualquier bum tiene que ver con eso, pero a mí me inquietaba investigar el origen último de la crisis de 2008 por sus efectos tan devastadores", explica el autor. Esa causa profunda la encuentra no en las hipotecas, sino en la manera en que los bancos prestaban dinero a espuertas al sector inmobiliario. "Lo grave es que se dieron muchos créditos a promotores que luego no llegaban ni a hacer las viviendas".

La consecuencia dos décadas después es la complejidad para comprar una propiedad. "El problema de la vivienda son los 14 millones de jóvenes que no pueden crear un hogar porque no llegan, ni los más ricos ni los más pobres. Solo se salvan los que heredan". De esa realidad se deriva una "brecha generacional" en la que la riqueza se concentra cada vez más en los hogares de más edad. Los familias encabezadas por alguien de más de 65 años acumulan la mitad de la riqueza neta del país, mientras el porcentaje de menores de



Ignacio Ezquiaga. s. s.

35 que son propietarios ha caído del 70% al 35% en menos de una década. Pero el economista señala que "no hay un enfrentamiento generacional" porque los problemas de los jóvenes también competen a los mayores: "Cualquiera que tenga un hijo en edad de buscar su primera vivienda sabe que las pasan canutas", relata.

# Rato califica de "fabulación" las acusaciones sobre el supuesto origen ilícito de su fortuna

El exvicepresidente niega irregularidades en su declaración en el tercer juicio contra él

J. J. GÁLVEZ NURIA MORCILLO Madrid

Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP), considera que las acusaciones sobre el supuesto origen ilícito de su fortuna son una auténtica "fabulación" de la Fiscalía Anticorrupción. Así se pronunció ayer el expolítico y exbanquero durante su declaración en el juicio contra él que acoge la Audiencia Provincial de Madrid desde diciembre. A lo largo de cuatro horas, el exdirigente popular defendió su inocencia, negó todas las irregularidades, y acusó incluso a los investigadores de "ocultar" información y tergiversar datos para sentarlo en el banquillo.

"Este caso es la búsqueda del tesoro perdido", satirizó Rato sobre las imputaciones que pesan sobre él, que incluye el uso de testaferros. "Esta pretensión de que cualquier persona que trate conmigo soy yo... Esta pretensión de que yo tengo un patrimonio oculto no se sostiene [...] Mi hermana, mi sobrino... Todo bicho viviente que trata conmigo, inmediatamente su dinero es mío", alegó.

Durante su interrogatorio, que continuará hoy, Rato cargó contra la Fiscalía y contra los inspectores de Hacienda. Llegó a calificar las acusaciones de "tonterías". Y en un determinante momento, visiblemente alterado, cargó contra el abogado del Estado: "Este señor que está aquí, el primer día de juicio dijo que Luxemburgo es un territorio opaco para la agencia pública española", exclamó. "¿Es que nos toman por tontos?".

Anticorrupción mantiene que Rato urdió una intrincada trama societaria para ocultar su patrimonio a Hacienda desde 1999 (cuando formaba parte del Gobierno de Aznar), que incluyó movimientos de dinero y actividades de inversión con cuentas bancarias desperdigadas por el mundo. La fiscal sostiene que, igualmente, cobró comisiones ilegales por la adjudicación de contratos publicitarios durante su etapa como presidente de Caja Madrid y Bankia.

Este es el tercer juicio que afronta Rato. El expolítico ya fue

condenado en 2017 a cuatro años y medio de cárcel por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid -lo que supuso su entrada en prisión, de la que salió en 2020-. Por su parte, la Audiencia Nacional lo absolvió en 2020 en el proceso por la salida a Bolsa de Bankia.

Ayer, Rato anunció que no contestaría a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que pide que se le condene a cerca de 70 años de cárcel, y de la Abogacía del Estado. Según se justificó, las acusaciones han utilizado contra él toda una batería de correos electrónicos intervenidos durante la instrucción judicial, que no se han expulsado de la causa y que "afectan a terceras personas" ajenas al proceso.

"Este caso es la búsqueda del tesoro perdido", satirizó el exbanquero

La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de cerca de 70 años de cárcel

La abogada de Rato tomó la palabra a las 10.53. A partir de entonces, navegó por unas preguntas que siempre han buscado apuntalar su tesis de defensa. El exvicepresidente repitió que, cuando se abrió la investigación contra él, ya había regularizado todo su dinero, y que todo está declarado a partir de entonces.

Entre otros aspectos, el expolítico atribuyó parte del origen de su fortuna a una herencia de su progenitor. "Mi padre pagó una multa en 1968 por tener dinero fuera de España. Pero no se le obligó a repatriarlo y nunca lo repatrió". El exdirigente del PP también cargó contra los inspectores y las acusaciones por cuestionar que viviera fuera de España durante su etapa al frente del FMI.

De aquella etapa, Rato explicó que tenía dos cuentas en EE UU, una perteneciente al propio FMI, donde se ingresaba su salario, y otra en el banco BSI. Sobre esta última, señaló que fue la entidad la que decidió que la cuenta se abriera en la sucursal de Bahamas; y que en 2008, cuando regresó a España, se trasladara a Suiza.

Asimismo, en varias ocasiones apostilló que el dinero de esta cuenta era "limpio", ya que

procedía de la devolución de un préstamo y de la venta de un inmueble de una sociedad familiar, y que su actividad es totalmente lógica: "Si tengo 700.000 euros y muevo un millón, comprendo que a alguien le pueda llamar la atención. Pero si tengo un millón y muevo 700.000, no tiene ningún sentido", afirmó.

En cualquier caso, Rato subrayó que él "no movía nada", sino que lo hacían gestores o intermediarios, ya que el FMI impedía gestionar las "carteras" propias, al tiempo que destacó que el Fondo solicitaba a todos los funcionarios y miembros del consejo información anual de todas las inversiones para controlar que nadie se beneficiaba de "información privilegiada".



Rodrigo Rato, ayer a su llegada al juzgado. RODRIGO JIMÉNEZ (EFE)



# **CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS - 18 MAYO 2024**

Se convoca la Asamblea Ordinaria de Socios de "Banca Popolare Etica" que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de abril de 2024 a las 09.30 horas en Padova, en las oficinas de Banca Etica en via Tommaseo 7. y en segunda convocatoria el día 18 de mayo de 2024 a las 10 horas en Napoli, en Università degli Studi di Napoli Federico II - Complesso "Scampia", Viale della Resistenza, y en Valencia en Palau de les Arts - Sala Magistral-Ciutat de les Arts i les Ciències, Av. del Professor López Piñero, 1, Quatre Carreres, y a través de los medios de telecomunicación a distancia en la página https://assemblea.bancaetica.it/.

La Asamblea se convoca con el siguiente orden del día:

Comunicaciones de la Presidenta.

- Presentación del Balance de ejercicio a 31/12/2023, informe del Consejo. de Administración, de la Sociedad de Auditoría y de la Junta de Revisión, comunicación de las operaciones con las partes vinculadas, informe anual del Comité Ético, propuesta de reparto de los beneficios, presentación del Balance consolidado a 31/12/2023; aprobaciones inherentes y consecuentes.
- Aprobación sobre Prima de emisión de las acciones de nueva
- Aprobación del Documento de Políticas y Prácticas de Remuneración del Grupo, a favor de los consejeros de administración, de los empleados o de los colaboradores que no tengan una relación de trabajo subordinado con la sociedad.

Varios y eventuales.

Legitimación para el ejercicio del voto

Según el art. 26 de los Estatutos de la Sociedad, tienen derecho a participar en la Asamblea y a ejercer el derecho al voto, todas aquellas personas que estén inscritos en el Libro de Socios desde al menos 90 (noventa) días respecto a la primera convocatoria, es decir hasta el 30 de enero de 2024.

Las personas socias que han procedido al depósito de títulos en otro intermediario autorizado que se haya adherido al sistema de gestión centralizada "Monte Titoli", podrán participar previa exhibición de la correspondiente comunicación expedida por dicho intermediario.

Voto en presencia y delegación de voto

Se invita a las personas socias que van a participar en presencia en la sede asamblearía de Napoli o Valencia a registrarse en la página https://assemblea.bancaetica.it/ para permitir la organización de procedimientos y espacios.

Según el art. 26 de los Estatutos de la Sociedad no obstante lo dispuesto a continuación, cada persona socia presente fisicamente en la Asamblea en nombre propio o como representante de otra entidad, puede ejercer, por si misma o como delegada, hasta 10 (diez) votos, además del suyo y de los casos en los que sea representante legal.

La delegación, firmada en original por la persona que delega, tendrá que estar acompañada, so pena de invalidación, de la fotocopia de un documento de identidad en vigor. En el caso de socias que no sean personas físicas, la delegación, firmada por el representante legal del que delega, tendrá que ir acompañada además de la copia de un documento de iden-

tidad en vigor, de la autocertificación de la organización según las disposiciones previstas en el art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, que declara la condición de representante legal, o bien la documentación oportuna que demuestre la representación legal.

Voto anticipado y on line

Conforme al Art, 25 de los Estatutos de la Sociedad, el voto podrá expresarse de forma anticipada y online.

La persona socia que desee valerse del voto anticipado y online, tendrá que registrarse y acreditarse a través de la página https://assemblea.bancaetica.it/ desde el 9 de mayo de 2024 (08:30

horas) al 16 de mayo de 2024 (17:30 horas). El voto con esa modalidad tendrá que ejercerse directamente por el titular a partir del 9 de mayo 2024 (8.30 horas) hasta el momento del cierre de la votación individual correspondiente al punto del orden del día por el que se vota durante el curso de la Asamblea y conforme con las

indicaciones de la Presidenta, La persona socia puede votar, también en momentos diferentes, los diferentes puntos del orden del dia y hasta el momento del cierre de la votación individual correspondiente al punto del orden del día. Si la persona socia quiere modificar, antes del cierre, su propio voto, puede hacerlo accediendo de nuevo al área personal de registro y voto en la página https://assemblea.bancaetica.it/.

Modalidades de intervención y cuestiones asamblearias

Las personas que estén habilitadas para votar, pueden solicitar intervenir directamente en la asamblea sobre los puntos del orden del día. Las personas que estén habilitadas para votar pueden hacer preguntas antes de la asamblea sobre los puntos incluidos en el orden del día para ejercer el voto de forma informada y consciente. Dado que las votaciones estarán abiertas antes de la fecha de celebración de la asamblea, se aconseja enviar las posibles preguntas asamblearias del 15 de abril hasta el 13 de mayo del 2024 a la PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. Las preguntas realizadas con esta modalidad se considerarán como una intervención oficial. Las respuestas y las preguntas se transcribirán en el acta de la Asamblea.

Aspectos organizativos

Para mayor información sobre la Asamblea, las modalidades de ejercicio de derechos de participación, de voto y de intervención, y sobre las modalidades para hacer preguntas antes de la Asamblea, es posible consultar la página https://www.fiarebancaetica.coop/meeting/asamblea-2024/ o solicitar información a la oficina Affari Generali al correo electrónico assembleasoci@bancaetica.com o al teléfono:

Número Italia: +39 049 73 99 749

Número España: +34 672 293 585

En la sede legal y en la sucursal de Bilbao, ha sido depositada y puesta a disposición de las personas socias que quieran examinar, la documentación que será objeto de deliberación del orden del día de la Asamblea, y de aquella prevista por las normas vigentes.

Padua, 28 de marzo 2024 - Para el C.d.A. La Presidenta - Anna Fasano

Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni

www.bancaetica.it



Sede de Grifols en Barcelona. GIANLUCA BATTISTA

# Grifols emitirá deuda para afrontar 2.900 millones en vencimientos

El pasivo total de la compañía española asciende a 10.500 millones de euros

### S. MILLÁN / A. BAYÓN Madrid

Grifols anunció ayer que está trabajando activamente para emitir deuda (senior secured notes), cuyos fondos, en caso de éxito, se destinarán a refinanciar los vencimientos de 2025, que ascienden a 2.900 millones de euros de los 10.527 que adeuda en total. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la farmacéutica señala que, en caso de que la transacción funcione, "procederá a realizar los comunicados pertinentes para mantener informado al mercado". La compañía no afronta vencimientos este año, pero en 2025 debe hacer frente a cerca de 2.900 millones, de los cuales 2.000 corresponden a dos emisiones de bonos cotizados y otros 900 a líneas de financiación bancaria.

En la presentación de sus cuentas de 2023, Grifols señaló que esperaba hacer frente a sus vencimientos de 2025 en el primer semestre de este curso. "Para ello, la compañía tendrá en cuenta tanto los fondos procedentes de la venta prevista como las diversas opciones de que dispone, incluida la refinanciación de estos vencimientos sin dejar de ser consistentes con los objetivos de desapalancamiento", dijo el grupo.

En este sentido, y con el objetivo de reducir deuda, Grifols señaló ayer que sigue avanzando hacia el cierre de la venta de un 20% de su participación en la empresa Shanghái RAAS al Grupo Haier, por un monto de 1.600 millones y que prevé cerrar en el primer semestre.

El objetivo es dedicar este importe a la amortización del pasivo que expira el año que viene. En concreto, espera repagar con esta operación corporativa los bonos por 1.000 millones que colocó en 2017 y con esta nueva emisión los 905 millones que lanzó en 2019. Además, la empresa afronta su siguiente *match ball* financiero en 2027. Entonces expiran 770 millones en bonos y dos préstamos sindicados por 2.600.

El mercado ha metido presión en los últimos meses, tras la presentación del informe de Gotham City, a la deuda cotizada de Grifols. Si bien los bonos que caducan el año que viene han registrado menos vaivenes, los títulos que vencen en 2027 y más adelante han llegado a cotizar al 70% del nominal.

La compañía sigue envuelta en la grave crisis generada por las acusaciones de maquillaje de cuentas por parte de la firma bajista Gotham City Research a principios de año. La pasada semana, cumplió con su compromiso con la CNMV de aclaración del estado actual de su deuda. En un hecho relevante remitido a la autoridad bursátil, la farmacéutica indicó un endeudamiento de 10.527 millones, 1.111 millones superior al hasta ahora dado por bueno.

# El arbitraje con España lanza a Berkeley en Bolsa

EP Madrid

Berkeley Energia informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que someterá a arbitraje internacional bajo el Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi) su disputa con España respecto de su proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca). Las acciones subieron ayer un 20,2% en Bolsa.

El comunicado explica que trasladará el caso a través de su filial Berkeley Exploration Limited (BEL), después de que el Gobierno español no haya entablado ninguna negociación al respecto tras la notificación presentada en noviembre de 2022 al presidente del Ejecutivo y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La filial española del grupo australiano pretende levantar una planta de fabricación de concentrado de uranio. En noviembre de 2021, La Moncloa denegó la autorización tras tener en cuenta el informe desfavorable de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

# Estados Unidos multa a KPMG con 25 millones de dólares

MIGUEL JIMÉNEZ Washington

Nueva multa a los auditores por hacer trampas. El supervisor estadounidense del sector de la auditoría (PCAOB, por sus siglas en inglés) anunció ayer dos resoluciones disciplinarias por las que se sanciona a la división holandesa de KPMG y a un antiguo socio, Marc Hogeboom, por permitir a los auditores de la firma hacer trampas en los exámenes para lograr su certificación a lo largo de cinco años. Las sanciones impuestas incluyen una multa de 25 millones de dólares (unos 23 millones de euros) a KPMG Países Bajos y una inhabilitación permanente y una multa civil de 150.000 dólares a Hogeboom.

La multa a KPMG es la mayor que del PCAOB en toda su historia. Sin embargo, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) impuso en junio de 2022 una multa de 100 millones de dólares a EY, también por las trampas que de forma sistemática hacían sus profesionales para aprobar los exámenes y que la dirección de la firma ocultó al supervisor.

Hacer trampas se había convertido en una costumbre en el sector de la auditoría, a pesar del papel que tiene este sector para certificar que las cuentas de las empresas reflejen su imagen fiel y no se salten las normas. Desde 2021, el PCAOB ha sancionado a nueve firmas auditoras registradas por deficiencias de control de calidad relacionadas con el intercambio inadecuado de respuestas en exámenes de formación interna.

# Las Bolsas

EN EL AÑO

|                          | $\uparrow$       | $\uparrow$ | $\uparrow$ |              |           |  |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------|-----------|--|
| IBEX 35                  | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100   | DAX        | DOW<br>JONES | NIKKEI    |  |
| -0,38%<br>VAR. EN EL DÍA | +0,20%           | +0,33%     | +0,11%     | -1,09%       | -0,48%    |  |
| 10.775,00<br>INDICE      | 5.000,83         | 7.961,21   | 18.097,30  | 38.461,51    | 39.581,81 |  |
| +6,66%                   | +10,60%          | +2,95%     | +8,03%     | +2,05%       | +18,28%   |  |

# Bolsa española / IBEX 35

| TÍTULO          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA |       | AYER   |        | VARIACIÓN AÑO % |        |
|-----------------|----------------------|------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
|                 |                      | EUROS            | ×     | MIN.   | MÁX.   | ANTERSOR        | ACTUAL |
| ACCIONA         | 106,7                | -3,6             | -3,26 | 111    | 105,4  | -37,84          | -17,25 |
| ACCIONA ENERGÍA | 19,36                | -0,54            | -2,71 | 20,08  | 19     | -42,25          | -29,13 |
| ACERINOX        | 10,54                | 0.03             | 0,29  | 10,71  | 10,46  | 13,45           | -1,36  |
| ACS             | 37,54                | -0,24            | -0,64 | 38,04  | 37,4   | 28,63           | -5,93  |
| AENA            | 177,8                | -0,1             | -0,06 | 180,3  | 175,9  | 18,21           | 8,41   |
| AMADEUS         | 58,1                 | 1,06             | 1,86  | 58,54  | 57,06  | -5,87           | -12,08 |
| ARCELORMITTAL   | 25,65                | -0.01            | -0,04 | 26,23  | 25,5   | -4,65           | -0,02  |
| BANCO SABADELL  | 1,517                | 0,016            | 1,07  | 1,524  | 1,48   | 49,38           | 34,82  |
| BANCO SANTANDER | 4,577                | 0,011            | 0,24  | 4,614  | 4,515  | 33,34           | 20,8   |
| BANKINTER       | 7,038                | 0.04             | 0,57  | 7,048  | 6,934  | 29,26           | 20,74  |
| BBVA            | 10,425               | -0,055           | -0,52 | 10,495 | 10,26  | 61,68           | 27,4   |
| CAIXABANK       | 4,789                | 0,071            | 1,5   | 4,817  | 4,732  | 36,75           | 26,62  |
| CELLNEX TELECOM | 30,58                | -0,22            | -0,71 | 31,31  | 30,13  | -17,89          | -13,63 |
| COLONIAL        | 5,36                 | -0,105           | -1,92 | 5,605  | 5,335  | -5,29           | -16,56 |
| ENAGÁS          | 13,5                 | -0.07            | -0,52 | 13,82  | 13,42  | -25,54          | -11,1  |
| ENDESA          | 16,92                | -0,375           | -2,17 | 17,455 | 16,735 | -14,72          | -6,31  |
| FERROVIAL       | 34,52                | -0,1             | -0,29 | 34,86  | 34,18  | 29,13           | 4,85   |
| FLUIDRA         | 20                   | -0,42            | -2,06 | 20,54  | 19,92  | 36,13           | 8,33   |
| GRIFOLS         | 9,102                | -0.338           | -3,58 | 9,67   | 9,02   | 1,07            | -38,92 |
| IAG             | 2,052                | 0.017            | 0,84  | 2,107  | 2,025  | 19,01           | 14,26  |
| IBERDROLA       | 11,01                | -0,115           | -1.03 | 11,26  | 10,885 | -4,79           | -6,28  |
| INDITEX         | 43,62                | -0,58            | -1,31 | 44.49  | 43,34  | 44,97           | 12,1   |
| INDRA SISTEMAS  | 18,37                | -0,02            | -0,11 | 18,75  | 18     | 45,26           | 31,36  |
| LOGISTA         | 25,02                | -0,08            | -0,32 | 25,3   | 24,92  | 10,38           | 2,53   |
| MAPFRE          | 2,312                | 0,028            | 1,23  | 2,326  | 2,282  | 19,02           | 17,55  |
| MELIÁ HOTELS    | 7,255                | 0.06             | 0,83  | 7,28   | 7,115  | 24.16           | 20,72  |
| MERLIN PROP.    | 9,825                | -0.005           | -0.05 | 10,13  | 9,74   | 23,96           | -2,29  |
| NATURGY         | 20,36                | 0.08             | 0.39  | 21,16  | 19,77  | -28,44          | -24,89 |
| REDEIA          | 15,44                | -0,05            | -0,32 | 15,74  | 15,37  | -6,06           | 3,89   |
| REPSOL          | 15,66                | -0.14            | -0,89 | 15,895 | 15,555 | 12,02           | 17,47  |
| ROVI            | 81,6                 | -0,25            | -0,31 | 82     | 80,05  | 104,83          | 35,96  |
| SACYR           | 3,388                | -0,002           | -0,06 | 3,43   | 3,36   | 14,99           | 8,45   |
| SOLARIA         | 9,43                 | -0,18            | -1,87 | 9,79   | 9,285  | -39,69          | -48,36 |
| TELEFÓNICA      | 3,94                 | -0,034           | -0,86 | 3,993  | 3,909  | -2,36           | 12,45  |
| UNICAJA BANCO   | 1,168                | 0.002            | 0,17  | 1,185  | 1,158  | 12,33           | 31,01  |

EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024



30 SOCIEDAD EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024

# Un hombre mata a su pareja y a sus dos hijos en El Prat y se suicida

Tras encontrar el cadáver del agresor, la Policía acudió al domicilio familiar donde halló los de la mujer y los mellizos, de ocho años. No constan denuncias previas

### REBECA CARRANCO Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan como violencia machista el asesinato de una mujer y sus dos hijos, hallados sin vida la tarde del martes en su domicilio en El Prat de Llobregat (Barcelona). La principal hipótesis es que el padre mató a los menores y a su pareja, y después se suicidó en la estación de Renfe de la localidad. según los Mossos. La Generalitat ha condenado el triple homicidio v ha anunciado la creación de un grupo de expertas en violencia vicaria. Las muertes las investiga un juzgado especializado en violencia contra la mujer.

La policía catalana investiga ahora los motivos detrás de los crímenes, de los que fueron alertados la noche del martes. Fuentes policiales y del entorno del presunto homicida coinciden en que el hombre, Roberto D., padecía una depresión, unida a problemas económicos. Los primeros indicios apuntan a que mató por la mañana a su pareja, Vanesa, de 43 años, de la misma edad que él, y a los dos mellizos, de 8 años, un niño y una niña, por asfixia, ya que los agentes no hallaron señales externas de violencia. Antes, dejó una breve nota de despedida, explican fuentes policiales, en la que pedía perdón y aseguraba que no se trataba de un caso de violencia machista. Los investigadores están a la espera de lo que la autopsia determine la causa de las muertes.

Después, el hombre —un ingeniero que ocupaba un alto cargo en una comercializadora de gas— se dirigió a la estación de Renfe de Rodalies. Pasadas las cuatro de la tarde, el conductor de un convoy, a su paso por el Prat, alertó de que una persona que se encontraba en el andén, muy cerca del túnel, se había lanzado a la vía cuando vio llegar el

tren. Hasta las cinco no finalizaron los trabajos para recuperar el cadáver.

Una vez comprobó su identidad, la policía se dirigió a avisar de lo ocurrido al domicilio del hombre, una casa de dos plantas en El Prat, pero nadie respondía en el interior. La situación empezó a preocupar a los agentes, que finalmente accedieron al inmueble y localizaron los tres cadáveres.

Los vecinos apenas conocían a la pareja, que se había mudado hace menos de dos años a la vivienda. "Se limitaba a buenos días y buenas tardes", contaba ayer Antonia Garriga, una de las vecinas de la pequeña calle que vio cómo, a medida que avanzaba la tarde, los policías tomaban la zona. Los agentes preguntaron a diversos vecinos si conocían a la pareja y poco a poco fue incrementando la presencia policial. "A las seis, cerraron el barrio".



Entrada de la vivienda donde la policía encontró los cadáveres de la mujer y los niños en El Prat de Llobregat, ayer. ALBERT GARCIA

La ministra de Igualdad advierte de "una variación" en la conducta de los maltratadores: "Atacar donde más le puede doler a una mujer"

# Los peores cuatro meses de violencia machista sobre los menores

### ISABEL VALDÉS Madrid

Xavi tenía diez años. Noa, siete. El 8 de enero, su padre, Francisco B., precintó los conductos de entrada y salida de aire y abrió la llave del gas. Los Mossos encontraron los tres cadáveres en su piso del barrio de Horta, en la zona alta de Barcelona. El 17 marzo, Cristian Iona envenenó con un pesticida a Larisa y Elisa, sus hijas, en un cortijo en mitad de la nada, en la pedanía de Las Alcubillas, muy cerca del desierto de Tabernas, en Almería, Larisa tenía cuatro, Elisa había cumplido dos. Iona se suicidó después. El pasado miércoles, 3 de abril, Álex B. G. apuñaló a su hijo de cinco años, cuatro cuchilladas en la zona del corazón, e hizo lo mismo con Astrid, su pareja, hasta 20 veces, en la casa donde habían convivido hasta días antes en Bellcaire d'Empordà, en Girona. Huyó de allí convencido de que la había asesinado, pero Astrid sobrevivió, y él está en prisión provisional desde ese mismo día. El martes, Roberto D. asesinó a Vanesa, su pareja, su hijo y a su hija, dos mellizos de ocho años, y después se suicidó en la estación de tren de El Prat de Llobregat.

Cuatro padres han asesinado a sus hijas e hijos desde que comenzó el año, lo que convierte al inicio de 2024 en el periodo más corto con más asesinatos de menores por violencia machista desde que hay registro, en 2013. Desde entonces, son ya 57.

Al por qué ocurre esto ninguna experta puede, ni quiere, responder. No hay una respuesta única y falta diagnóstico, en eso sí coinciden juristas, abogadas, psicólogas y otras especialistas. También el Ministerio de Igualdad, que ayer convocó una reunión de urgencia. "Es posible que se esté produciendo una variación en cuanto a la reacción de los machistas y es atacar donde más le puede doler a una mujer, generando esa violencia hacia los menores", dijo Ana Redondo, la ministra, en declaraciones a los medios en el Congreso.

# 

Fuente: Ministerio de Igualdad.

\* Hasta el 10 de abril

EL PAÍS

Este análisis es algo a lo que todas las instituciones se remiten. Cada caso es sin embargo distinto: difieren edades, situaciones económicas, sociales, culturales e incluso policiales o penales. "Nece-

sitamos estudios multidisciplinares en el que entren antropólogos, juristas, sociólogos, psicólogos... Necesitamos un diagnóstico claro para saber qué razones llevan a estos individuos a asesinar a sus SOCIEDAD 31

sigue Garriga, y la situación se alargó hasta entrada la madrugada, cuando se llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos, ya pasada la una de la mañana de ayer.

### Juzgado especializado

El juzgado de guardia de El Prat, que asumió inicialmente la investigación del triple crimen, se ha inhibido ante el de instrucción 5 del municipio, especializado en casos de violencia sobre la mujer. No constan denuncias previas, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Ayuntamiento de la ciudad barcelonesa decretó tres días de luto y convocó ayer

El Ayuntamiento activó los servicios de apoyo para el colegio al que iban los niños

# La Consejería de Igualdad creará un grupo de expertas que estudien los casos

una concentración a las siete de la tarde para condenar el asesinato machista. También activaron los servicios municipales para dar apoyo y acompañamiento psicológico al centro educativo donde estudiaban los niños.

El Departamento de Igualdad de la Generalitat condenó el triple homicidio y aseguró que "parar las violencias machistas es 
una prioridad". La consejera, 
Tània Verge, anunció además la 
creación de un grupo de expertas para analizar los últimos casos de violencia vicaria en Cataluña. La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género

hijos, a la madre y a suicidarse", dice Teresa Peramato, la fiscal de sala de violencia sobre la mujer. No solo para entenderlo, sino porque de esa comprensión vendrán "políticas públicas en el ámbito de la prevención, la educación, políticas que se ajusten a la realidad", porque la justicia, añade.

Entre esas modificaciones, Peramato cree que hay que abrir el debate sobre los mutuos acuerdos que siguen dándose entre madres y padres en contextos de violencia machista, como ocurrió en el caso del asesinato de Larisa y Elisa en Almería. "La Fiscalía pidió que no se acordaran visitas, orden de alejamiento y la disposición de pulsera, pero en el acuerdo civil, se mantuvo ese régimen de visitas hasta el final", recuerda la fiscal.

Que dos juzgados intervengan, el civil para las cuestiones de familia y el de la mujer para las cuestiones penales, tiene que ver con las grietas que se crean en el sistema y por las que acaba filtrándose la violencia. Violeta Assiego, abogada y ex directora general de Derechos y de la Infancia y la Adolescencia, alude a esa grieta como indicó que el organismo está recabando datos del caso, para determinar si se trata de un caso de violencia machista y de violencia vicaria.

Hace solo una semana se produjo otro caso en Girona. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre en Bellcaire por matar a su hijo de cinco años y herir gravemente a la madre del menor. La mujer, de 29 años, de nacionalidad española y trabajadora de un asador de pollos en la localidad de L'Escala, fue trasladada al hospital. De confirmarse como violencia vicaria estos casos, siete menores habrían sido asesinados este año por sus padres para dañar a sus madres. Son 55 los menores asesinados por violencia de género en España desde 2013, cuando comenzaron los registros. El número de mujeres asesinadas por violencia machista asciende a ocho en 2024 y a 1.248 desde 2003. De confirmarse el caso del Prat de Llobregat, sería la novena.

De las siete posibles víctimas de violencia vicaria de este año, cinco fueron asesinadas en Cataluña. En enero, un padre mató presuntamente a sus dos hijos en un piso del barrio de Horta, en Barcelona, y se suicidó. Los Mossos no han esclarecido todavía los motivos detrás de los homicidios, pero oficialmente en las estadísticas del Departamento de Igualdad cuentan como dos víctimas de la violencia vicaria. El siguiente caso es el menor asesinado de Bellcaire, al que se suman las dos últimas víctimas, a la espera de la evolución de la investigación.

● El 016 atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el 600 000 016.

Los menores pueden dirigirse a la Fundación ANAR 900 20 20 10.

"fundamental" y también a la "carencia en perspectiva de infancia que todavía existe en muchos de esos juzgados", es decir, la visión de niños y niñas como entes dependientes de madres y padres y no como "sujetos de derechos".

Recuerda, además, que en la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en vigor desde 2021, "uno de los compromisos es la coordinación entre los distintos órganos, establecer mecanismos para la comprobación de los procedimientos entre juzgados".

Peramato se decanta por repensar si el mutuo acuerdo "es un recurso procesal adecuado, si cabe la mediación cuando existe un desequilibrio absoluto como son las relaciones en las que se da la violencia de género, hablar sobre si es posible reformar la ley o si hay que establecer un espacio probatorio", es decir, que la Fiscalía pueda recabar pruebas para que, dado el caso, oponerse con ellas a ese mutuo acuerdo. "Escuchando a las mujeres y teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor", matiza.

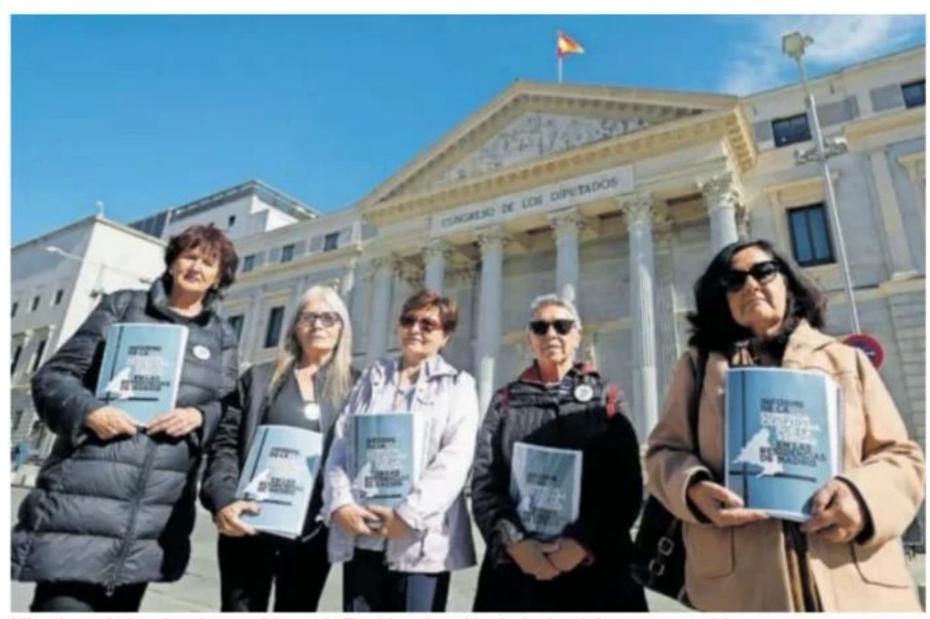

Miembros de las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ayer ante el Congreso. SAMUEL SÁNCHEZ

# Las familias de los fallecidos en residencias en la pandemia piden al Congreso que investigue

Dos plataformas llevan a la Cámara baja el informe que concluyó que en Madrid podrían haberse evitado 4.000 muertes

### MARÍA SOSA TROYA Madrid

La lucha de los familiares de quienes murieron en residencias en la pandemia sigue cuatro años después. Cinco mujeres lo atestiguan, tres de ellas son hijas de víctimas. Están frente al Congreso de los Diputados. Cinco para representar a los 7.291 que fallecieron en esos centros en la Comunidad de Madrid sin ser derivados a hospitales, en marzo y abril de 2020. No solo murieron por la pandemia, sino por cualquier causa, pero sin la atención médica adecuada, recalcan. Esa es la cifra que se lee en la chapa que llevan en los abrigos. Entre marzo y junio, fallecieron en el país cerca de 20.000 ancianos en esos centros con covid o síntomas compatibles. También los representan a ellos. Porque estas mujeres, integrantes de las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, acudieron ayer a la Cámara baja para volver a pedir una comisión de investigación sobre lo sucedido. Y para registrar el informe que elaboró una comisión ciudadana y que concluyó que en Madrid podrían haberse evitado 4.000 muertes.

"No paramos y no vamos a parar", cuenta Carmen López. Esta mujer perdió a su madre,

que vivía en una residencia madrileña, en mayo de 2020. "Pasó tres días agonizando [en el centro]. Finalmente, conseguí que la derivaran atendiendo al criterio clínico de si caminaba. La doctora se equivocó v dijo que sí". relata. Se refiere a los protocolos aprobados en marzo de 2020 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que restringían la derivación hospitalaria de personas con gran dependencia o discapacidad. "Murió por esos protocolos. Si la hubieran derivado al principio...", lamenta.

Integrantes de las dos plataformas, formadas por familiares, trabajadores y residentes, han entregado a la Fiscalía madrileña y a la General del Estado el informe que la comisión ciudadana elaboró en Madrid. También han protagonizado actos concurridos. No fue así ayer, cuando estas cinco integrantes se acercaron al Congreso para entregar una copia del estudio para cada portavoz de los grupos y para la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. "No vamos a cerrar este duelo mientras no haya justicia", dice López. "Queremos que lean el informe y que se

"Mi madre murió por no derivarla antes al hospital", lamenta una mujer

"La ciudadanía tiene la obligación moral de saber qué sucedió", afirma otra

inicie una comisión de investigación para analizar las decisiones de cada comunidad y sus consecuencias", añade. Cuatro años después de aquella primera ola no ha habido ninguna a nivel nacional. Y, de forma oficial, tan solo ha habido un grupo de trabajo que, a puerta cerrada, analizó en el Parlament de Cataluña lo ocurrido, cuyo informe apuntó a deficiencias en el sistema, pero evitó señalar culpables y cuyas conclusiones causaron decepción entre las asociaciones de familiares.

María Jesús Valero se define como "familiar de un padre que dejaron morir por los protocolos del Gobierno de Ayuso". En el certificado de defunción constaba en un margen: posible covid. "¿Qué pretendemos? Luchar por lo que ocurrió, pero también estoy en lo que está ocurriendo", afirma. "Los cuidados indignos, con falta de personal, con recortes presupuestarios", continúa. Irene Rodríguez quiere "que la sociedad reaccione". Cuenta que a su madre "la pandemia se la llevó por delante". "Cuando la vi, tres meses después, ni la reconocía. Era hueso y piel", dice. "La derivaron al hospital y pude verla. Su última frase, porque no me dejaron estar más con ella, fue: 'No te vayas". Falleció sola "con sospecha de covid", asegura. Era julio de 2020. Junto a estas tres mujeres, Carmen Ruiz y Teresa Alvarado son ciudadanas que decidieron involucrarse en la causa para luchar contra la "injusticia", dice la segunda. La primera expone: "La ciudadanía tiene la obligación moral de saber lo que ocurrió".

32 SOCIEDAD EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024

# Macron abre la vía a la eutanasia en Francia

### SARA GONZÁLEZ París

La gran reforma social del segundo quinquenio de Emmanuel Macron está en marcha. El Gobierno francés presentó ayer un proyecto de ley que abre la vía a la legalización del suicidio asistido y, en algunos casos, a la eutanasia, bajo condiciones muy estrictas. La propuesta legislativa, una promesa del actual presidente, concede una atención particular a las palabras elegidas y prefiere el término "ayuda a morir". El objetivo es enviar un mensaje de conciliación antes de que inicie su trámite parlamentario en mayo. Un recorrido que se anuncia arduo, tras años de debates en Francia.

El proyecto de ley, cuya versión definitiva aún no ha sido difundida, es "particularmente equilibrado", insistió la ministra de Salud, Catherine Vautrin, antes de su presentación en el Consejo de Ministros. El texto contiene dos partes principales. Por un lado, presenta las condiciones y el procedimiento para la ayuda a morir bajo supervisión médica. Por el otro, pone el acento en el refuerzo de los cuidados paliativos, un aspecto clave para los detractores de la norma.

La ministra citó cinco condiciones para pedir la "avuda a morir". La persona que la solicita deberá ser mayor de edad, tener la nacionalidad francesa o residir en el territorio, padecer una enfermedad grave e incurable con un pronóstico fatal a corto o medio plazo, sufrir dolores insoportables que no se pueden tratar, y expresar su petición de manera libre y clara. Uno de los pilares del texto, subrayó Vautrin, es la "capacidad de discernimiento evaluada por un médico", lo que excluye, por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas o el Alzhéimer.

Una vez que el paciente solicite la ayuda, un médico deberá pronunciarse en un plazo de 15 días tras examinar el caso con otro doctor y con un enfermero. Si la opinión es favorable, se podrá prescribir un fármaco letal al enfermo para que lo tome solo o, si su estado fisico no se lo permite, con ayuda de un miembro del cuerpo médico o de un voluntario designado por él. El proyecto, que ya ha sido examinado por el Consejo de Estado para verificar su conformidad con la Constitución, será debatido en el Parlamento a partir del 27 de mayo, justo antes de las elecciones europeas.



Vista de la laguna junto a la aldea almonteña de El Rocío (Huelva), en el Parque Nacional de Doñana, el día 1. JULIÁN PÉREZ (EFE)

# Las últimas lluvias llenan las lagunas en Doñana

Los científicos advierten de que estos episodios puntuales no solucionan el problema estructural de la sobreexplotación de los acuíferos

### ESTHER SÁNCHEZ Madrid

El Parque Nacional de Doñana ha recuperado una imagen similar a la que tenía en estas fechas hace años, con el llenado casi total de grandes lagunas como la de Santa Olalla, el Sopetón o la Dulce gracias a la lluvia que se concentró sobre todo en Semana Santa. Pero hay zonas de la marisma que no se han inundado, y "los problemas estructurales, invisibles y vinculados a la sobreexplotación de las aguas subterráneas principalmente por la agricultura, continúan", advierte Javier Bustamante, investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD/CSIC). Espacios como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se están beneficiando del agua caída, aunque en menor medida: desde el domingo, el cauce del río Cigüela, que había desaparecido en 2013, ha vuelto a desembocar en el espacio natural. Es pronto para comprobar los beneficios de este regreso, indican fuentes cercanas al parque nacional manchego, mientras el Instituto Geológico Minero está recopilando todavía los datos de la subida del acuífero del que dependen las Tablas.

En Doñana, el agua ha llegado tarde para las aves invernantes, que pasan las épocas frías en estos humedales y regresan en verano a Alemania, Francia, Holanda... Este año se han registrado mínimos históricos, con solo 120.649 ejemplares, menos de la mitad que hace un año, indican los datos de la EDB publicados este febrero. Pero será muy útil para el crecimiento de la vegetación y la cría de otras especies acuáticas. De la mejoría de las marismas y lagunas de este espacio protegido de Andalucía disfrutarán fochas, calamones, somormujos, zampullines, cigüeñas y ardeidos, grupo que incluye a diferentes especies de aves zancudas.

En marzo cayeron allí 145,3 litros por metro cuadrado, la mayor parte, durante la Semana Santa. En total, en lo que llevamos de año hidrológico - periodo de 12 meses entre octubre y septiembre- se acumula una precipitación de 404,4 litros por metro cuadrado, que supera a la de los tres años anteriores por estas fechas, pero que no alcanza la media histórica por ciclo, que es superior a 500 litros por metro cuadrado. Se necesitaría que lloviera más durante la primavera para alcanzar esa cifra. Y no se puede olvidar que Doñana lleva más de 10 años con precipitaciones por debajo de la media, "lo que evidencia un problema de sequía casi estructural", señala la EBD.

"A medida que nos acercamos al verano la probabilidad de que llueva es menor", indica Bustamante. En el parque nacional no suele haber dos años igua-

### El dato

404,4

litros por metro cuadrado es es la precipitación acumulada en el Parque Nacional de Doñana en lo que llevamos de año hidrológico (periodo de 12 meses que se cuenta entre octubre y septiembre).

les en cuanto al clima, según indican los registros tomados por la EBD desde hace 60 años. "Lo normal es que llueva de final de otoño a principios de invierno y que luego haya otro pico en primavera entre marzo y abril. Este año el golpe se ha concentrado en Semana Santa, lo que encaja con las predicciones de que con el cambio climático las lluvias se están volviendo más irregulares y torrenciales", añade.

# Tablas de Daimiel

En las Tablas de Daimiel, hay inundadas 440 hectáreas de las 1.750 totales. La mayor parte se debe a que el parque nacional está tomando agua de forma artificial del acuífero. En octubre del año pasado solo había 20 hectáreas inundadas. El lugar lleva sumido en un periodo seco desde hace 10 años y con su régimen natural completamente perdido. Con el llenado desde los pozos de emergencia se evitó que la turba —carbón formado por residuos vegetales— del subsuelo en-

trara en combustión debido a la falta de agua, como ya ocurrió en 2009. En marzo han recogido 120 litros por metro cuadrado, una precipitación considerada entre media y alta en la zona, con una aportación de 70 litros por metro cuadrado también concentrados en Semana Santa. ¿Cómo beneficiará al parque? Es complicado saberlo, porque es demasiado pronto y, además, porque la zona norte del parque permanece completamente seca desde 2018. El agua debe saturar primero el suelo, y después subiría el nivel del acuífero, que se declaró sobreexplotado en 1994 debido principalmente a la actividad agrícola del entorno.

Estas lluvias extraordinarias tienen un efecto importante a corto plazo para muchas zonas del país, pero no a largo, advierte Belmonte, científico de la EBD, quien incide en afrontar los déficits estructurales. "Ahora las tres lagunas [en Doñana] tienen un aspecto saludable, pero dependen de que el acuífero se recargue. Si se continúa consumiendo agua subterránea y esta no se repone, habrá problemas", explica.

Otro de los humedales que se ha beneficiado de las lluvias es la laguna de El Hito, una de las reservas naturales más emblemáticas de la Mancha conquense, indica la Fundación Global Nature, que trabaja en su conservación. Es una laguna estacional. "Ha pasado en unos días de contar con 20 centímetros de profundidad a unos 40. "Es el momento con más agua en el último lustro, lo que supone un gran beneficio para la biodiversidad del humedal", indica. Esta laguna es uno de los pocos ejemplos de humedales salinos temporales que quedan en España, y la segunda zona de invernada de grullas más relevante de España: se han llegado a contabilizar 10.000 ejemplares.

SOCIEDAD 33

# El Supremo anula parte del decreto del Gobierno contra las casas de apuestas

Los jueces revocan aspectos como la prohibición de que aparezcan famosos en este tipo de anuncios

### REYES RINCÓN Madrid

El Tribunal Supremo ha anulado varios artículos del real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego, aprobado en 2020 y que limita de forma estricta la publicidad del juego y las apuestas online. Los jueces consideran que "determinadas limitaciones o prohibiciones establecidas en la norma carecen de la necesaria cobertura legal". Entre los aspectos anulados se incluyen las limitaciones a hacer promociones para nuevos clientes o la aparición en este tipo de anuncios de personajes famosos.

El decreto que ha anulado parcialmente el Supremo fue aprobado por el Ministerio de Consumo durante la etapa de Alberto Garzón. La norma contempla fuertes restricciones a la publicidad del juego por internet, que limita en televisión, radio, YouTube y plataformas de intercambio de vídeo en la franja horaria de una a cinco de la madrugada. El decreto veta también los anuncios de casas de apuestas durante las retransmisiones deportivas y pone fin a los patrocinios deportivos de estas marcas, prohibiciones que la sentencia del Supremo no ha levantado.

Pero la sentencia del alto tribunal sí ha anulado otros aspectos destacados de la norma, que fue objeto de varios recursos, entre ellos uno presentado por la Asociación Española de Juego Digital que es sobre el que se han pronunciado los jueces. El Supremo analiza los preceptos impugnados y concluye que algunas limitacio-



Alberto Garzón, en noviembre en el Ministerio de Consumo. C. ÁLVAREZ.

nes o prohibiciones establecidas en la norma carecen de cobertura legal y, por lo tanto, deben ser anuladas.

Este es el caso de los artículos 13, en sus apartados 1 y 3, que prohíbe las actividades de promoción dirigidas a captar nuevos clientes; el artículo 15, sobre la aparición en la publicidad de personajes famosos; y el artículo 23, apartado 1, que establece una prohibición generalizada para la difusión de comunicaciones comerciales a través de medios de comunicación.
También ha anulado el artículo 25.3, sobre la publicidad del jue-

go en plataformas de intercambio de vídeos; y el artículo 26, en sus apartados 2 y 3, por los que se limita la posibilidad de llevar a cabo la publicidad a través de redes sociales.

La sentencia considera que la publicidad forma parte de la libertad de empresa y está sujeta a límites, "al tratarse de una actividad regulada en la que la intervención del Estado viene exigida por la protección a intereses superiores de carácter general, como los relativos a la protección de los menores y los derechos de consumidores y usuarios". Ahora bien, tales límites y prohibiciones, en cuanto inciden también en el ejercicio de una actividad empresarial lícita, deben tener cobertura legal suficiente, sin que puedan regularse por normas reglamentarias independientes y desvinculadas de los criterios y límites fijados por el legislador, señalan los jueces. El Gobierno, sostiene el tribunal, debe "establecer criterios generales o directrices sobre los que fundar las limitaciones que pueden establecerse, y las limitaciones, que han de ser proporcionales al fin que se persigue", pero no establecer este tipo de prohibiciones generales.

En el caso de la prohibición de publicidad de apuestas online en medios de comunicación, el decreto del Gobierno invocaba la protección del menor, un argumento que el Supremo cree insuficiente. "No es posible limitar la publicidad con un alcance general a todo un medio ante la eventualidad de que pueda ser utilizado por menores de edad", señalan los jueces, que añaden: "La protección de los menores está contemplada en la ley del juego como una limitación a los juegos de azar y a su publicidad, pero la previsión ahora cuestionada no se concreta en medidas destinadas específicamente a los menores, sino a todos los usuarios de la sociedad de la información".

La sentencia desestima el recurso respecto de otros preceptos impugnados por entender que tienen suficiente cobertura legal.



# DEPORTES



Cuartos de final de la Champions

# El Barça resucita en París

Los azulgrana, con una excelente actuación de sus delanteros en un escenario complejo, derrotan a un PSG que se ahogó en su euforia y echó de menos el desequilibrio de Mbappé

### RAMON BESA

La condición de cuartofinalista agrandó a un Barça que llevaba cuatro años sin encontrar su sitio en la Champions. Los azulgrana se batieron con una grandeza olvidada en un partido de contrastes y alternativas que tuvo además a goleadores insospechados como Raphinha, Vitinha, Dembélé y Christensen. No fue precisamente la noche de Mbappé ni de las figuras reunidas en el Parque de los Príncipes. El pomposo y ruidoso PSG de Luis Enrique no pudo con el sereno y responsable Barcelona de Xavi. Los franceses se ahogaron en su euforia ante un equipo azulgrana liberado después de eliminar al Nápoles y dispuesto a reconquistar Europa a partir de escenarios de mal recuerdo como era París.

La motivación es máxima en el

Barcelona. No hay lugar para las distracciones sino que se imponen ejercicios de reivindicación como el de París. La respuesta a una cita muy exigente y ante uno de los favoritos del torneo fue un luminoso 2-3. El triunfo avala a un equipo que se ha endurecido con la crítica, el despecho y el desprecio visible en las distintas instalaciones del PSG.

Luis Enrique tomó la iniciativa desde la sala de prensa, tan reivindicativo e intimidatorio a título personal con su currículo azulgrana como desafiante desde el punto de vista corporativo en calidad de entrenador del PSG, un club que alimenta sus expectativas europeas a partir de una histórica rivalidad con el Barça. La obsesión del equipo francés, todavía dolorido por aquella remontada del Camp Nou (6-1). contrasta con la indiferencia de

los azulgrana, más excitados por su regreso a los cuartos de final después de cuatro años de ausencia que por enfrentar al adversario que en su día acogió a Messi, fichó a Dembélé y pagó 222 millones por Neymar.

Xavi huyó del cuerpo a cuerpo y simplemente tocó una alineación ganadora para dar entrada al recuperado De Jong por Fermín porque se mantienen las dudas sobre la salud de Christensen. Los resultados no condicionan las formaciones del intervencionista Luis Enrique. Ausente por sanción Achraf, el técnico asturiano agitó la formación en busca de la sorpresa con la entrada de jugadores como Asensio y Kang-in Lee, viejos conocidos de la Liga, y la suplencia de Zaïre-Emery. El once del PSG siempre está pendiente en cualquier caso de la posición





PSG

BARCELONA

Parque de los Principes. 47.470 espectadores.

PSG: Donnarumma; Marquinhos, L. Hernández, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Lee (Zaīre-Emery, m. 61), Vitinha, Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos, m. 85); Dembélé, Asensio (Barcola, m. 46).

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Cubarsi, Araújo, Koundé; Gündogan (Fermin, m. 85), De Jong (Christensen, m. 75), Sergi Roberto (Pedri, m. 61); Raphinha (Ferran Torres, m. 75), Lewandowski, Yamal (João Félix, m. 61).

Goles: 0-1, M. 37, Raphinha, 1-1, M. 48, Dembélé, 2-1, M. 51, Vitinha, 2-2, M. 62, Raphinha. 2-3. M. 77. Christensen.

Arbitro: Anthony Taylor. Amonestó a Sergi Roberto, Vitinha, Cubarsi, Christensen, Fermin v Lucas Beraldo. Var: Stuart Attwell.

de Mbappé. El delantero volanteó desde la izquierda al puesto de falso 9 mientras por la derecha atacaba Dembélé.

Juega el PSG de la misma manera que habla Luis Enrique, de manera desacomplejada y también expuesta, con la defensa muy adelantada y volcado en cancha del Barcelona. Muy vigilantes defensivamente, los azulgrana apenas tenían la pelota, de manera que su mejor salida eran los saques largos de portería y especialmente la verticalidad de Raphinha. La profundidad del brasileño, muy poderoso al espacio, denunció la vulnerabilidad del PSG antes de que rematara Mbappé. Raphinha dispuso de dos ocasiones que resolvió Donnarumma mientras Nuno Mendes sacó desde la línea de gol un remate de Lewandowski. El equipo francés se convirtió muy DEPORTES 35

# 7

Los jugadores del Barça celebran el tercer gol ante Mbappé. A. PANTLING (GETTY)

pronto en espectador del despliegue del Barça.

La actividad de Raphinha contrastaba con el aislamiento de Mbappé en un partido cada vez más inclinado a favor del Barça por la falta de continuidad del PSG, más poderoso en las transiciones que en ataque estático, reducido por la defensa orientada por Cubarsí. La perseverancia del brasileño acabó por ser decisiva cuando intervino Lamine Yamal. El extremo puso el cuero con el exterior de su zurda en el área, no acertó el meta en el rechazo y Raphinha marcó el 0-1. La delantera azulgrana sacó de sitio y de quicio a la zaga del PSG. Raphinha era indetectable y nadie lograba bloquear a Lewandowski, excelente en sus movimientos en la línea de tres cuartos, más pasador que rematador, un 10 antes que un 9.

No funcionaba el plan de Luis Enrique, que se corrigió en el descanso con el cambio de Barcola por Asensio, insustancial en el Parque de los Príncipes. El PSG solo tardó cinco minutos en remontar después de conceder dos goles en acciones muy mal defendidas ante Ter Stegen. Dembélé no marca goles sino que los falla cantados o mete golazos como el segundo de la temporada que anotó frente a su exequipo: el extremo recortó con la derecha y chutó con la izquierda después de un despeje de Araujo. Vitinha cruzó acto seguido un pase filtrado por Fabián en la despoblada área barcelonista y solo el larguero evitó el 3-1 de Barcola.

Los cambios también funcionaron en el Barcelona porque Pedri, nada más pisar el campo, habilitó con un toque celestial a Raphinha, certero con su zurdazo sobre la salida del torpe Donnarumma. Y Christensen cabeceó un córner botado por Gündogan después de que Barcola y Dembélé no atinaran ante Ter Stegen cuando el encuentro estaba más abierto que nunca ante el desespero de la afición del Parque de los Príncipes. No apareció Mbappé y el partido se acabó en el regazo del Barcelona. El sentido de equipo que durante mucho rato evidenciaron los barcelonistas fue más importante que los momentos del PSG. A la espera de la vuelta, el Barça se regalará unos días de alegría por un triunfo de prestigio en París. El Barça vuelve a contar en Europa.

# Luis Enrique: "El resultado desacredita mis decisiones"

El técnico del PSG puso a su equipo al límite con una alineación sin apenas mediocampo

DIEGO TORRES

Como los toreros, Luis Enrique se inflama ante el peligro. Este miércoles en París lo buscó. Lo invocó desde una alineación sin centrocampistas prácticamente. Solo Vitinha —mediapunta de base—y Fabián —interior de ataque—compusieron la línea de medios del PSG frente a Gündogan, Frenkie de Jong y Sergi Roberto, un trío que reúne a dos de los mejores volantes centrales de Europa.

Luis Enrique y Xavi Hernández se encontraron en el túnel de vestuarios del Parque de los Príncipes instantes antes del partido. El cara a cara se produjo después de que la víspera el entrenador asturiano proclamase que él representaba mejor el estilo del Barça que su homólogo. "Mirad los datos de posesión, los títulos, la presión alta. No es opinable. Son datos", presumió Luis Enrique. No pareció el momento más oportuno de hacer de menos a un colega que atraviesa momentos de dudosa popularidad. Al ver a Xavi, le interpeló en medio del pasillo por el apodo jocoso que recibía en el vestuario cuando era jugador: "¡Pelopo!". Dos cámaras les seguían. Xavi, que iba envuelto en una parka de plumas, abrió los brazos invitándole al abrazo al grito de: "¡Qué agresividad! ¡Qué agresividad!". "Ya sabes cómo voy siempre", le dijo el técnico del PSG. Y añadió: "¿Vas a protestar hoy?".

Hay partidos de entrenadores y partidos de jugadores. Este PSG-Barca de París tuvo mucho de lo primero. En el arranque del partido, porque Luis Enrique hizo un planteamiento kamikaze: poner a Kang-in Lee como interior derecho fue exponer a Fabián y a Vitinha en un mediocampo despoblado. Ninguno de los tres era mediocentro de base. Para colmo, en punta, como falso nueve, actuó Marco Asensio, futbolista tristemente célebre por incurrir en profundas lagunas de inactividad, sobre todo cuando se trata de prestar apoyos a los interiores en funciones de mantenimiento. Asensio, largamente suplente bajo el mandato de Luis Enrique, vive para las grandes definiciones en el área rival. Fuera de eso, se convierte en un espectador. Lo pagaron Vitinha, Fabián, Lee, Mbappé, y también Dembélé, que durante un rato jugó como si lo embargase la nostalgia del Mediterráneo.



Luis Enrique y Xavi, durante el partido. STEPHANIE LECOCQ (REUTERS)

La extraña configuración de Luis Enrique se topó con un escuadrón de verdaderos expertos en ordenar defensas: Araujo, Frenkie de Jong, Güdogan y Sergi Roberto formaron un bloque solidario. Bajo su dirección, Cancelo, Cubarsí y Koundé hicieron un trabajo serio.

El 0-1 al descanso obligó a Luis Enrique a tomar medidas urgentes: quitó a Asensio y metió a Barcola. Extremo por extremo. La consecuencia fue inmediata: Vitinha se adueñó de un balón dividido, lo pasó a Mbappé, y Dembélé hizo el 1-1. Dos minutos más tarde, el propio Vitinha, apoyándose en Barcola y Fabián, culminó la jugada del 2-1. Entonces fue el turno de Xavi. Lo primero que hizo el técnico del Barça para cerrar la vía de agua fue mandar a

"¿Vas a protestar hoy?", le preguntó Luis Enrique a su homólogo, al verle

Pedri asistió a Raphinha con el primer balón que tocó calentar a Christensen e introducir a Pedri por Sergi Roberto. Tardó un 45 segundos en hacer efecto. El primer balón que tocó Pedri fue para colocarlo frente a Raphinha entre Marquinhos y Beraldo. El brasileño se giró, empalmó y metió el 2-2. Su primer doblete con el Barca.

"Soy el máximo responsable", dijo Luis Enrique, sobre su alineación; "pensé que eran los jugadores mejor preparados. Es evidente que el resultado desacredita mis decisiones pero acepto de buen grado la derrota. Soy deportista".

Cada contribución de los entrenadores al intervencionismo rendía frutos instantáneos. Xavi prosiguió su carrusel con el mismo efecto. Quitó a De Jong, que jugaba su primer partido tras un mes y medio de lesión, y dio entrada a Christensen, que dos minutos después empujó el 2-3 en un barullo en el área. La respuesta de Luis Enrique fue tan descabellada como su alineación inicial: metió a Mbappé por el medio en posición de nueve, un puesto que prefiere evitar. A su lado colocó a Gonçalo Ramos, que ingresó a la refriega en lugar de Fabián. El PSG acabó con cuatro delanteros y dos volantes. De nuevo, una decisión de puerta grande o enfermería.

36 DEPORTES



Lino marca el segundo gol del Atlético al Dortmund. DANIEL GONZÁLEZ (EFE)

Cuartos de final de la Champions League

# El Atleti deja sobrevivir al Dortmund

Tras un gran primer tiempo que le dio dos goles de ventaja, el paso atrás dado en el segundo acto propicia el gol de Haller

### LADISLAO J. MOÑINO Madrid

Después de un primer tiempo arrollador que le dio dos goles de ventaja, el Atlético tendrá que sobrevivir al infernal Westfalenstadion de Dortmund. Un gol de Haller a falta de 10 minutos hizo justicia con la versión más reservona que ofrecieron los rojiblancos. Dejaron salir vivo a un Borussia que se repuso en el segundo tiempo del maltrato que padeció en el primero. Fue mejor el Atlético cuando se lanzó a tumba abierta a por el partido. Cuando Simeone lo aculó en su campo lo pagó caro.

El Atlético había desencadenado un chaparrón de fútbol que noqueó al Dortmund por constricción y abrasión en la primera mitad. Al galope, como lobos para arrebatarle la pelota a su rival en las inmediaciones de Kobel, los futbolistas de Simeone hicieron saltar por los aires la fórmula guardiolesca de incrustar a Emre Cam entre los centrales para ge-

nerar superioridad en la salida del balón. También reventaron los rojiblancos el trivote que formaban Sabitzer, Cam y Nmecha con el que Terzic pretendía montar un dique de contención. La propuesta supuso dejar fuera del once a Julian Brandt, su centrocampista más ofensivo de mejor pie visión de juego. Koke, De Paul y Llorente se hicieron con el gobierno del partido por piernas y precisión. No solo quitaba el Atlético en su visceral arranque, también se mostraba afilado y preciso en el toque para armar transiciones. En una de ellas, Scholetterbeck tuvo que ejecutar un cruce salvador para impedir que Morata fusilara a Kobel. El vendaval rojiblanco fue insostenible para el Dortmund. Las canillas les temblaban a los jugadores de Terzic. También se les atrofiaron los pies. Kobel le entregó la pelota a Maatsen y este ignoró el manual que prohíbe prolongar la jugada con un pase comprometido hacia adentro. De Paul lo interceptó y enfiló al meta suizo para engañarle con un toque delicado con el exterior de su bota derecha. Apenas se habían cumplido cinco minutos y el Atlético ya había pasado por encima de un equipo que no pudo iniciar una jugada limpia hasta pasado el primer cuarto de hora. Kobel tuvo que mostrar la potencia de sus piernas y sus reflejos para evitar que un remate

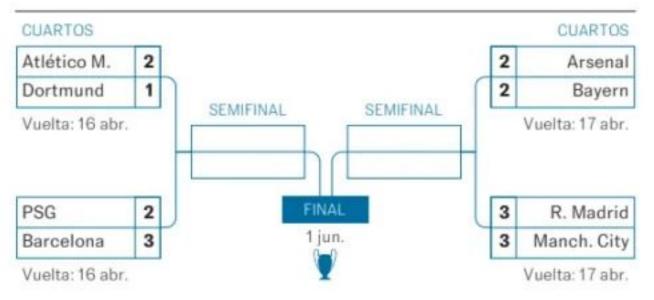

EL PAÍS

2



ATLÉTICO DE MADRID BORUSSIA DORTMUND

Estadio Metropolitano. 68.641 espectadores.

Atlético: Oblak; Witsel (Savic, m. 90), Giménez, Azpilicueta; Molina (Saúl Ñíguez, m. 90), Marcos Llorente, Koke, De Paul (Correa, m.80), Lino (Riquelme, m. 90); Morata (Barrios, m. 64) y Griezmann.

Dortmund: Kobel; Maatsen, Schlotterbeck, Hummels, Ryerson; Emre Can (Salih Özcan, m. 84), Sabitzer (Reus, m. 84); Adeyemi (Bynoe-Gittens, m. 73), Nmecha (Brandt, m. 46), Sancho; Füllkrug (Haller, m. 60).

Goles: 1-0. M. 4. De Paul. 2-0. M. 32. Lino. 2-1. M. 81. Haller.

Árbitro: Marco Guida. Amonestó a Emre Can, Lino, Marcos Llorente, Maatsen y Giménez. Var: Paolo Valeri.

de espuela de Witsel se concretara en el segundo gol. No había rastros de Adeyemi, Jadon Sancho y Füllkrug. La terna de atacantes del Dortmund compró durante más de media hora la misma localidad de espectador que Oblak. El Atlético era un equipo redondo. Bien barrido atrás por Giménez, Witsel y Azpilicueta, este último una de las novedades de Simeone en el once ante la baja de Hermoso. No dejaba correr el Atlético al Dortmund. Le desarmó y lo maltrató y lo volvió a castigar en otra dádiva de su defensa. Entre Hummels y Scholtterbeck se enredaron y no acertaron a despejar un saque de banda en el que la pelota les cayó franca para despejarla. Uno por otro, Morata aprovechó la pifia y vio a Griezmann en la medialuna del área. El francés asistió a Lino con un globo y este batió a Kobel

buscándole el contrapié. Si tuvo algún contratiempo el Atlético fue la amarilla que vio el brasileño y le impedirá estar en el Westfalenstadion. Golpeado, no amenazó el conjunto de Terzic a Oblak hasta que una mala entrega de De Paul la cazó Adeyemi y descerrajó un disparo que se envenenó tras tocar en Witsel. Maatsen, con otro remate lejano raso y bien ajustado fue el que exigió de verdad por primera vez al esloveno. Con ese aviso se cerró el esplendoroso primer acto del Atlético.

El partido apuntaba a tunda y a Trizic no le quedó más remedio que deshacer el fallido trivote con el que pretendió blindarse sentan-

En el inicio los rojiblancos desataron un chaparrón de juego

Simeone jugó a administar los goles de De Paul y Lino y le salió mal

do a Nmecha y dar entrada al sacrificado Brandt. Fue otro el Dortmund. Alrededor de su futbolista más elegante y clarividente se armó mejor con la pelota. Al menos, le dio para que el Atlético tuviera que vivir en campo propio, algo que apenas había sucedido en el primer tiempo. Merodeó más el área de Oblak el Dortmund, pero se topó con una defensa sólida que no descubrió agujeros. Ese mando del Dortmund le dio pie a Simeone para empezar a administrar los dos goles de ventaja y le salió mal. Sentó a Morata y dio paso a Barrios. La permuta envió a Marcos Llorente de acompañante de Griezmann en la punta de ataque. La búsqueda del contragolpe era ya palmaria. Terzic también volvió a mover ficha. Sentó al desasistido Füllkrug para intentarlo con un atacante más versátil como Haller. Encajonado el Atlético, Simeone debió atisbar el peligro porque empezó a reclamar el apoyo de la grada después de que a Brandt se le fuera por un par de palmos un libre directo. También deshizo el movimiento que había hecho con Llorente, al que volvió a retrasar al medio del campo cuando dio entrada a Correa por De Paul.

Sin generar el juego volcánico con el que había arrasado al Dortmund en el primer tiempo, tuvo la eliminatoria en las botas de Lino. Kobel le detuvo a su disparo a bocajarro a un metro de la línea de gol tras una falta lateral sacada por Griezmann que atravesó el área del meta suizo sin que su defensa se enterara. De tener casi el pase en el bolsillo, el Atlético pasó a tener que defender un gol de ventaja en el infierno que será el Westfalenstadion. Y pudo ser peor, porque después de que Correa no acertara a batir a Kobel tras robarle la cartera Hummels, Bynoe-Gittens y Brandt estrellaron el balón en el larguero.

DEPORTES 37



Camavinga disputa el balón a Bernardo Silva en el Madrid-City. CLIVE BRUNSKILL (GETTY)

# El aumento de presión que permitió correr al Madrid

El equipo de Ancelotti apretó al City un 53% más de tiempo que en el 4-0 del año pasado

### DAVID ÁLVAREZ Madrid

Después del 3-3 contra el Manchester City el martes en el Bernabéu, Carlo Ancelotti hizo un anuncio con ecos del "este es el camino", el mantra de los mandalorianos. Tenía claro que el miércoles que viene, en la vuelta de los cuartos de la Champions, iba a insistir en el plan: "Tenemos la idea de plantear el mismo partido: con mucha presión, con muchos duelos. Y a ver qué pasa".

El Real Madrid regresa la semana que viene al escenario de su mayor naufragio europeo en 35 años, desde el 5-0 de un Milan en el que Ancelotti marcó el primero. Aquella misma noche del 4-0 en el Etihad, el técnico italiano ya entendió que el factor físico ya no les alcanzaba, y cuál era el camino, el que le permitió castigar el martes al equipo de Guardiola.

El salto en la intensidad del equipo entre el 4-0 y el 3-3 es formidable. Uno de los datos que registra StatsBomb resulta especialmente revelador. En las eliminatorias de la temporada pasada (Liverpool, Chelsea y la ida contra el City), el Madrid realizó presiones que duraron una media de 134 segundos por partido, mientras que en la vuelta en el Etihad la duración de ese esfuerzo cayó a 110 segundos, un 18% menos. En cam-

bio, en el Bernabéu, donde realizó un número similar de presiones (217 entonces, 213 el martes), la duración total del esfuerzo subió a 169 segundos, un 25% más que la media de las eliminatorias de la última temporada, y un 53% más que en el hundimiento del Etihad. El nivel de intensidad fue el mismo que el de la prórroga de 2022 en la remontada al City, cuando el Madrid presionó a ritmo de 169 segundos por 90 minutos. Los ingleses notaron el cambio el martes, como explicó Rodri: "Tienen una buena estructura defensiva, y te castigan a la contra con dos o tres jugadores muy peligrosos".

El salto se explica por dos factores señalados ya el año pasado por el cuerpo técnico: la actitud y el punto físico por la edad de algunos jugadores. Benzema realizó entonces 15 presiones, pero solo las de Asensio fueron más efímeras: 0,3 segundos las del español y 0,4 las del francés. Su sustituto, Jude Bellingham, se empleó bastante más: 42 presiones en las que aguantó más del doble, 0,7 segundos de media.

Camavinga también contribuyó más que Modric en el Etihad: el francés presionó 37 veces una

Fede Valverde:
"Intentamos robar
arriba, con velocidad
podíamos atacarles"

Guardiola: "Yo lo acepto ahora, el miércoles me van a correr" media de 0,9 segundos, mientras que el croata lo había hecho 14 y había aguantado menos de la mitad, 0,4 segundos. El impacto de Camavinga además fue mayor en el Bernabéu, donde se situó en el centro del campo, que en Mánchester, donde ejerció de lateral y presionó 26 veces una media de 0,6 segundos. En ambas ocasiones fue el jugador del equipo que más tiempo dedicó a acosar al rival.

La subida de intensidad ayudó al Madrid el martes a insistir más en una de sus armas más destacadas: es el equipo de las cinco grandes ligas que más goles ha marcado a la contra, 14 en todas las competiciones, según Opta. El segundo y el tercero al City llegaron por esa vía, que también conocía Guardiola: "Ya tenía pensado que iba a pasar. Lo que ocurre es que ha pasado más de lo normal porque jugadores muy fiables como Rodri y Bernardo, incluso John [Stones], han perdido más balones de lo normal". En parte, fruto del plan que explicó Ancelotti: "Lo hemos manejado muy bien, sobre todo la presión en campo contrario, buscando transiciones. Hasta que hemos tenido energía, el partido ha salido bien". Federico Valverde también lo tenía claro: "Intentamos robar más arriba. Sabíamos que con velocidad podíamos atacarles mucho más que ellos a nosotros, que son más de juego de posición. Mientras tuvimos piernas, mientras tuvimos oxígeno, nos dio para marcar goles".

Hasta Guardiola sabe que "este es el camino" de la vuelta: "Por muy bien que lo hagas, te van a correr algunas. Yo lo acepto ahora: el miércoles me van a correr", dijo el martes. SIEMPRE ROBANDO

MANUEL JABOIS

# Todo lo que se le pide a un partido de fútbol

l Santiago Bernabéu, a lo largo de las décadas, ha modelado una afición. La ha convertido en un clima propio del estadio de fútbol de Chamartín. Puede darse el caso de que en los alrededores del campo llueva y dentro no, esto literalmente. Es un clima irregular, desapacible a ratos, extraordinariamente sensible a la competición de las competiciones, la Copa de Europa. Hay quien no soporta el frío extremo del resultado en contra y sale del estadio antes de tiempo buscando el calor de la familia, de los amigos, de las cosas ciertas que tienen en su vida; basta que den un paso fuera del Bernabéu para que reviente dentro un volcán y se pierdan, como tantos se perdieron hace dos años, uno de esos momentos que se recuerdan siempre. Esta afición ha sido educada con gracia y crueldad, y el resultado es una fe absolutamente disparatada y una soberbia sin precedentes que se contagia a los jugadores. Aquella sonrisa de Benzema cuando el 4-2 en Mánchester, como si anticipase el panenka de después.

Esto es más llamativo ahora, cuando el propio Bernabéu ha sido remodelado. La combinación es explosiva. En vísperas de partido grande hay un tipo de madridista que se llena de terrores inducidos, presagios sombríos, augurios funestos. "Nos van a meter tres", "si la vuelta fuese aquí", "no estamos bien", "nos falta gente". No es un aficionado estrictamente llorón sino un aficionado resabiado que se acoge a una liturgia como el alumno que intuye por dónde va a ir la nota del examen pero se pone el disfraz de suspendido; es bastante insoportable, pero no hay nada que hacer: también es de los nuestros. Ese aficionado entra en el Bernabéu, escucha el himno de la Champions con la piel de gallina, a los 40 segundos le plantan un gol de risa, se gira y te dice: "Mejor". Media hora antes, fuera del estadio, estaba pidiendo que no le metiesen siete; ahora, dentro del estadio, y con un gol en un minuto contra el campeón de Europa, te dice que "mejor".

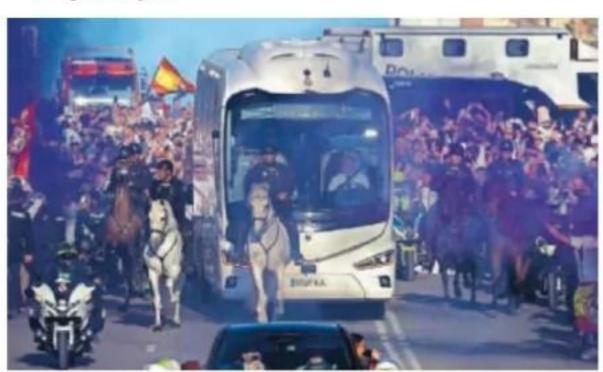

El autobús del Madrid, a su llegada el martes al estadio. (REUTERS)

Lo que vino después, los minutos de locura en los que se metieron cinco goles más, es todo lo que se le pide a un partido de fútbol. El Madrid estuvo perdiendo dos veces, el City una, al final empataron. Hubo tres goles fantásticos y, además, un gol de los que excitan al Bernabéu, la carrera tremenda de Rodrygo para que el balón acabase entrando despacísimo en la portería para poner el 2-1 en el cuarto de hora. Eso forma parte del Madrid y de su relación con el estadio tanto como el saque inicial, y si algún reproche hay que hacerle al Real es que después del segundo, ante el desconcierto del City, no siguiese con una marcha más, con mejor puntería, con un Bellingham desencadenado, con el motor fueraborda puesto en el centro del campo para ahogar a los ingleses en la estupefacción. El Bernabéu puso todo de su parte: hubo minutos en los que jugaba directamente el público. Pero enfrente estaba un rival mastodóntico del que se creía que tras el 2-3 podría venir el 2-4 y la muerte de la eliminatoria. Tiempo para recordar que el Madrid es una pelea en la cárcel, le basta un cepillo de dientes para hacerte una avería.

El fútbol se inventó hace más de 150 años para estos partidos, para estos jugadores, para estos entrenadores, para estos estadios, para estas competiciones.

# Rubiales compró un Porsche en la República Dominicana

El expresidente de la RFEF se quejó después de no poder pagarse "una Coca-Cola" por el bloqueo judicial de sus cuentas en España

#### ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA Madrid

Siete teléfonos móviles, una tableta, tres dispositivos de memoria informática, un Rolex, documentos en papel y dos coches de alta gama. El registro que la Guardia Civil realizó el pasado 1 de abril en la villa de lujo en la República Dominicana que ocupaban el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y su socio, el exfutbolista y empresario Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, permitió constatar el alto nivel de vida que ambos mantenían en el país caribeño. Según se refleja en el documento elaborado por las autoridades judiciales dominicanas, junto al material informático, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) localizaron sendos vehículos a nombre de cada uno de los dos investigados adquiridos recientemente.

En el caso de Rubiales, se trata en concreto de un Porsche Macán de color blanco matriculado en 2016 por el que el expresidente de la federación supuestamente realizó diferentes pagos por más de 36.000 dólares (33.500 euros) a comienzos de marzo, solo unos días antes de que el instituto armado realizara las primeras siete detenciones de la Operación Brodie, en la que se investigan supuestas irregularidades en contratos de la federación durante su mandato. En el caso de Nene, el vehículo intervenido fue un vehículo todoterreno Jeep Chevrolet Tahoe, del año 2015. Rubiales que está procesado en otra causa por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso tras la final del Mundial de fútbol del pasado verano— y su socio son investigados por los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Horas después del registro en la República Dominicana, la abogada de Rubiales en España presentó en el juzgado un escrito en el que se quejaba a la magistrada Delia Rodrigo, instructora de la causa, de que no se le hubiera notificado ninguna resolución judicial que autorizase este registro pese a haberse alzado ya entonces el secreto del sumario. En realidad, la magistrada había abierto una pieza secreta específica para realizar dicha diligencia y, por ello, no se comunicó a ninguna de las partes personadas que se iba a realizar.

Días después de la actuación de los agentes, Rubiales se queió en una entrevista en La Sexta que no tenía "ni la posibilidad de pagar una Coca-Cola" porque la justicia española le había bloqueado sus cuentas. En el mismo escrito, el expresidente de la RFEF intentó evitar el trance de ser detenido. Para ello, solicitó a la magistrada que no fuera arrestado por la Guardia Civil cuando aterrizara, dos días después, en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, de Madrid. La jueza hizo caso omiso a la petición y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) procedieron el 3 de abril a su arresto nada más llegar a España.

# Nadal se deja ver en Barcelona, pero esconde el saque

El tenista se prueba durante una hora, aunque su reaparición continúa en el aire

### IRENE GUEVARA Barcelona

Sobre las 17.30 (media hora más tarde de lo previsto), Rafael Nadal irrumpía en la pista que lleva su nombre desde 2017, en el club que le ha visto crecer desde los 11 años y en vísperas del torneo que ha ganado 12 veces. El tenista manacorí se probaba en la central del Real Club de Tenis de Barcelona (RCTB) con la esperanza de poder participar en el Conde de Godó (del 15 al 21 de abril), después de tres meses y medio de ausencia debido a sus problemas físicos. Al otro lado de la red y actuando de sparring estaba David Jordà, 298º del mundo y jugador del club. Nadal ensayaba cruzadas y paralelas. También se quejaba de las pelotas. Y poco antes de que la prensa y el público -- una decena de niños y no tan niños ilusionados al verle— desalojaran la grada, pidió volear. Sin embargo, no exhibió el saque, la maniobra que compromete su regreso.

Encaja lo visto con lo expuesto el jueves pasado por su tío, Toni Nadal. Entonces, el preparador contó durante un acto en Segovia que su sobrino todavía no se había recuperado y que arrastra una serie de dificultades, "sobre todo a la hora de sacar".

Nadal anunció el miércoles que renunciaba a competir en Montecarlo, la primera cita de tierra de la temporada —su gran objetivo—. Tres días después, el tenista revelaba durante una entrevista televisiva en el estadio de La



Nadal, ayer en la pista central del RCT Barcelona. MASSIMILIANO MINOCRI

Cartuja de Sevilla —adonde acudió para presenciar en vivo la final de la Copa entre el Athletic y el Mallorca— que sufría unas molestias abdominales desde hace dos meses, coincidiendo con su regreso de Australia. Esos "problemillas" son, precisamente, los que le afectan a la hora de ejecutar el servicio.

Una hora antes del inicio del entrenamiento llegaba al club, evitando la puerta principal de acceso. Sobre la central le acompañaban los técnicos Carlos Moyà y Gustavo Marcaccio; su agente, Carlos Costa; su fisioterapeuta, Rafael Maymó; y también Jordi Robert, *Tuts*, el representante de Nike que ha seguido sus pasos durante toda su carrera. Hacía tres años que no pisaba la pista del RCTB, desde que venció en la fi-

nal al griego Stefanos Tsisipas. Y hace más de tres meses —desde el 5 de enero, en Brisbane— que el tenista, de 37 años, no compite de manera oficial. "Llevo un año y medio complicado en el que se está haciendo difícil todo", confesó Nadal el sábado en declaraciones a Movistar+.

Las dudas persisten a las puertas de un torneo con una especial carga simbólica para él. El sábado se sorteará el cuadro y, en el caso de participar, su debut se produciría el martes. Pero de momento, Nadal sigue transitando entre sus problemas físicos, con un deseo clave en su mente, que puede ser o no correspondido por su cuerpo. "No quiero confirmar que jugaré, ojalá que sí. Ya veremos", transmitió a última hora del día por medio de sus redes sociales.

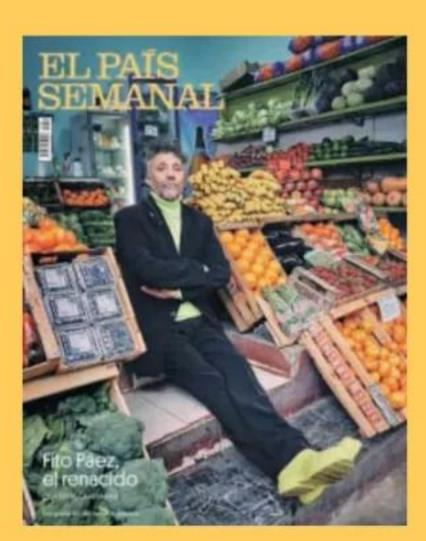

TÓCALA DE NUEVO, FITO

Leila Guerriero traza un gran perfil de Fito Páez, el rockero argentino. Además, viajamos a Tokio para conversar con el diseñador Oki Sato, que se declara heredero de Issey Miyake y de Doraemon, el gato cósmico.

Consíguelo gratis este domingo con EL PAÍS.





DEPORTES 39



Jon Rahm, en el centro, preside la cena de los campeones del Masters de Augusta, en una imagen ofrecida por el torneo.

# Masters de Augusta

# Los mejores golfistas del mundo por fin se ven las caras

Las estrellas del circuito americano y de la Liga saudí, con el campeón Jon Rahm al frente, batallan en el primer grande de la temporada

### JUAN MORENILLA Augusta

Dos mundos en dos imágenes. En la primera, Jon Rahm preside la cena de los campeones del Masters de Augusta junto a otros 32 dueños de la chaqueta verde. Tradición. En la segunda, 13 golfistas visten pantalón corto (menos Patrick Reed) unos días antes del primer grande de la temporada. Revolución. Son los jugadores de LIV, la Liga saudí, con derecho a participar en la cita que hoy abre el Grand Slam y que por fin reúne a los mejores del planeta. El golf sigue partido entre quienes continúan en los grandes circuitos tradicionales y quienes cambiaron de bando convencidos por los petrodólares. Así que las estrellas de uno y otro equipo solo pueden verse las caras, y no todas, en los cuatro grandes, uno por mes de abril a julio: Masters, PGA, US Open y Open Británico.

En las dos fotos sale Rahm. De verde como campeón vigente del Masters. En bermudas como el gran fichaje de LIV, el hombre de los 500 millones de dólares. Como vencedor el año pasado en Augusta, Rahm ha encargado al chef José Andrés un menú que incluye tortilla de patatas, chistorra, lentejas, croquetas y chuletón. "Una comida fabulosa y un buen ambiente", resume Jose María Olazabal sobre la tradicional reunión, en la que también les acompaña Sergio García. Los tres españoles



Los 13 golfistas de LIV en Augusta, en una imagen de la Liga saudí.

compartieron ayer entrenamiento antes de partir hoy (a partir de las 15.30, hora peninsular española, en Movistar Golf) en la batalla de la 88º edición del Masters. Una apertura para la que se pronostica tormenta eléctrica y vientos de hasta 65 km/h que pueden poner patas arriba un campo hasta ahora firme y duro como pocas veces.

Junto a Rahm y García, LIV Golf planta en Augusta a otros cinco campeones del Masters: Phil Mickelson, Dustin Johnson, Patrick Reed, Charl Schwartzel y Bubba Watson. A ellos suma a Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Tyrrell Hatton, Brooks Koepka, Joaquin Niemann y Adrian Meronk. En la acera contraria, el PGA Tour exhibe al número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, que este curso ha cazado The Players y Arnold Palmer, además de otras cinco posiciones entre los 10 mejores de un torneo. Y al norirlandés Rory McIlroy, el número dos, que persigue su primer grande tras 10 años y el único que le falta

# **Grupos y horarios**

Hora peninsular española:

14.12. Jose María Olazabal, T. Moore y S. De la Fuente.

15.12. **Sergio García,** C. Kirk y R. Fox.

16.30. **Jon Rahm,** M. Fitzpatrick y N. Dunlap.

16.42. S. Scheffler, R. McIlroy y X. Schauffele.

19.24. T. Woods, J. Day y M. Homa.

Tv: desde las 15.30 hasta las 1.30 en Movistar Golf.

para codearse con Gene Sarazen, Ben Hogan, Jack Nicklaus, Gary Player y Tiger Woods como los únicos con las cuatro estaciones.

Rahm recuerda a Seve en la cena de los campeones. El vasco quería compartir taquilla en Augusta con su ídolo, o al menos con Olazabal y García, pero el Masters le coloca junto a Art Wall, ganador en 1959, y Bob Goalby, el vencedor en 1968. Ambos han fallecido. Concesiones las justas, y seguramente menos tratándose de un jugador de LIV que viste el logo de su equipo en la Liga saudí, Legión XIII. Es la primera vez que un golfista del bando rival pisa Augusta como campeón, y cada detalle cuenta. Y cada palabra. Rahm habló de LIV en la rueda de prensa oficial, pero ni una sola pregunta a Tiger (anfitrión de un reciente cónclave en Bahamas), McIlroy, Koepka y Scheffler sobre el conflicto. Es difícil pensar que no hubo alguna recomendación para meter el asunto bajo la alfombra.

"Esta situación no es buena para el golf. Encontrar una solución cuanto antes será lo mejor", pide Olazabal. Las negociaciones continúan desde que el pasado 6 de junio se anunciara un futuro acuerdo. Desde entonces, Keith Pelley ha dejado la presidencia del circuito europeo, Rahm ha cambiado de chaqueta, McIlroy se ha bajado del comité de jugadores y el PGA ha firmado un acuerdo con SSG, Strategic Sports Group, por 3.000 millones de dólares.

En su ronda de prácticas, los tres españoles saludan en la calle del segundo hoyo a Greg Norman, el director general del campeonato saudí. Mientras, el presidente de Augusta National, Fred Ridley, echa balones fuera sobre las posibles invitaciones fijas a jugadores del otro bando (este año invitaron a Niemann). Y el ausente Talor Gooch, líder individual de LIV el pasado curso, asegura que este grande lleva un asterisco porque no están todos los que deberían.

El golf mundial sangra. Las audiencias televisivas han caído. En mitad de la tormenta, Augusta apela al poder de su tradición, al 75º aniversario de la famosa chaqueta verde, al renacido Tiger Woods que vuelve a competir. El Masters busca dueño después de enlazar 11 ganadores diferentes en las 11 últimas ediciones, el periodo más largo sin repetir campeón. Por fin, los mejores cara a cara.

# Fútbol. Pedro Rocha logra los avales para optar a la presidencia de la Federación

Pedro Rocha ya es candidato a la presidencia de la Federación Española de Futbol. Un día antes de que venciera el plazo, el expresidente de la Comisión Gestora de la RFEF ha presentado 90 avales, muchos más de los 21 necesarios. Rocha ha logrado el respaldo unánime de las Federaciones Territoriales. Hoy acaba el plazo y todo indica que ningún otro candidato logrará presentar los apoyos necesarios.



Yulenmis Aguilar.

# Atletismo. La cubana Yulenmis Aguilar recibe la nacionalidad española

El Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad española por carta de naturaleza a la atleta cubana Yulenmis Aguilar, tal y como fue aprobado este martes. Aguilar, lanzadora de jabalina, "con vecindad en Galicia", reside en España desde el año 2020, casi dos años y medio después de disputar su última competición internacional con Cuba en Barranquilla (Colombia) el 1 de agosto de 2018.

# Balonmano. Las Guerreras buscan el billete para los Juegos de París

La selección femenina de balonmano disputa a partir de hoy en Torrevieja el torneo preolímpico. El equipo dirigido por Ambros Martín se enfrenta (18.30, Teledeporte) a la República Checa en un duelo que se antoja clave. Mañana (21.00) se cruza con Argentina, el rival más débil sobre el papel, y el domingo, a Países Bajos (18.00), el equipo más fuerte del grupo. Se reparten dos billetes para los Juegos de París.

# " CULTURA

# Adiós a Jaime de Armiñán, el director que siempre supo escuchar

El cineasta, que tenía 97 años, dirigió títulos emblemáticos como 'Mi querida señorita', 'El nido' y 'El palomo cojo', y para televisión realizó la serie Juncal'

### GREGORIO BELINCHÓN Madrid

Fue dos veces candidato al Oscar pero, con todo, su obra supera ese hito anecdótico, porque en la huella que deja Jaime de Armiñán en el audiovisual español tienen más peso su calidad --en cine Mi querida señorita, El amor del capitán Brando, Stico, Mi general o El nido, en televisión Juncal, Una gloria nacional y sus Estudio 1- y su cantidad: una docena de obras de teatro, cerca de 650 guiones para televisión y otra veintena para la gran pantalla. Con la muerte de Armiñán (Madrid, 97 años) la noche del martes desaparece un creador completo, a veces minusvalorado, que ahora mismo sirve de referencia a nuevas generaciones: los Javis están produciendo una versión para Netflix de Mi querida señorita. "Un cineasta nunca se retira [...]. Los que son como yo no podemos jubilarnos porque lo hacemos únicamente cuando nos vamos a la triste fosa", recordaba al recoger el Goya honorífico en 2014.

Armiñán supo escuchar. A la sociedad, a la gente de cualquier estrato social, y a su vez disfrutaba del humor y de una chispa socarrona que compartía con José Luis Borau, coguionista de Mi querida señorita (1972), una película de la que hay que recordar que quiso abandonar su protagonista, José Luis López Vázquez, al iniciarse su rodaje. "Le entró el pánico. Le pareció un guion brillante y luego se echó para atrás. Armiñán y Borau le dieron unas semanas y luego le convencieron", contaba el primogénito del actor.

En una entrevista con Diego Galán en 2015 en EL PAÍS, el director recordaba: "Fui candidato al Oscar en dos ocasiones, con Mi querida señorita y por El nido. En la primera, se lo llevó con todo merecimiento Luis Buñuel por El discreto encanto de la burguesía, pero en la siguiente, la estatuilla la ganó una película soviética horrorosa, Moscú no cree en las lágrimas, y me enfurecí tanto que le puse la zancadilla al embajador soviético cuando salía hacia el escenario y se pegó varios trompicones. Luego me dijo Billy Wilder que él hubiera hecho lo mismo".

Por cierto, el trabajo de López Vázquez arrasó, tanto que George Cukor le calificó como el mejor actor del mundo y le contrató para Viajes con mi tía: Armiñán

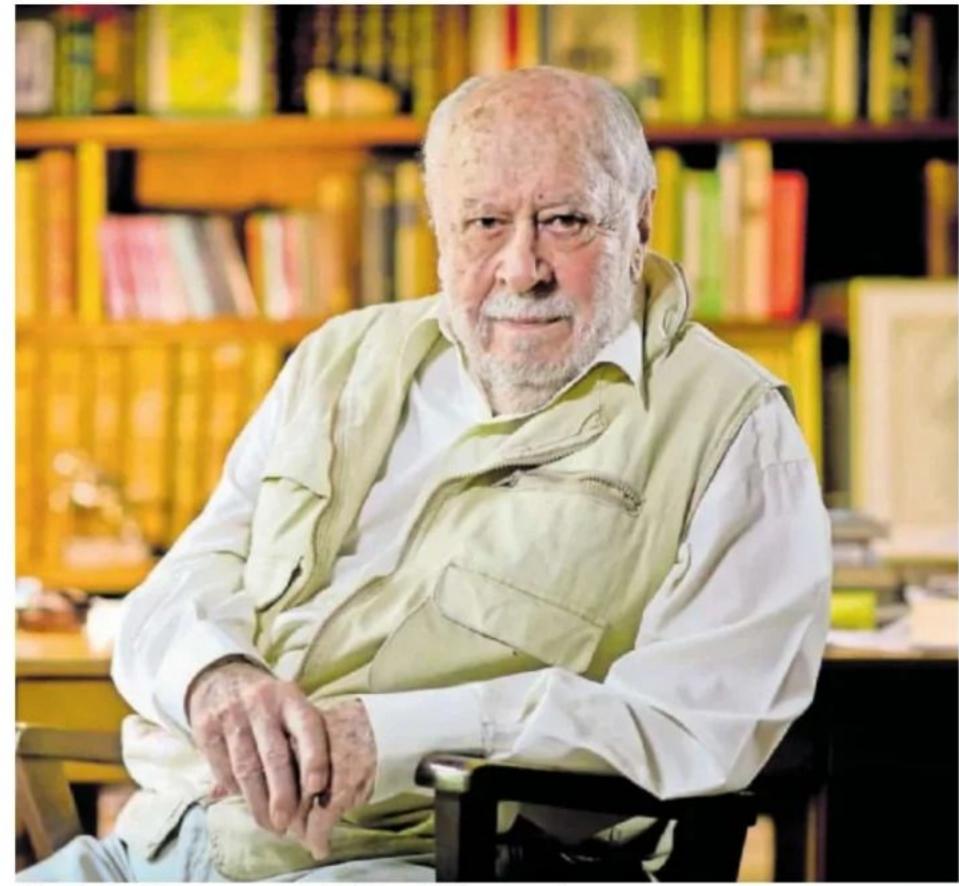

Jaime de Armiñán, en su casa de Madrid en 2015. BERNARDO PÉREZ



Julieta Serrano y José Luis López Vázquez, en Mi querida señorita.

siempre supo exprimir el talento de sus repartos.

Su padre fue periodista y gobernador republicano; su madre, actriz, hija y nieta de actrices, abandonó la carrera al casarse. Y con todo. Armiñán se licenció en Derecho antes de dedicarse a sus pasiones, como la escritura. A los 20 años publicó su primer libro, Biografía del circo, muy alabada por los expertos de este espectáculo, y empezó como articulista

en Fotos y Dígame. A la vez, escribe sus primeras obras de teatro: Eva sin manzana (1953) - Premio Calderón de la Barca—; Sinfonía acabada (1955) o Nuestro fantasma (1956) - Premio Lope de Vega-. Y así se hizo conocido como buen escritor: colándole goles al franquismo, ya que sus historias tendían a apariencias de cierta suavidad e incluso con algún tono naíf, cuando en su fondo bullían sátiras costumbristas y densoviética "horrorosa" Le coló al franquismo

Nominado dos veces

al Oscar, perdió ante

Buñuel y una película

sátiras costumbristas en contra del poder establecido

telladas al poder establecido. Es decir, lo que mucho público podía entender como folclórico o incluso castizo escondía en realidad puños de acero, o en su caso, como aficionado a los toros, certeras cornadas.

En el cine, se inició como guionista para otros directores como José María Forqué, para quien escribió La becerrada (1962) y Yo he visto la muerte (1965). Es más, su labor como escritor en El palomo cojo (1996), en la categoría de guion adaptado, fue la que le valió su única nominación al Goya, aunque también recibió el premio honorífico por su carrera en 2014 de manos del entonces presidente de la Academia, Enrique González Macho. "Me gustaría dar la vuelta al ruedo, con una canción de Juncal sonando de fondo, cantada por Vainica Doble", dijo al recogerlo, en referencia al dúo musical de los setenta del que formaba parte su cuñada, Carmen Santonja; su esposa, Elena Santonja, fallecida en 2016, fue la presentadora de Con las manos en la masa.

Después de una década dedicado a dirigir televisión, un medio del que nunca se desligó gracias a series como Tres eran tres (1972) y también programas como Entre nosotras, presentado por su esposa, su debut como realizador de cine llegó en 1969 con Carola de día, Carola de noche, protagonizada por Marisol y Tony Isbert. Su trabajo en el cine continuó hasta 2008 con 14, Fabian Road, con Ana Torrent y Ángela Molina. Con Torrent ya había trabajado en El nido, retrato de unos amores prohibidos entre un veterano Héctor Alterio y una Torrent que arranca a la vida.

# Magia y brujería

Otras de sus películas más destacadas son ¡Jo, papá!, Al servicio de la mujer española, Un casto varón español, Nunca es tarde, En septiembre, El palomo cojo y su favorita, La hora bruja, un cuento fantástico sobre magia, brujería. Esta, de 1985, como la siguiente, Mi general (1987), podrían leerse como un díptico de una época y un lugar que se difumina en el horizonte de la historia, como las series Juncal (1989) y Una gloria nacional (1993), ambas con Paco Rabal, al que también regaló un personaje maravilloso en El palomo cojo (1995). Son meditaciones sobre hombres en el ocaso y el legado que dejan. En la entrevista con Diego Galán, como apasionado taurino, recordaba: "Yo no he vuelto [a una plaza] desde que fallecieron los Bienvenida. Me da mucha pena: el pobre Antonio murió en un tentadero cuando una vaca le pilló por la espalda y le partió el cuello...". Porque Armiñán, escribía Galán, "se educó en la casa de los Bienvenida, donde el padre de todos ellos, el Papa Negro, le enseñó la jerga taurina, 'tan bonita y sorprendente', y allí conoció al auténtico Juncal que le inspiró luego la serie".

Con El amor del capitán Brando (1974) ganó el premio del jurado de lectores del diario Berliner Morgenpost, y con Historias de la frivolidad (1967), una maravilla sobre la historia del erotismo escrita junto a Chicho Ibáñez Serrador, ganó el Gran Premio de Montecarlo en 1968... aunque fue prohibida en aquella TVE franquista dirigida por Adolfo Suárez.

CULTURA 41



La fuente del Canastillo, en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso (Segovia), el 26 de marzo. CLAUDIO ÁLVAREZ

El real sitio segoviano restaura una fuente que llevaba 80 años sin funcionar y abre las buhardillas en su tricentenario

# El palacio de la Granja es una fiesta

MANUEL MORALES La Granja

"Olvidaos del reloj. Estamos en el tiempo del agua, en el de su movimiento y su ruido". Lo dice Luis Vallejo, encargado general del palacio de la Granja de San Ildefonso (Segovia), mientras camina por los jardines de este real sitio, de 160 hectáreas, que acaba de cumplir tres siglos y que visitan cada año unas 200.000 personas. "La Granja es agua, agua, agua", subraya. También es la belleza de unas montañas que cautivaron al rey Felipe V en una jornada de caza en 1717. El monarca "pasó la noche en la hospedería de los monjes jerónimos, propietarios de las tierras, y en esas horas pensó lo que le gustaría hacer en el lugar que había descubierto". De la visita cristalizó la idea de construir allí un palacio "con uno de los mejores jardines de la época y con el mejor sistema hidráulico del mundo", añade Vallejo.

Nilo Fernández, delegado de Patrimonio Nacional en Segovia (el organismo que cuida y mantiene este real sitio), explica que el encargado de la obra fue el arquitecto español Teodoro Ardemans, mientras que de los jardines se ocupó el francés René Carlier, cuyo plan continuaron dos escultores y un jardinero, todos galos.

Vallejo compara las "estatuas juguetonas de la Granja", que se retuercen y parecen vivas, con "las hieráticas de Versalles". No es la única equiparación en la que el conjunto francés sale perdiendo. De la pureza del agua que manaban las fuentes de uno y otro lugar, recuerda al diplomático y viajero que dijo que "las de Versalles echaban chocolate [por su color] y las de la Granja, cristal".

Otra demostración fastuosa para impresionar a las cortes europeas sobre el poder que ostentaba Felipe V es la altura que alcanzan los chorros de las fuentes. "En Versalles, el más alto roza los 22 metros; aquí, la fuente de la Fama llega a los 47 metros". Juegos con el agua posibles gracias al ingenioso sistema de los ingenieros franceses a los que llamó el rey, quienes habían aprendido de los errores cometidos en Versalles.

Felipe V había comprado la finca a los monjes también con la intención, señala Fernández, de



Vista de los jardines desde el dormitorio de los reyes. c. Á.

que fuera el lugar al que se retirara cuando abdicase. Allí anunció que renunciaba a la corona, el 10 de enero de 1724, con 40 años. Le sucedió su hijo mayor, que reinó como Luis I, pero solo ocho meses porque murió de viruela con 17 años. Felipe V tuvo que volver al trono hasta su fallecimiento en 1746. La Granja tuvo que ampliarse y construir nuevas fuentes para acoger, cuando tocase, al gran rey de la cristiandad. Los arquitectos italianos Juvarra y Saccheti (los del Palacio Real de Madrid) fueron los elegidos.

La idea es que uno de los grifos del surtidor reparado lance un chorro de 37 metros

El espacio mostrará por primera vez los dibujos hechos por Felipe V

Las 26 fuentes de la Granja, con sus 14 kilómetros de cañerías de hierro fundido de 500 milímetros de diámetro, se ponían en funcionamiento según el monarca se acercaba para solazarse. Vallejo destaca que la instalación original se mantiene en un 96%. La razón de que no haya roturas obedece a que se construyeron "con la misma aleación de los cañones de una fábrica de Cantabria, por eso en la Granja se les llama cañerías y no tuberías". "El agua cae con fuerza desde la sierra y se almacena en un estanque que se llama El mar, de 161.111 metros cúbicos, que nutre a las fuentes. La misma agua que recibimos la soltamos, no hay pérdidas", detalla.

#### **Puro divertimento**

El encargado general muestra con orgullo la restaurada fuente de Andrómeda, "que llevaba más de 80 años sin funcionar". Es una de las novedades para conmemorar el tricentenario y su puesta a punto ha llevado casi tres años de trabajos. "Vamos a conseguir un chorro que saldrá de la boca del dragón hasta alcanzar los 37 metros de altura". Con ese dragón están la princesa Andrómeda y el héroe griego Perseo.

Solo hay una fuente que no relata un mito, la del Canastillo, que se construyó para puro divertimento del rey. "El nombre de la fuente procede de cómo se muestra el agua". Vallejo abre una tapa en el suelo e introduce una gran llave con la que empieza a girar una válvula. De repente, manan los chorros, delicados; tras girar la llave unos segundos más, aumentan en número y suben de altura. La fuente dibuja la imagen de un canastillo cristalino. "Ahora imaginemos a la corte alrededor de la fuente, engalanados. A una nueva orden del rey se volvía a girar la válvula y esta vez los chorros se expandían, caían fuera del contorno de la fuente y mojaban a los cortesanos. ¡Ellos sabían que iba a pasar! Pero había que estar donde se gestaban los negocios, había que mojarse y seguirle el juego al rey".

Entre los nuevos atractivos para los visitantes por el tricentenario destaca la colección de dibujos hechos por la mano de Felipe V, ejercicios para mostrar su destreza a la hora de representar árboles o jardines. Junto a ellos, el retrato que le hizo su segunda esposa, la culta Isabel de Farnesio, en 1724. También se enseñará la torre del reloj de palacio, del que se conservan sus piezas originales, fabricado en un taller de Bilbao en 1854. Por último, se va a poder acceder a las buhardillas en las que habitaba el servicio de palacio con sus familias. Fernández señala que en la Granja disponen de 12 millones de euros de los fondos europeos para gastar hasta 2026, con los que se van a acometer importantes reformas en el recinto.

42 CULTURA

'Ruina', de Eugenio Merino, muestra una figura hiperrealista del poeta en una fosa. "Nunca fue apolítico, como se ha dicho muchas veces", asegura el artista

# Un Lorca muerto y enterrado reivindica su inmortalidad

#### SILVIA HERNANDO Madrid

Excavar un agujero en medio de una galería no es algo demasiado habitual. Sepultar en ese hoyo una escultura de Federico García Lorca con su pelo peinado hacia atrás y su traje gris bien planchado, cubrirla con un cristal y dejar que el público la pisotee, tampoco. Pero esa es la gracia de las propuestas de Eugenio Merino (Madrid, 48 años), conocido por sus figuras hiperrealistas de silicona y poliuretano como la de Franco metido en una nevera (Always Franco, que causó furor en la edición de 2012 de Arco y hasta recibió una demanda, finalmente desestimada, de la Fundación Franco por "atentado al honor"), que nunca se ciñen a lo que se presupone de un artista convencional. Por eso, su exposición en la galería Memoria de Carabanchel, en Madrid (hasta el 11 de mayo), no se despliega en el tradicional cubo blanco. El espacio, una antigua nave industrial, huele a pintura y a grava y no exhibe ningún otro objeto aparte de ese foso en mitad de la sala. Ante esa visión de lo que nunca se ha visto, pero existe y sigue sin desenterrarse, hoy, a las 19.30, el actor Alberto San Juan realizará una lectura de textos del poeta.

Como explica Merino, el impulso del proyecto, *Ruina*, surgió precisamente porque Memoria se encontraba de reformas y era el momento ideal para llevarlo a cabo. Que la figura yacente del escritor no se rodeara de otras creaciones, agrega Merino, fue algo que vio "claro", a pesar de que expo-

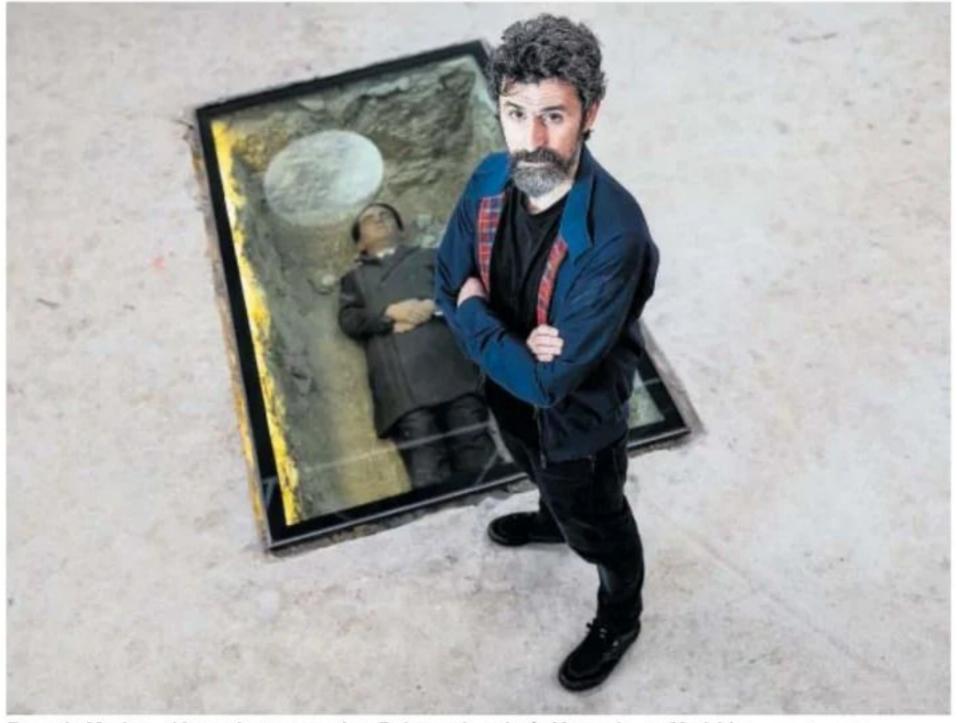

Eugenio Merino, el lunes junto a su obra Ruina en la galería Memoria, en Madrid. CLAUDIO ÁLVAREZ

ner más suele ir emparentado con conseguir mayores ventas.

"Lorca es una figura con la que empecé a trabajar hace un par de años con unos comisarios de Málaga, Los Interventores. Estuvimos investigando y hablando con muchos historiadores", abunda Merino. En su proceso de trabajo, la investigación desempeña un papel tanto o más relevante que la producción. En el proceso manual de sus esculturas, él contribuye,

entre otros aspectos, a la pintura.

Su idea en torno a Lorca radicaba en repensar cómo representarlo en el espacio público, siendo como es un "símbolo de todos los desaparecidos" del franquismo, con el cuerpo, como el de tantos otros represaliados, aún perdido casi 90 años después. Frente a la escultura de la plaza de Santa Ana de Madrid, donde se representa al poeta como emblema de la paz, con una paloma en las manos, Merino quería transmitir la noción contrapuesta: "No es un símbolo de paz, sino de represión y barbarie". "Tenemos que pensar en imágenes que sean rotundas", añade, "pero que permitan cuestionar cosas, que no sean la provocación por la provocación, que generen una tensión suficiente para que el que esté delante, el que esté pisando a Lorca, diga: 'Coño, este no es Lorca porque no está aquí, pero debajo de este suelo ha habi-

do trincheras de la guerra y España es un lugar de fosas comunes".

De sus pesquisas sobre Lorca surgió primero una máscara de bronce del escritor "con un título representativo": Monumento al cuerpo desaparecido, que los espectadores podían ponerse en la cara y hacerse selfis con ella. Merino presentó aquella pieza en Arco 2023, ahora siente que aquel no era el "formato adecuado" para mostrar un proyecto con el trasfondo crítico que quería imprimirle. "El ninot sí se hizo para Arco, para ser vendido y quemado por un coleccionista", dice en referencia a la escultura del rey Felipe VI que realizó en colaboración con Santiago Sierra en 2019. "Pero esta [de Lorca] no, y Picasso tampoco", agrega sobre la que se coronó como la obra estrella de la feria el año pasado, una escultura del pintor muerto originalmente creada para exponerse en Málaga como señal de protesta contra el turismo desbocado. "El problema de Arco muchas veces es que se dice que mi trabajo es provocador, pero lo es porque que no está en el sitio correcto", remata sobre su siempre -cuando menos - comentada presencia en la feria.

En Memoria, Merino ha dado con el lugar idóneo para reivindicar la memoria histórica. Como su nombre indica, ese es el leitmotiv de este espacio dirigido por Alejandro de Villota. "Lo más importante que podemos ofrecer los artistas españoles es hablar de todo eso. Porque lo que no tiene sentido es que el arte español parezca japonés o americano, eso es un lavado de cerebro".

"El mito que me interesa plantear es que Lorca nunca fue apolítico, como se ha dicho muchas veces", asevera Merino. "Está bajo tierra por socialista y por homosexualismo, que eran las palabras que se escribieron en el informe que se hizo en los sesenta por parte del franquismo". Como ha comprobado a través de sus entrevistas y conferencias, Lorca siempre fue tajante en su progresismo y llegó a afirmar que el poeta debía ser un "anarquista".

# ANALFABECEDARIA / MARTA SANZ

# Popera

uando haces pop ya no hay stop".
Pensamos en clave de género publicitario y con pegadizas rimas en inglés. Complacemos con cada cosa que decimos, y confundimos la prevención frente a los discursos del odio con la incapacidad para asumir críticas en las redes.

Existen cursos a distancia para ser nutricionista: alguien que no ha estudiado endocrinología y ha leído tres libros selecciona lo que tienes que comer. También resulta alucinante que quienes no saben bailar ganen los concursos de baile porque la audiencia se rebela contra el autoritarismo de un jurado, conocedor del arte de la danza, que trata a los concursantes como a adultos y no como a criaturas que necesitan ser mimosamente estimuladas. Rescato el matiz y aclaro que mi última observación no invita a aplicar la mano dura en la educación infantil: aún hay quien piensa que hay que educar a base de hostias. Como audiencia, empatizamos con cierta vulnerabilidad de andar por casa, porque la vulnerabilidad en serio da asquito y no queremos mirar: la señora que duerme en el cajero, la infancia con las tripas fuera a causa de un misil genocida.

Empatizamos con esa fragilidad que se trastabilla un poco al hablar, con argumentos de cuñados y cuñadas, que sentimos nuestros, populares, y algo populares son cuando Isabel Díaz Ayuso se convierte en icono pop por obra y gracia de razonamientos que vinculan la sequía en Cataluña con la prohibición de los toros, y el alcalde de Madrid en su boda se marca

un chotis con un histrionismo descangallado que suscitará tantas risas adhesivas como cuando le dio un balonazo a un niño. Brocha gorda. Trump es un tío que valora lo bueno. Una buena pechuga de pollo a la Rosemary. Sin embargo, Chomsky es un friqui.

Me gustan las charangas, beber litronas, bailar un pasodoble agarrao en las fiestas de Fuenterrebollo. Pues claro. Pero a menudo pienso que uno de los mayores logros de las élites consiste en desprestigiar la cultura de las élites, de modo que el poder transformador y emancipador de esa cultura y de la educación, que requiere su uso y disfrute, deja de tener sentido. La ópera es un aburrimiento y lo que de verdad quintaesencia lo cultural son las vaquillas que recorren la calle Mayor en las fiestas de agosto. El clasismo, demoniaco e insecticida, reside en negar a las personas la posibilidad de gozar escuchando una sinfonía de Shostakóvich o leyendo un soneto del amor oscuro.

Lo que digo no legitima todas las películas de Antonioni —algunas son un tor-

mento- ni deslegitima el cante del barrio de Santiago. También sé que la cultura de las élites construye el canon y el canon aplasta, pero sin ese conocimiento previo no hay forma de darle la vuelta al calcetín. Saber qué es el heteropatriarcado ayuda al feminismo eficaz. Dadá y el punk florecen contra algo. Y así sucesivamente. Somos cuerpos intertextuales y nadie nace sabiendo. El auténtico clasismo me recluye en la jaulita de una sabiduría refranera y a la vez desmemoriada, que no me permite ni empinarme ni elegir mientras me neutraliza empoderándome en lo que ya sé. La incultura no se siente como carencia ni la cultura como derecho universal. Las misiones pedagógicas parecen hoy un acto de soberbia.

Pero tenemos mucho que aprender: me dispongo a recibir la lección de la trabajadora del campo y pido que ella atienda a las palabras de una catedrática. Hace unas semanas leíamos en una viñeta de El Roto: 
"Hay días en los que me avergüenzo de saber leer." De esa vergüenza se trata exactamente. Eso es.

CULTURA 43

# Patricia Tourancheau Periodista

# "El trabajo ha reforzado mi alegría de vivir"

La reina del 'true crime' analiza las claves de su carrera en el submundo criminal francés

#### JUAN CARLOS GALINDO Lyon

Patricia Tourancheau contrarresta con una sonrisa todo lo vivido en casi 40 años de carrera como periodista de sucesos, autora de algunos de los mejores libros de true crime de los últimos tiempos y realizadora de películas y series documentales. "Soy de naturaleza muy optimista y el trabajo ha reforzado mi alegría de vivir. A pesar de todas las tragedias", contaba a este diario en Lyon la semana pasada, durante el Quais du Polar, el festival de novela negra más importante de Europa. El encuentro transcurre en un bistró junto al Palais de la Bourse, al que acude con su uniforme oficial: botas, falda corta y chupa de cuero. Fuma y sonrie al responder. Pero según nos adentramos en el submundo criminal olvida todo lo demás.

Tourancheau (Chantonnay, Francia, 65 años) asegura no encontrar ninguna frustración cuando mira atrás en su carrera: más de tres décadas en *Libération*, luego ya por libre. "Lo único que lamento es no haber podido tratar más historias", confiesa quien mejor ha contado a través de un libro monumental, titulado *Le Grêlé*, como se conocía a François Vérove, la historia

de un asesino en serie y violador que era policía; o la de Guy Georges, La bestia de la Bastilla, una historia a la que aporta un libro (La traque), el guion y asesoramiento en una película (SKI) y la codirección de otra (Les femmes et l'assassin). "El rigor, la empatía con las víctimas y el trabajo a la antigua, con una triple confirmación de las fuentes: eso es lo que enseñé durante años a mis alumnos de universidad. Y la necesidad de tener siempre un punto de vista", sostiene.

Sus true crime tienen una particularidad: Tourancheau se esconde detrás de los hechos y huye de la primera persona: "No soy la protagonista; lo son las víctimas, sus padres, los perpetradores. La historia es lo que importa y yo soy la periodista". Los atracadores y su era dorada en los setenta y los ochenta marcaron el inicio de su carrera y nunca ha abandonado ese submundo. Su reciente Kim et les papys braqueurs (Kim y los abuelos atracadores) aborda uno de los últimos grandes golpes: el robo de las joyas de Kim Kardashian en París en 2014. En 2021 le surgió la posibilidad de entrevistar a uno de los ladrones, pero el mundo vivía aún las restricciones de la covid, así que lo invitó a su casa. Esa parte del libro rompe con su regla sagrada: imposible contarla sin que apareciera ella.

Y de grandes ladrones y exclusivas trata su mejor historia, que no cabría en una novela por inverosímil y que recogió primero en Libération y luego muy ampliada en su libro Le magot (El tesoro): la



Patricia Tourancheau, el sábado en Lyon (Francia). PAOLO BEVILACQUA

"Lo único que lamento es no haber podido tratar más historias"

Tourancheau insiste en que no es capaz de escribir obras de ficción conexión entre Michel Fourniret, uno de los peores asesinos de la historia de Francia, y la banda de los Postiches. El conocido como Ogro de las Ardenas les robó un montón de oro que tenían enterrado en un cementerio. Descubrió en 2004 la relación antes que nadie: "Estuve semanas trabajando en silencio, sin contárselo ni siquiera a mis jefes", confiesa antes de insistir en que no es capaz de escribir obras de ficción.

Su trabajo le ha rendido a veces réditos inesperados. Como cuando una de las víctimas del Grêlé accedió a salir ante las cámaras en *Unsoupçonnable*, una producción de la periodista para France 2 que se estrenará este 2024. Suya es también la perspectiva de *Les femmes et l'assassin*, que aborda

la lucha de las abogadas o madres que se cruzaron con Guy Georges. "Había que hacerlas hablar por ellas y por las víctimas".

En octubre de 1984 encontraron muerto al pequeño Grégory Villemin, secuestrado en el departamento de Vosgos. Tourancheau no trabajó al principio en el crimen sin resolver más famoso de Francia. En 2017, cuando la trama judicial dio un giro, vio una oportunidad. El resultado es un documental de Netflix, uno de los mejores true crime de los últimos años. "Por eso no puedo estar con 2.000 historias a la vez", remata. Seguro que, entre los muchos casos que sigue con la pasión de hace cuatro décadas, se encuentra la próxima gran historia, otra en la que la realidad supere a la ficción.

Series 'El caso Sancho'

# La resolución de un crimen en tiempo real

JUANA VIÚDEZ

El caso Sancho, en el que se narra la investigación por la muerte y el descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de 44 años, y la detención de Daniel Sancho, de 29, hijo del actor Rodolfo Sancho, por las autoridades tailandesas, llenó horas y páginas de informativos en agosto. Con el español sentado en el banquillo en Tailandia, y mientras el fiscal formaliza la acusación de asesinato premeditado, lo que lleva aparejada la pena de muerte en el país asiático, HBO Max estrena una serie de cuatro capítulos que aspira a convertirse en un true crime en tiempo real.

La serie arranca con los fotógrafos y periodistas que acompañan al padre de Daniel Sancho por aeropuertos y depen-

dencias penitenciarias o judiciales tailandesas. Trayectos que Rodolfo Sancho recorría en silencio, acompañado por el abogado penalista Marcos García-Montes, y en los que, después de recibir 10 preguntas seguidas, salía de la escena sin pronunciar palabra. El valor de este primer capítulo reside justo en eso. El espectador viaja hasta Fuerteventura, donde vive Rodolfo Sancho, y puede escuchar cómo ha vivido estos ocho meses en los que su hijo, al que sitúa en una etapa de la vida "influenciable" en la que se intentan cumplir "ilusiones" o "ideas de negocio", ha pasado de estar de vacaciones en Tailandia a dormir en una de sus cárceles y enfrentarse a un sistema judicial en el que se contempla la pena de muerte.

Intercalado con titulares de noticias,

mensajes de redes sociales, intervenciones en programas de televisión o imágenes de la policía tailandesa, Rodolfo Sancho bebe agua, vestido de negro, e intenta explicar cómo mantiene el equilibrio. "Al final es eso, un padre luchando por su hijo", resume. Los tres capítulos restantes podrán verse a lo largo de 2024, cuando haya una sentencia, según la plataforma. Los hechos probados y las evidencias quedan para más adelante. Apenas se reproducen un par de declaraciones de los mandos policiales en una confusa rueda de prensa que ya mostró las grandes diferencias sobre la forma de comunicar los resultados de una investigación con respecto a España.

Rodolfo Sancho habla de la relación con su hijo, se incluyen imágenes de la infancia de Daniel en brazos de su abuelo, el también actor Sancho Gracia, acompañado por un joven Rodolfo que también explica lo que supuso en su vida, y en su carrera como actor, ser padre con apenas 19 años. La productora, Cuarzo, se ha propuesto abordar el proyecto con la "máxima responsabilidad y respeto", según Margarita Luis, directora de la serie y productora ejecutiva de Cuarzo, a través de un comunicado.

Tras el testimonio de Rodolfo Sancho, que expresa su pesar por todo lo sucedido y se solidariza con la familia de Edwin Arrieta, llega un pequeño avance del segundo capítulo, centrado en la figura del cirujano colombiano fallecido y en la que intervienen sus familiares. "Queremos la máxima pena, pero que no lo maten. Cadena perpetua, que lo dejen en Tailandia, para que tenga tiempo para pensar en lo que hizo", reclama Darlin Arrieta, hermana de la víctima. Ambos, tanto Rodolfo Sancho como Darlin Arrieta, reclaman justicia. El tribunal está escribiendo esos capítulos estos días.

44 COMUNICACIÓN
EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024

# 'Saldremos mejores' y Vicky Martín Berrocal, Ondas Globales del Podcast

#### NATALIA MARCOS Madrid

Los Premios Ondas Globales del Podcast anunciaron ayer los ganadores de su tercera edición. Saldremos mejores (Podium Podcast) y Meterse al rancho (Spotify) fueron elegidos, ex aequo, los mejores podcasts conversacionales. Malas personas, Todopoderosos, Corderos, A solas con... Vicky Martín Berrocal y los presentadores Xuso Jones y Ana Brito son otros de los galardonados.

Los premios, organizados por Prisa Audio y la cadena SER y patrocinados por Podimo, reconocieron esta vez 18 trabajos en las 16 categorías de los premios, además de tres menciones especiales, todos ellos elegidos entre las 1.252 candidaturas de 19 países. Las estatuillas se entregarán el 19 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid.

De Saldremos mejores, formato que presentan Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras, el jurado destacó su capacidad de "innovar en la revisión de la actualidad con una conversación a menudo ácida que eleva el comentario de noticias en España a un nivel genuino". Comparte premio en la categoría con Meterse al rancho, un fenómeno de audiencia en Colombia.

El premio a la mejor producción es para Hundido: la historia del ARA San Juan (Anfibia Podcast) "por saber medir los recursos en un viaje sonoro tan fascinante como el hundimiento de un submarino" usando todos los medios para "hacer brillar una historia en un constante equilibrio entre la contención y la gran producción sonora al servicio periodístico". ¿Quién mató a Anna Cook? (Podium Podcast Chile) logró el premio al mejor guion. El jurado lo acentúa como uno de los podcasts narrativos de la temporada al "demostrar el manejo y atrevimiento con las estructuras del guion y las fórmulas para convertir a una historia en audio en una experiencia plena que, además, mantiene la rigurosidad periodística de máximo nivel".

Xusso Jones y Ana Brito, presentadores de *Poco se habla!* (Podium Podcast), son los premiados como mejor anfitrión o anfitriona. Y ¿Quieres ser mi amigo? (Podimo) y A solas con... Vicky Martín Berrocal (Podium Podcast y La Coproductora), los dos formatos que ganan el Ondas al podcast revelación.



# El consejo de RTVE aprueba el fichaje de David Broncano en medio de una grave crisis interna

El voto de calidad de la presidenta interina logra que la apuesta salga adelante tras una nueva ausencia sin delegación de Elena Sánchez

## Q. PETIT / R. G. GÓMEZ Madrid

El consejo de administración de RTVE aprobó ayer durante una reunión extraordinaria el fichaje de David Broncano. El voto de calidad de la presidenta interina de la corporación, Concepción Cascajosa, se impuso ante una nueva ausencia sin delegar su sufragio de la expresidenta y consejera del ente público Elena Sánchez. La controvertida negociación para aprobar la contratación del programa La Resistencia, que actualmente emite Movistar +, ha provocado una de las mayores crisis en RTVE de los últimos tiempos.

La propuesta, convertida en asunto de controversia política, se ciñe a dos temporadas, una por año, a razón de 14 millones de euros cada una. El presupuesto de cada temporada está destinado a la producción de un centenar y medio de episodios de lunes a jueves entre septiembre y julio, con un coste de 90.000 euros cada uno en la franja previa al horario de máxima audiencia, tras el teledia-

rio de las 21.00. El coste por entrega es sensiblemente inferior al de la serie 4 estrellas, que actualmente ocupa esa franja y por la que la televisión pública paga alrededor de 130.000 euros por capítulo.

La segunda temporada del espacio de Broncano quedaría a expensas de los resultados de audiencia. Se podrán alterar las condiciones de emisión en función de los datos e incluso se prevé la posibilidad de suspender la producción del espacio y diseñar uno nuevo. El contrato prevé la resolución anticipada si a partir de la segunda temporada no alcanza durante cuatro meses consecutivos un 7,5% de cuota de pantalla, si se emite en horario estelar; o un 8%, si se difunde en la madrugada. La negociación se ha llevado desde la corporación con la productora El Terrat (integrada en Mediapro) y Encofrados Encofrasa, fundada por Broncano y sus socios.

El consejo de RTVE celebró el pasado jueves una reunión extraordinaria en la que iba a abordarse el fichaje de Broncano, pero la ausencia sin delegar su voto de la expresidenta y consejera Elena Sánchez hizo que la actual presidenta interina, Concepción Cascajosa, suspendiera la sesión antes de las votaciones. Cascajosa alegó entonces "inseguridad jurídica" ante la duda de si su voto de calidad como presidenta tenía validez en caso de que se produjera un empate con la ausencia de un consejero que no delega su voto,

y pidió asesoramiento a los servicios jurídicos de la corporación, mediante los cuales se dio traslado de las consultas a la Abogacía del Estado y la SEPI. Los estatutos sociales de RTVE determinan que "en caso de empate" en las votaciones del consejo "el voto del presidente decidirá la cuestión".

Según fuentes de la corporación, a favor del sí a Broncano han vuelto a manifestarse los consejeros Ramón Colom (propuesto por el PSOE), Juan José Baños (PNV, delegando su voto en la presidenta), Roberto Lakidain (Unidas Podemos) y la presidenta Cascajosa (PSOE). En contra, los tres vocales del PP: Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio. El vocal de Unidas Podemos José Manuel Martín Medem, vinculado al PCE y que en ciertos proyectos vota de manera distinta a Lakidain, volvió a abstenerse. El informe de la Abogacía del Estado pedido la semana pasada determina que el voto de calidad de la presidenta

La oferta se ciñe a dos temporadas, por 14 millones de euros cada una

A algunos consejeros les preocupa que reduzca el tiempo del 'Telediario 2' opera en caso de empate cuando concurran un número par de consejeros. Así ocurrió el pasado jueves y volvió a suceder ayer con los mismos votos. Por tanto, la presidenta interina ha impuesto con su decisión la posición definitiva.

Los estatutos sociales del ente público dictan que "los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros presentes o representados concurrentes a la sesión". No obstante, fuentes cercanas a los consejeros del PP no descartan que estos impugnen el dictamen de la Abogacía del Estado. Una vez conocido el fichaje de Broncano, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de "gastar 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa en Televisión Española para mejorar su vanidad televisiva".

Algunos de los consejeros que no respaldaron a la mayoría expresaron su preocupación por el impacto que la incorporación de este espacio a la parrilla de La 1 tendrá en el Telediario-2. En este sentido, solicitaron que se traslade una petición al director de Informativos, Pep Vilar, para que realice un diagnóstico sobre este recorte. Según se desprende del acuerdo adoptado con la productora de Broncano, el nuevo espacio comenzaría su emisión entre las 21.30 y las 21.45, lo que implicará reducir entre 15 y 20 minutos la duración del noticiero que presenta Marta Carazo.

El plan de RTVE es estrenar el nuevo formato en septiembre. "Habrá una adecuación del lenguaje y de los invitados", subrayan en Prado del Rey. Y tendrá elementos diferenciadores con los dos formatos con los que está destinado a competir directamente: El hormiguero, que preCOMUNICACIÓN 45



Desde la izquierda, Grison, Jorge Ponce, David Broncano y Ricardo Castella, en el plató de La Resistencia.

senta Pablo Motos en Antena 3; y El intermedio, encabezado por el Gran Wyoming en La Sexta.

El desenlace de RTVE respecto a Broncano ha provocado un cisma en su cúpula. En dos plenos tormentosos celebrados en Semana Santa se ejecutaron los ceses de la hasta entonces presidenta interina, Elena Sánchez, y del director de contenidos generales, José Pablo López. También dejó su cargo el secretario general del consejo, Alfonso Morales.

El consejo de administración de RTVE también ha aprobado con los mismos votos a favor que la propuesta de Broncano (y cuatro en contra) la contratación de ocho capítulos del programa de entretenimiento That's My Jam, para su emisión en el tramo previo al horario de máxima audiencia por un importe de 4,5 millones de euros. Esta versión española del show televisivo de Jimmy Fallon es una producción de LaCoproductora (productora audiovisual de Prisa, empresa editora de EL PAÍS) que se ha emitido previamente en Movistar + con Arturo Valls como presentador. También han sido aprobados con la unanimidad de los ocho consejeros presentes dos nuevos contratos del concurso vespertino de La 1 El cazador: uno de ellos abarca 90 episodios de El cazador stars y su presupuesto supera los cinco millones de euros; el otro consta de 70 capítulos de El cazador anónimos, con un coste de 3,8 millones. Estas producciones pertenecen al catálogo de la compañía audiovisual Mediacrest. Su consejero delegado, Francisco Pou, fue directivo en el Grupo Intereconomía y estuvo también vinculado al Grupo Planeta.

LIBRE DE ESTILO

IDAFE MARTÍN PÉREZ

# A favor del bien y en contra del mal

es voy a contar un cuento. Los medios de comunicación compran sondeos para ver cómo están las aguas de la opinión pública, aunque algunos lo hacen más bien para dirigir la opinión pública. Y últimamente se compran muchos, más que nunca, más que en ningún país europeo, tenemos sondeítis, una inflación de sondeos disparatada y que además lleva a esas empresas a practicar lo que los periodistas llamamos "consenso demoscópico" (Tezanos no, él va por su cuenta y riesgo): el fenómeno de no desviarse demasiado del grupo para no darse el tortazo en solitario. Los partidos también compran sondeos porque no confían mucho en los que publican los medios, aunque los hacen las mismas empresas, pero como el cliente es otro, pues la tentación de condimentar de otra forma es otra.

Las dos son prácticas habituales, pero en España se ha inventado una tercera. Ante el auge de digitales flaquitos, alimentados con fondos públicos porque la publicidad es escasa y no tienen suscriptores, el PP de Madrid pagó un sondeo que regaló a los medios. Lo hizo GAD3, la empresa del prestigioso Narciso Michavila, que el 23-J estuvo más lejos del resultado que el CIS de Tezanos y de quien se había fiado el PP para su estrategia de campaña. Ahora agarran unas pinzas, se las ponen en la nariz y se sientan conmigo a leer el sondeo.

El trabajo de campo de la encuesta se hizo entre el 21 y el 27 de marzo, cuando ya se conocían muchos detalles de la imputación del novio de doña Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, y con las noticias del caso Koldo monopolizando buena parte de los medios. Lo primero que hace Michavila es contar que, de haber elecciones ahora, el PP madrileño crecería hasta el 51% del voto

# Tú tocas a mi novio, yo toco a tu esposa, aunque sea el novio el imputado por delitos que pueden ponerte a la sombra

(en las últimas autonómicas logró el 47,3%) y todos los demás bajarían. También sabemos que los madrileños aplauden con las orejas la gestión de doña Isabel y de don José Luis y condenan masivamente la del Gobierno central. Y que quieren mucho, muchísimo, a su presidenta. Espejito, espejito.

Lo mejor llega cuando se pide la "valoración de asuntos de actualidad". ¿Qué pensarán los madrileños de los chanchullos (confirmados por él) del todavía novio de doña Isabel? Pues no lo sabemos. Porque entre los tres grandes asuntos de actualidad de la región que se preguntó a los ciudadanos para la encuesta aparecen "la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso", "la respuesta del PSOE ante el estallido del caso Koldo" y, triple mortal con tirabuzón invertido, "las filtraciones de Hacienda y la Fiscalía General de datos particulares". Michavila se columpia un poco porque imputa delitos al Ministerio de Hacienda y al fiscal general que ellos niegan y que son de cierta gravedad, pero en el sondeo los da por hechos. ¿Y sobre el novio de la señora que paga el sondeo? Parece que no es de actualidad.

Lo que sí es de actualidad para preguntar a los ciudadanos es el caso Begoña. Se refiere a la esposa de don Pedro Sánchez, que aparece desde hace semanas, sin estar acusada ni investigada de nada, en recurrentes noticias en medios conservadores y reaccionarios. Tú me tocas a mi novio, yo te toco a tu esposa, aunque sea el novio el que tiene una imputación por delitos que te pueden poner a la sombra unos pocos años.

La encuesta cierra con otro asunto de actualidad, la gestión de las residencias de Madrid durante la pandemia, en las que murieron más de 7.000 ancianos sin ser derivados a centros hospitalarios. ¡Oiga, una pregunta valiente! El sondeo miente cuando dice que "el debate sobre la gestión en las residencias en toda España sigue abierto", porque apenas hay noticias sobre otras regiones, y en algunas, como Canarias, apenas hubo fallecidos en residencias porque se derivaron. Y piensa uno que ahora van a preguntar por primera vez sobre la gestión de doña Isabel, pero no. Michavila entonces se encoge chiquito, chiquito, y pregunta si "la gestión de las residencias en Madrid se ha politizado por parte de la oposición a la presidencia de Díaz Ayuso". A sus pies, mi señora.



Juan Méndez, en una imagen de la Asociación de la Prensa de Sevilla.

'In Memoriam' Juan Méndez

# Un todoterreno del periodismo

MIGUEL GALLARDO

Conocí a Juan Méndez, que ha fallecido en Sevilla a los 60 años, cuando tenía nueve. Él era jugador de minibasket del Club Náutico de la capital andaluza y yo, unos años mayor, entrenador. Se celebraba una de aquellas 24 horas ininterrumpidas de baloncesto y fue este deporte el que nos presentó y nos unió. Me llamó la atención su tenacidad. Era uno de los chavales más insistentes v no quería dormir en los turnos que hicimos, como tampoco quiso dormirse nunca después en la profesión de periodista a la que llegó por mi culpa. Una vez apareció por mi despacho para decirme que se iba a matricular en Empresariales y yo, que ya ejercía la abogacía, le dije que si me hacía el difícil papeleo para matricularme estudiaría Empresariales también con él, y así lo hicimos en la recién creada Facultad de Sevilla. Su afán por trabajar -el mismo con el que se ha ido y tras estar un último periodo de su vida laboral en el paro— le llevó a colaborar conmigo en la agencia Andalucía Deportiva, junto a Lourdes Lucio, Manuel Capelo, Manolo Pedraz, Inma Casal, Tomás Díaz Japón, Manuel Chaparro y muchos otros jóvenes que empezaban en la comunicación.

Esa etapa cambió su vida. Dejó los estudios de Empresariales y comenzó su carrera de periodista. Fueron 29 años en la delegación en Andalucía de EL PAÍS, donde llegó de mi mano y junto a Alfredo Relaño, Juan Alarcón, Pablo Juliá, Sebastián García, Fernando Orgambides, José Antonio Carrizosa, Sol Fuertes, Soledad Gallego-Díaz, Ramón Orozco, Luis Barbero y otros muchos grandes periodistas y fotógrafos. Como escribió Tereixa Constenla, en la delegación andaluza de EL PAÍS "hizo de todo: deportes, economía, política... Y fue subdelegado en tiempos en los que sufríamos por otras cosas. Por tonterías".

En noviembre de 1996, fue nombrado subdelegado de EL PAÍS Andalucía, cargo que desarrolló durante 10 años y en los que la Redacción del diario obtuvo el Premio Andalucía de Periodismo, además del Premio Arco Iris. En abril de 2014, se incorporó a la Junta de Andalucía como jefe de prensa de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. En junio de 2015, pasó con el mismo cometido a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Socio activo del Club Náutico de Sevilla al igual que toda su familia, gran deportista, jugador y entrenador de baloncesto, fue periodista -- primero deportivo y después todoterreno-, pero especializado en Economía y Justicia. También era un declarado sevillista.

Hermano y nazareno del Museo, donde se casó con Gloria Pérez Sánchez Quiñones, que falleció muy joven, también de cáncer. Tanto su hermano menor, a los nueve años, como su padre y su joven mujer fallecieron de cáncer, la misma maldita enfermedad que se lo llevó también a él la madrugada de ayer. En su caso, de páncreas.

Se casó en segundas nupcias con la malagueña Gema Narbona, de la que se encontraba separado. No tuvo hijos de ninguno de sus dos matrimonios. En sus últimos años, tras dejar EL PAÍS, trabajó en la universidad y colaboraba en Canal Sur TV y en el programa Acento andaluz de 7 TV, dirigido por Fernando Pérez Monguió. De las miles de crónicas que he escrito en mi vida, esta hubiera sido la que nunca hubiera querido escribir.

Miguel Gallardo es periodista

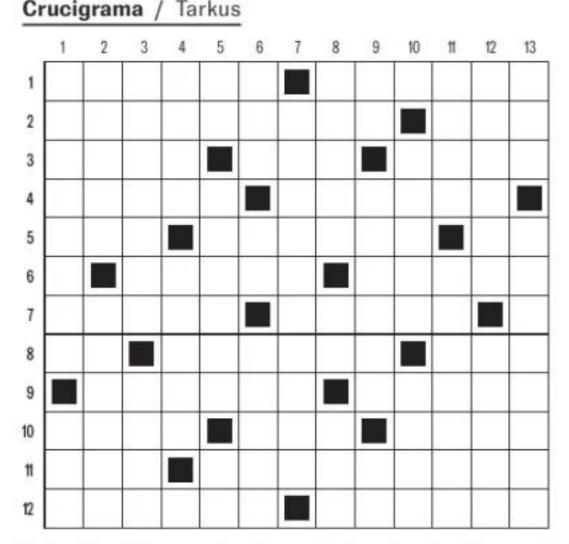

Horizontales: 1. Dicen que el roce lo engendra. Se produce al no abonar una deuda / 2. Protegida, reforzada. Buena madera para tallas / 3. Capa terrestre. Consonante por defecto. Órgano cercano al páncreas / 4. Aquí se guardan los cromos. Su monasterio lo decoró Vázquez Díaz / 5. Lo contrario de recibir. Bello betuláceo. Frío por dentro / 6. Está sacada de contexto. Escribió Casa de muñecas. Beben, figuradamente hablando / 7. Un chiquilín. Como a punto de estallar. Hombres con muchas fans / 8. Toda ofensa empieza así. Mengua (la prenda). Se cifra con M / 9. Os halláis. Lo emplea el sacacuartos / 10. Da por cierto. La Royal Air Force. Localidad tarraconense, pionera en la elaboración del vermú / 11. Anuda. Superponiéndose / 12. Demasiado común y sabido. Les sobra mucho tejido adiposo.

Verticales: 1. En edad de pasar por la vicaría. Camisa a medio poner / 2. Presta cobijo humanitario. Significa artículo rebajado / 3. Volver a inaugurar. Un Juan dublinés / 4. Temporal vivienda inuit. Apuro. La más fina / 5. Pasta en la sabana. Una adepta a una logia. Posdata / 6. Rece. Dos veces lo tiene el imberbe. Si no ilumina es un enorme jaleo / 7. Injuriosas / 8. Pensad soluciones novedosas. En URL egipcias. Ente de la ONU / 9. Las primas de Mamá. El Pico Urriellu, el Naranjo de... Histórico corso abreviado / 10. En coches lusos. La segrega el higado. ¡Con ese dinero va que...! / 11. Prelado de mitra y báculo. Elevaciones de líquido en plural / 12. Disfrutara de lo lindo. ¡Ay, que poco realista es! / 13. Nelson perdió uno en combate. Los son el Támesis, los Beatles y los sándwiches de pepino.

Solución al anterior. Horizontales: 1. Sublevación. V / 2. Arboleda. Rulo / 3. Baca. Ansiaban / 4. I. Son. Cenen / 5. T. Gel. Cose. Ut / 6. Ate. Amat. Sido / 7. Jena. Orea. VAR / 8. Es. Seny. Spa. T / 9. Ilusa. Fia. Mo / 10. Enumerar. Útil / 11. Pata. Cuarteto / 12. A. Ensanchados. Verticales: 1. Sabotaje. Epa / 2. Ural. Tesina / 3. BBC. Gen. Lute / 4. Loase. Asuman / 5. El. Ola. Ese. S / 6. Vean. Monarca / 7. ADN. Cary. Aún / 8. Cascote. Frac / 9. I. Íes. Así. Rh / 10. Oranés. Pauta / 11. Nube. IVA. Ted / 12. Lanuda. Mito / 13. Von. Tórtolos.

# Ajedrez — Torneo de Candidatos / Leontxo García



Posición tras 25... Rh8.

# Pragg no remata a Niepo

Blancas: R. Praggnanandhaa (2.747, India). Negras: I. Niepómniashi (2.758, Rusia). Defensa Petrov (C42). Torneo de Candidatos (5\* ronda). Toronto (Canadá), 9-4-2024.

Un sofisticado y venenoso análisis casero de Praggnanandhaa, realizado con su entrenador, Svídler, octacampeón de Rusia, puso contra las cuerdas a Niepómniashi: 1 e4 e5 2 Cf3 Cf6 3 C×e5 d6 4 Cf3 C×e4 5 d4 d5 6 Ad3 Ad6 7 0-0 0-0 8 c4 c6 9 Cc3 C×c3 10 b×c3 d×c4 11 A×c4 Af5 12 Ag5 Da5 13 Ch4 Ae6 14 A×e6 D×g5 15 Cf3 Da5 16 Ah3 D×c3!? (novedad; 16... Dc7, Mamédov-Niepómniashi, rápida, Airthings, Chess.com 2023) 17 Tb1 b6 18 Tb3 Da5 19 d5 c×d5 20 Cg5 h6!? (20... g6) 21 C×f7!! R×f7 (si 21... T×f7? 22 Ae6) 22 Td3!! Cd7 23 T×d5! Cc5? (lo único bueno era 23... A×h2+! 24 R×h2 Cc5 25 Te1

Rg8, con cierta compensación para las blancas) 24 T×d6 Rg8 25 Dd5+ Rh8 (diagrama) 26 Af5?! (Praggnanandhaa no se atreve a atacar a degüello; era muy fuerte 26 De5! Rg8 —es posible que Praggnanandhaa no viera 26... D×a2 27 Af5!! [mejor que 27 T×h6+ Rg8 28 Tg6 Df7, aunque ahora las blancas dispondrían de 29 Af5!] 27... Rg8 28 Ab1 Dc4 29 Tg6 Tf7 30 Da1!, seguido de Aa2, con ataque ganador— 27 Tg6 Tf7 28 T×g7+! T×g7 29 Dd5+ Tf7 30 D×a8+ Rg7 31 Dd5, con ventaja ganadora) 26... Cb7 27 D×a5 C×a5 28 g4 (o bien 28 Ae4 Tae8 29 f3 Te7 30 h4 Cb7 31 Td4 Cc5 32 Ag6, con presión duradera) 28... Cc4 (quizá fuera mejor 28... Cb7, para instalar el caballo en c5) 29 Td5!? (parece mejor 29 Td4 b5 30 Tfd1) 29... Tae8 30 h3 Ce5 31 Rg2 g6 32 Ac2?! (lo correcto era 32 Ab1 g5 33 Af5) 32... g5?! (Niepómniashi omite 32... Cf3! —amenazando el jaque en e1— 33 Rg3 Tc8! 34 A×g6 Tc3, con mucho contrajuego) 33 Af5 Te7 34 Td6 Rg7 35 Te1 Tf6 36 Td5 Cg6 37 T×e7+ C×e7 38 Td7 Rf8 39 Ae4 a5 40 Rg3 Cg6 41 A×g6 T×g6 42 h4 Tc6 43 h×g5 h×g5 44 Tb7 a4. Tablas.

# Sudoku

@ CONCEPTIS PUZZLES.

|   |        |   |   | 2 |   | 6<br>8 |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|
|   |        | 3 |   |   | 7 | 8      |   |   |
| 1 | 5      |   |   |   |   |        | 4 |   |
|   | 5<br>4 |   |   | 5 |   |        |   |   |
| 5 |        |   |   | 1 |   |        |   | 2 |
|   |        |   |   | 8 |   |        | 3 |   |
|   | 2      |   |   |   |   |        | 7 | 9 |
|   |        | 9 | 1 |   |   | 5      |   |   |
|   |        | 9 |   | 6 |   |        |   |   |

MEDIA ALTA. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

# Solución al anterior

| 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 |
| 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 |
| 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 |
| 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

### España hoy



### Ascenso de las máximas en casi toda la Península y Canarias

La dana situada sobre Córcega se desplaza hacia el norte de África afectando al este de Baleares. Predominio de los intervalos nubosos en el este de Baleares con algún aguacero irregular, principalmente en Menorca y norte de Mallorca. En la Peninsula y Canarias predominarán los cielos poco nubosos la mayor parte del día con algunas bandas de nubosidad de tipo alto, en Galicia, norte de Castilla y León, La Rioja, norte de Navarra, comarcas del Cantábrico y por la tarde en el este de Cataluña. Bancos de nieblas en el Cantábrico, este de Castilla y León, nordeste de La Mancha y cuenca del Ebro. Calimas en Canarias. Viento fuerte del este en Estrecho, del norte en Girona y Menorca. J. L. RON

### Mañana

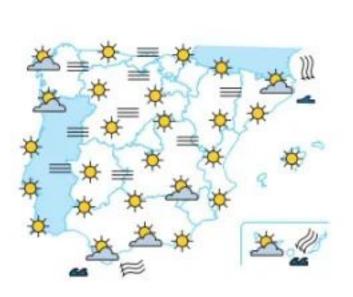

# Indicadores medioambientales

| Calida | d del aire |        |        |        | MALA OREG | ULAR OBUENA |
|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
|        | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA   | VALENCIA    |
| MAÑANA |            |        |        |        |           |             |
| TARDE  |            |        |        |        |           |             |
| NOCHE  |            |        |        |        |           |             |

# Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| MÁXIMA              | 21        | 21     | 25     | 22     | 27      | 20       |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 16,5      | 15,9   | 18,9   | 21,5   | 22,5    | 20       |
| MÍNIMA              | 10        | 6      | 8      | 14     | 14      | 12       |
| PROMEDIO<br>MÍNIMAS | 8,4       | 7,1    | 7      | 11,1   | 10,2    | 10,4     |

#### Agua embalsada (%) Actualización semanal JUCAR DUERO GUADIANA GUADALQ. SEGURA **EBRO** ESTE 55,8 74,8 51,2 46,2 24,3 AÑO MEDIA 74.7 62,3 56,7 43,7 49,5 75,6 55,4 10 AÑOS

| Concentrac | ción de CO <sub>2</sub> | Partes por millón (ppm) en la atmósfera |                 |                 |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ÚLTIMA     | LA SEMANA<br>PASADA     | HACE<br>UN AÑO                          | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO |
| 425,67     | 426,35                  | 422,64                                  | 400,97          | 350             |

Fuentes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica. Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia).

elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

# Sorteos



# BONO LOTO

Combinación ganadora del miércoles:

2 10 11 13 23 32 C1 R9

Combinación ganadora del martes:

2 3 13 33 37 43 C21 R2

CUPÓN DE LA ONCE 75168 SERIE 031

TRÍPLEX DE LA ONCE

# SUPER ONCE

Combinación ganadora del miércoles:

8 12 13 18 21 28 35 38 39 41 45 49 52 62 64 65 69 70 71 72

TELEVISIÓN EL PAÍS, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024

EN ANTENA / EVA GÜIMIL

# Sueños de (amar en) libertad

unque el día que murió parecía que España despedía a un delincuente, hace 40 años a Arévalo le reía las gracias el país entero. O casi. Los que eran objeto de sus grotescas chanzas lo encontraban menos gracioso. Por descubrirles algo positivo diré que el hecho de que un señor contase en televisión chistes de mariquitas significaba que los mariquitas existían. De mujeres a las que les gustaban otras mujeres no había chistes, ni chabacanos ni sofisticados; en las comedias aptas podíamos encontrar a Landa o al genial Emilio Laguna interpretando a homosexuales cruelmente estereotipados, era bochornoso, pero estaban ahí, las

lesbianas no estábamos en ninguna parte. Una lesbiana podía llegar a la vida adulta creyendo que era la única del universo.

Hoy podemos escuchar chistes de lesbianas contados por humoristas lesbianas en especiales de Netflix estrenados con fanfarria o en cuentas de TikTok con apenas unos cientos de seguidores. En televisión hay tanta representación lesbiana y tan variada que hemos pasado de aplaudir su inclusión en series a festejar librarnos de una tan plasta como la Che Díaz de And Just Like That.

Las lesbianas han estado siempre ahí. Pero, como cantaba Ana Torroja, disfrazaban su amor de amistad. Nadie sospecha de las señoras que bailan agarrao en

la fiesta del pueblo, ni de dos solteras que viven juntas y de las que nadie del barrio alcanza a recordar el parentesco. Las historias de esas lesbianas que existían sin existir por temor al rechazo social o peor, la cárcel, han encontrado un inesperado acomodo en las novelas de época (en las españolas, no las busquen en las puritanísimas ficciones turcas). Y qué

importante es. Las plataformas le predican al coro, las series de sobremesa llegan también a ese público que sigue pensando que lo LGTB es una modernidad, una



Sueños de libertad.

excentricidad, una moda. Que no lo es, se lo han contado Ana y Teresa, Luisita y Amelia o Maite v Camino v ahora lo hacen Fina y Marta en Sueños de libertad, en una trama que no es periférica, sino uno de los romances con más sustancia de la serie de Antena 3, por el espacio que le otorgan los guionistas y por el trabajo de las actrices; la interpretación de

Marta Belmonte es un regalo diario. Lástima que los que reparten galardones estén tan ciegos ante las novelas, tan dignas, tan ignoradas y tan necesarias.

### programacion-tv.elpais.com

### La 1

6.00 Telediario matinal. 8.00 La hora de la 1. 'La hora de la política'. Magazine, presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo. 10.40 Mañaneros. Magacin de actualidad y entretenimiento presentado por Jaime Cantizano, Miriam Moreno y Marc Santandreu. (16). 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca. 15.00 Telediario. ■ 15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo TVE. . 16.30 Salón de té La Moderna. Iñigo descubre que Jacobo no es el verdadero hijo de Jaime. 17.30 La promesa. (12). 18.30 El Cazador Stars. Rodrigo Vázquez conduce esta versión con famosos y con fines solidarios. 19.30 El cazador. ■ 20.30 Aquí la Tierra. ■ 21.00 Telediario 2. ■ 21.55 4 estrellas. 'Las

piezas del puzle'. (12).

22.50 Maestros de la

costura. 'Final'. Para

conseguir la primera

bata, reproducen un

En la finca La Vega del

Henares, tres finalistas

confeccionan un vestido

de novia con la ayuda de

y Lolita.

Pelayo Díaz, Juana Acosta

2.00 La noche en 24h. ■

4.30 Noticias 24h.

vestido de Paco Rabanne.

La 2 6.00 La aventura del saber. 6.30 That's English. 7.00 Inglés online TVE. 7.25 La 2 Express. ■ 7.40 Zoom Tendencias. 8.10 El Golfo de Nápoles. La cólera de los volcanes. (12). 9.00 Pueblo de Dios. ■ 9.30 Aquí hay trabajo. 9.55 La aventura del saber. 10.55 Los montes Tatras, 'Corazón salvaie'. 11.45 Culturas 2. . 12.15 Cine. 'Hércules contra Roma'. (7). 13.45 Grandes viajes ferroviarios continentales. 14.45 Diario de un nómada, (7). 15.45 Saber y ganar. ■ 16.30 El Mar Arábigo. ■ 17.16 Súper sentidos: Fuerzas especiales. ■ 18.00 Un planeta espectacular. 'Volcanes' 18.55 Se ha escrito un crimen. (7). 20.25 La 2 Express. ■ 20.35 Las recetas de Julie. 21.30 Cifras y letras. ■ 22.00 La matemática del espejo. (7). 22.45 En Primicia. 'Raúl del Pozo'. (16). 23.40 Documentos TV. 'La sombra de putin en

# Antena 3

6.00 Remescar cosmética al instante. 6.15 Las noticias de la mañana. 8.55 Espejo Público. Magacin matinal presentado por Susanna Griso que incluye reportajes y entrevistas. 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Noticias. **I** 15.30 Deportes. ■ 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. Begoña pide ayuda a Luz para averiguar si Eugenia tuvo una hija, (12). 17.00 Pecado original. Yildiz va a buscar a Cagatay al hotel y cuando llega le encuentra en la habitación con Cansu. 18.00 Y ahora, Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. 21.00 Noticias. **I** 21.30 Deportes. ■ 21.35 La previsión de las 9. . 21.45 El hormiguero 3.0. 'Pablo Alborán'. (7). 22,45 Una vida menos en Canarias. 'Muerte en el acuario'. Luis intenta hacerse a su nueva vida en Tenerife, aunque le cuesta horrores. Reconectar con Jimena, una hija a la que ya apenas conoce... (16). 1.05 Cine. 'La doble personalidad de mi madre'. (12).

# Cuatro

7.00 Mejor Ilama a Kiko. # 7.30 ¡Toma salami! ... 8.05 Planeta Calleja. 'Carlos Sobera'. 9.25 Alerta Cobra. 'Supersónico' v 'Bollywood', (12), 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro mediodía. Presentado por Alba Lago. ■ 14.45 ElDesmarque Cuatro. (7). 15.05 El Tiempo Cuatro. 15.20 Todo es mentira. Programa de humor presentado por Risto Mejide. (7). 18.00 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro noche. Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz. 20.40 ElDesmarque Cuatro. (7). 20.55 El Tiempo Cuatro. 21.05 First Dates. Presentado por Carlos Sobera. (12). 22.50 Horizonte, El programa analizará el incremento de los delitos sexuales en España junto a Nicolás Rodríguez, experto en Analítica e Inteligencia de Datos y Predicción de Riesgos del comportamiento; José Félix Ramajo, instructor de seguridad privada profesional e instructor de policía y militares en diferentes países; y Laura García. (12). 1.50 ElDesmarque

Madrugada. (7).

## Tele 5

6.10 Reacción en cadena. 7.00 Informativos Telecinco matinal. 8.55 La mirada crítica. Ana Terradillos y Antonio Teixeira ofrecen lo más destacado de la actualidad política, económica y social en el panorama nacional e internacional. (16). 10.30 Vamos a ver. Magacín presentado por Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro que centra su atención en los grandes temas de interés social. 15.00 Informativos plural. (16). Telecinco mediodía. 15.30 Eldesmarque Sexta. Telecinco. ■ 15.40 El Tiempo Telecinco. ■ 15.50 Así es la vida. Magacín diario de actualidad y entretenimiento, con Sandra Barneda al frente y César Muñoz. (16). Sexta. 17.00 TardeAR. (16). 20.00 Reacción en cadena. ■ 21.00 Informativos Telecinco noche. 21.35 Eldesmarque Telecinco. ■ 21.45 El Tiempo Telecinco. ■ 22.00 Supervivientes 2024. Reality de aventuras presentado por Jorge Javier Vázquez y con Laura Madrueño desplazada a Honduras. 2.00 Casino Gran

### La Sexta

Movistar Plus+ 6.30 Generación NBA. . 6.00 Minutos musicales. 7.30 One Zoo Three. 'Las 6.30 Remescar superestrellas del zoo' y cosmética al instante. 'Legados familiares'. 7.00 Previo Aruser@s. 8.20 El espectáculo 9.00 Aruser@s. de la Tierra. 'Una nueva Presentado por Alfonso perspectiva' y 'El planeta Arús. Programa que dibujado'. ofrece la información del 10.05 Noche de Champions. día con humor e ironía de la mano de un gran 11.10 Los años de la equipo de colaboradores. gabarra. El Athletic de 11.00 Al rojo vivo. 1983 y 1984. **•** Presentado por Antonio 12.10 Documental. 'Pelé: García Ferreras. o rei del fútbol'. Programa de información 13.00 Documental. de la actualidad, con Lagerfeld: inspiración y ambición'. entrevistas y un debate 14.30 La Resistencia. ■ 14.30 Noticias La 15.55 Ilustres Ignorantes. 'Compañeros 14.55 Jugones. Presenta de trabajo'. Josep Pedrerol. 16.10 Cine. 'Ricki'. Ricki, una exguitarrista 15.20 La Sexta Meteo. ■ 15.45 Zapeando, (7). que abandonó todo por 17.15 Más vale tarde. cumplir su sueño, regresa a Chicago para apoyar a Presentan Cristina Pardo e Iñaki López. su hija Julie, quien está 20.00 Noticias La pasando por un divorcio. 17.50 Bellas artes. 21.00 La Sexta Clave. 'El concurso'. 'Trascendencia' y Presentado por Jokin 'Conciencia ecológica'. Castellón. 21.30 El intermedio. 19.25 Documental. 'La revolución de la píldora'. Programa presentado por 20.15 InfoDeportePlus+. Wyoming. (12). 22.30 Cine. 'Libranos 20.55 UEFA Europa del mal'. Ralph Sarchie, League. 'Liverpool-Atalanta'. agente de policía. 23.00 Muertos, S.L. . investiga crímenes relacionados con 0.05 La Resistencia. posesiones demoníacas. Presentado por David Ralph se alía con un Broncano. ■ 1.30 Documental. sacerdote experto en exorcismos. (18). 'Muros: Hay que empezar 0.50 Cine. 'Dominación'. por el principio'. ■ 2.30 Pokerstars Casino. 2.35 Que ardan todos.

■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Telemadrid 6.00 Telenoticias Telemadrid. 6.35 Deportes Telemadrid. 6.45 El Tiempo en Telemadrid. 7.00 Buenos días. 11.20 120 minutos. Magacin de actualidad presentado por María Rey. (7). 14.00 Telenoticias Telemadrid. 14.55 Deportes Telemadrid. 15.20 El Tiempo en Telemadrid. 15.30 Cine. 'Hindenburg'. El 16 de mayo de 1937 el dirigible alemán Hindenburg, que representa la gloria de la Alemania nazi, vuela hacia Nueva York con una bomba de relojería. Los esfuerzos del coronel Ritter para intentar desactivarla son inútiles. 17.30 Disfruta Madrid. 19.00 Madrid Directo. 20.30 Telenoticias Telemadrid. 21.15 Deportes Telemadrid. ■ 21.30 El Tiempo en Telemadrid. ■ 21.35 Juntos. (7). 22.30 El Megahit. Triple 9'. Un equipo de policías corruptos realiza un atraco a un banco por órdenes de Irina Vlaslov. una poderosa mafiosa. 0.35 Cine. 'Un abismo en el corazón'. (7). 2.15 Atrápame si

# Newsletter TECNOLOGÍA

Africa'. (16).

del fin. (12).

0.40 Napoleón

Meternich. El principio

2.10 Los conciertos de

Radio 3, 'Mala Cotton'.

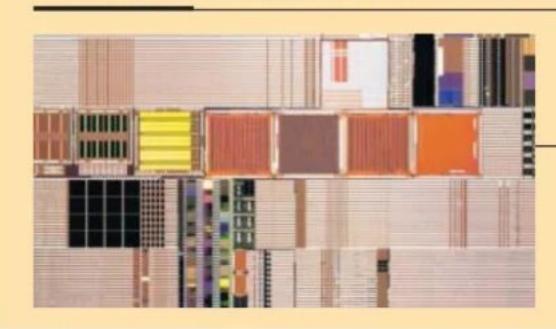

# UNA NEWSLETTER HASTA QUE LA IA NOS SUPERE

Madrid Online Show.

Cada viernes, descubre hasta dónde llega hoy la tecnología y todos los avances de lo que está aún por llegar.





**EL PAÍS** 

puedes.



La actriz Edith Martínez-Val, con su perra Udana, el martes en Madrid. ALVARO GARCÍA

### ÁNGELES LUCAS

## Madrid

El flamante gesto que luce la actriz Edith Martínez-Val (Arrecife, Lanzarote, 22 años) en el parque del Oeste de Madrid junto a su perra Udana choca pasmosamente con el rostro abotargado y rígido que muestra en la última película de Benito Zambrano, El Salto, que se estrena mañana en cines. En ella interpreta a Aminata, una joven de valentía feroz que se abalanza a la valla de Melilla entre centenares de hombres tras superar un infame periplo migratorio. Cuenta que su vida en España estaba lejos de esta realidad, y que acercarse a ella le ha supuesto un sinfín de descubrimientos personales; desde adentrarse en las historias de subsaharianos que superaron la travesía hacia Europa hasta asomarse a sus ancestros africanos. "Fui adoptada y me crie en un colegio de monjas de Madrid, luego viví en Francia y Canadá y conocía esto de lo que veía en las noticias".

Pregunta. ¿Qué ha aprendido?

Respuesta. Sobre todo he aprendido a humanizar a las personas que vemos en las noticias, a entender que todos tienen un motivo de muchísimo peso y extremo para pasar por lo que pasan. Por ejemplo, me parece desgarrador que los padres se separen de sus hijos. Durante el trabajo en la película de repente empiezo a oír histoCONVERSACIONES A LA CONTRA a.com/pyneomete

# "He aprendido P. Porque lo del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el para del pelo es un R. Para mi el a humanizar a quienes vemos en las noticias" x.com/byneoniclegion

Actriz 47

"Da rabia que por ser negra te ofrezcan papeles de prostituta

rias, a ver caras, a coger un cariño increible a tu personaje mientras lo estudias. Y ahí ves lo injusto y la rabia de todo esto.

P. ¿Qué le gustaría que se llevara el público de esta película que de, alguna manera, pone alma a las noticias?

R. Espero que aporte información y conciencia. Espero que salgan planteándose el sufrimiento que supone para todas estas personas que no se resuelva este problema, donde detrás están las políticas de los dos continentes. Y también que se sienta que es gente igual que cada uno de nosotros.

P. ¿El salto la ha llevado a sus raíces?

R. Muchísimo. No las tenía apagadas pero no había tenido la posibilidad de conectar con gente que me contase historias que pudieran ser como las de familiares míos. Ahí se abrió una parte de mí y fue muy bonita e interesante esa conexión.

P. ¿La ha acercado a otras personas negras ahora?

R. Sí, antes nunca había tenido mucho contacto con gente negra. Han sido mis peluqueras de toda la vida, que son de distintos países africanos, las que me han contado su forma de ser, de trabajar... Ahora veo a una mujer negra y veo una base de mucha fuerza, como el personaje de Aminata.

P. Este momento peluquería es total.

R. Me siento en la peluquería como en mi casa. Porque son como seis horas cada vez que voy, así que es como ir a pasar la tarde con mis tías. No me juzgaban pero para ellas era importante que supiera de mis raíces si yo quería. Me decían: "Si estás dispuesta a saber, yo te enseño". Y siento lo

P. Porque lo del pelo es un tema.

R. Para mi el pelo afro era una tortura, y que me lo tocaran... No podía hacerme unas coletas y que se movieran con el viento. Ahora es lo contrario. Ahora el pelo afro me parece muy guay, lo llevo con mucho orgullo, igual que mi piel. Antes no la terminaba de ver como algo bonito, aunque mis padres me decían que era preciosa.

P. ¿Cómo se sentía en su infancia?

R. He tenido mucha suerte porque encontré un buen grupo en el colegio. Yo sa-Edith Martinez-Va combynoconislogam bia que era diferente y lo naturalizaba, pero nunca he sufrido agresiones ni he sen-tido que no encajaba. Sé que hay otras bes personas que han sufrido barbaridades.

P. Interpretó a una sirvienta en la serie histórica Dos vidas. ¿Qué se lleva de ella?

R. Fue un punto de inflexión en mi carrera. Era el primer trabajo diario y me dio base y confianza. Muchas veces tenemos que rechazar proyectos porque nos ofrecen papeles de prostitutas, o caricaturas, o metidos con calzador, sin fondo. Y da rabia e impotencia que la ficción no aborde tipos de iniciativas en las que podamos interpretar, por ejemplo, a una abogada, que es lo que encuentras ya en la vida real.

LUZ SÁNCHEZ-MELLADO

# Saber irse

ace tiempo, hubo un compañero que se jubiló como está mandado: con su edad reglamentaria, sus trienios cotizados, su pensión máxima y sus 20 años de esperanza de vida por delante, pero que no acabó nunca de romper el cordón umbilical con el curro. Cada poco, se presentaba con cualquier excusa en la casa que había sido más que la suya, saludaba a sus excolegas, que lo veíamos venir con una mezcla de envidia y fastidio, y, al poco, cuando se quedaba más solo que la una, se iba con su pachorra y su escapulario de visitante a cuestas hasta la próxima. Así estuvo unos años, no muchos, hasta que, a la vuelta de unas vacaciones, supe que se lo había llevado un cáncer sin poder siquiera despedirlo, y me reconcomió la conciencia los cinco minutos que tardó el jefe en endosarme el primer marrón de la temporada e írseme el santo al cielo. No estoy orgullosa.

Desde entonces, se han ido jubilando, jubilosamente o a la fuerza, docenas de camaradas, cada cual a su estilo. Desde los que quedan cada semana a comer en el polígono con los amigos hasta los que desaparecen y pasan a mejor vida. A algunos se les echa de menos. Otros se van sin pena ni gloria. Los menos llevan tanta paz como descanso dejan. Para mí, los peores, sin embargo, son quienes se creen imprescindibles, no aceptan pasar a un segundo plano, sea cual sea su idea del primero, y, en su soberbia, creen que, después de ellos, el caos. Me irritan tanto como me conmueven. No debe de ser fácil irse del sitio donde se ha pasado tres cuartos de tu vida y se ha sido todo, sobre todo si la de fuera no basta para saciar tu sed de reconocimiento, seas el gran jefe o el último indio. Personalmente, aspiro a hacer un discreto mutis por el foro, disfrutar de la bolsa y la vida que me queden, y dejar un buen recuerdo en la gente a la que di, y me dio, lo mejor de mí misma. Ojalá me quede vivo algún colega de los que te dicen la verdad a la jeta que me lo recuerde. Y, si no, que me pegue un tiro.





La columna visual de Martin Caparros

Ocho episodios de animación en los que el escritor y periodista reflexiona sobre los retos de lo que está por venir para intentar responder a la pregunta: ¿hay futuro?\*





